

Para Duplantis, el cielo es el límite

Con un salto con garrocha de "apenas" 6 metros, el sueco se aseguró el oro en París 2024. Después se elevó a 6,10 metros y marcó un nuevo récord olímpico. Con 6,25 metros batió todas las marcas e hizo historia. P.42

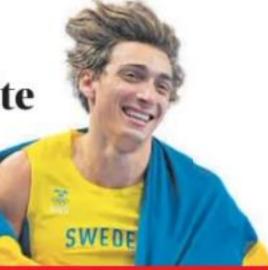

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.264, PRECIO: \$2.100,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300.00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54. Martes 6 de agosto de 2024

# Seguros: investigan a más ex funcionarios citados en los chats

Es por los contratos del broker amigo de Fernández en Cancillería.

María Cantero, la secretaria del ex presidente y mujer de Héctor Martínez Sosa, intercedió para que su marido se asegurara la póliza del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 24 de mayo

de 2023, cuando Santiago Cafiero era el canciller, Martínez Sosa advirtió a su esposa sobre la designación de otra aseguradora que lo dejaba a él afuera del negocio. Cantero se encargó de hablar directamente con Alberto Fernández para que se ocupara. El seguro finalmente siguió en manos de Martínez Sosa, que lo manejaba desde 2020, en la gestión de Felipe Solá. P.8

### Violencia de género: furiosa con Alberto Fernández, Fabiola Yañez analiza denunciarlo en la Justicia



### Las Leonas, a semifinales con garra y una arquera imbatible

La Selección de hockey sufrió y empató 1-1 sobre el final para llegar a penales contra Alemania y clasificarse a semis en París. Cristina Cosentino, de 26 años, fue la figura indiscutida en el resultado: desde el arco atajó los cuatro

remates que le ejecutaron. La semifinal será mañana a las 9, frente a Países Bajos, todo un clásico. P.40

### Volvió Gallardo y pidió recuperar "el espíritu de River"

El técnico regresa al club después de un año y ocho meses. Fue presentado en el Monumental con la presencia de viejas glorias y la Subcomisión del Hincha. Hubo despliegue de banderas, bombos, cánticos y mucho fervor. Muy emocio- bertadores. A la tarde dirigió la práctica. Debuta el sábado frente a Huracán. P.36

nado, el Muñeco pidió recuperar el espíritu de club y de equipo. "Estoy en el lugar al que pertenezco", dijo, y dejó en claro que el gran objetivo es la Copa Li-

### Desplome de los mercados: para el Gobierno, el cepo atenuó el impacto local

Fue un lunes negro en todo el mundo por una burbuja financiera especulativa que se había originado en Japón. En Tokio la Bolsa cayó 12% y en Wall Street, 3% en promedio. En la Argentina hubo una suba moderada del riesgo país, que quedó en 1.653 puntos, y de los dólares financieros. Economía afirmó que esta vez el cepo jugó a favor, por las trabas regulatorias para mover capitales con facilidad. P.3

### En un histórico fallo condenan a Google por violar las leyes antimonopolio

Lo decidió el juez Amit Mehta en Estados Unidos. Es la primera decisión de este tipo contra el gigante tecnológico. Afirman que pagó para ser el motor de búsqueda predeterminado en navegadores, actuando ilegalmente para mantener un monopolio en las búsquedas online. El fallo podría cambiar de manera fundamental la forma en que las grandes tecnológicas operan en la era moderna de Internet. P.33

### Denuncian que hay 22 muertos y ahora acusan a los opositores de insurrección

La situación en Venezuela se tensa día a día. Las víctimas son en su mayoría jóvenes baleados por los grupos de tareas del chavismo, que tiene amenazada a toda la población. El régimen acusa a la oposición por pedir a los militares que hagan cumplir el mandato real de las urnas. Ahora, la Corte alineada a Maduro se tomará 15 días prorrogables para peritar los votos. P.22

Sumario CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### Alberto F. y la mancha que le faltaba al tigre





Pablo Vaca pvaca@clarin.com



a encuesta mostraba números contundentes: el único político argentino que superaba el 80% de imagen negativa -86%, más exactamente- era Alberto Fernández. La hizo en marzo la Universidad de San Andrés. Las consultoras optaron luego por, directamente, dejar de medirlo. Hay pisos difíciles de perforar.

Sin embargo, el porcentaje debe ser hoy peor tras la revelación de Clarín de que Fabiola Yañez y María Cantero, histórica secretaria de Fernández, cruzaron comunicaciones en las cuales la ahora expareja del expresidente revelaba supuestos episodios de violencia de género.

Los chats estaban en un celular secuestrado a Cantero como parte de la investigación por otro escándalo publicado por Clarín, en este caso en febrero. Se trata de los cientos de millones de pesos pagados a intermediarios en contratos de seguros entre organismos del Estado y el Banco Nación, todo gracias a la "obligación" establecida por un favorecedor decreto de Fernández. Uno de esos brokers, Héctor Martínez Sosa, que se llevó la parte del león, es no accidentalmente el marido de Cantero.

En el Samsung de la secretaria presidencial habría fotos de Yañez con marcas de golpes en la cara y las costillas, y chats de texto y de audio en los que la mujer responsabilizaría a Fernández por esa supuesta violencia, sucedida incluso cuando Yañez estaba embarazada y ambos compartían residencia en la Quinta de Olivos.

Más allá de que Yañez por ahora eligió no realizar una denuncia judicial, es la mancha que le faltaba al tigre.

Fernández llegó a tener un 80% de imagen positiva en el primer semestre de su mandato, cuando parecía que manejaba con pericia la pandemia. A partir de allí fue todo barranca abajo. Los tironeos con Cristina Kirchner, su mentora y vicepresidenta, empezaron a demoler sus sueños de inventar un "albertismo". El inolvidable "los funcionarios que no funcionan".

Entre zigzagueos, intentó pegarse al kirchnerismo en busca de sostén, pero saltaron el vacunatorio VIP y, sobre todo, el festejo de cumpleaños en Olivos de "mi querida Fabiola". Nunca se recuperó.

Dejó en manos de Sergio Massa el último año de su gobierno y el ministro-candidato terminó de detonar una economía y una gestión que venían en rojo profundo.

### El kirchnerismo quiere despegarse de Fernández aun con argumentos insólitos.

Tanta mancha acumulada provocó un efecto repulsivo. Especialmente en el kirchnerismo, donde la figura de Fernández es señalada como la única o la mayor responsable de la debacle electoral del año pasado. El chivo expiatorio perfecto.

No es casual que Mayra Mendoza, muy cercana a Cristina, aprovechara las versiones de maltrato conyugal para darle duro al expresidente. Eso sí, eligió un argumento ultramontano, en las antípodas de su autopercibido progresismo.

Desde México, donde acompañó a la exvice, la camporista intendenta de Quilmes declaró: "Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género".

Don Cesare Lombroso, famoso criminólogo fallecido en 1909, quien sostenía que los delitos tienen un componente biológico y, por ende, se podían detectar mediante características físicas, hubiera estado orgulloso, aunque quizás habría sonreído con lo de "hombre varón cis".

Parece que aquello de que "los cuerpos no se juzgan" se aplica sólo a los amigos.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

**Sundar Pichai** CEO de Google.



Histórico fallo

Un juez estadounidense emitió un fallo en el que acusa a Google de actuar ilegalmente para mantener el monopolio en las búsquedas en línea. La decisión de la Justicia podría cambiar la manera en que los gigantes tecnológicos operan en la era moderna de Internet. Sociedad



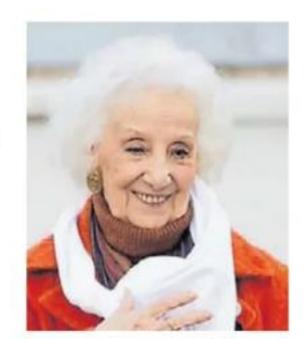

Llamativa crítica

La ultrakirchnerista dirigente de derechos humanos sorprendió al cuestionar a Nicolás Maduro, estrecho aliado de los gobiernos K. "Se ve claramente que ha trampeado, será un dictador", aseguró. Aunque defendió la "memoria" de Chávez al afirmar que se la está ofendiendo. El Mundo

Cristina Cosentino Arquera de las Leonas.





HUMOR

### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



### CRUCIGRAMA

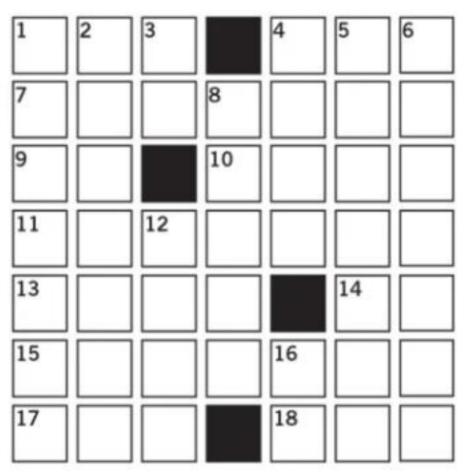

 Bebida americana elaborada con granos de maíz morado, azúcar, canela en rama y clavo de olor. 4. Asociación de Fútbol Argentino. 7. Dan color a una cosa. 9. Abreviatura de usted. 10. Egresé. Terreno de pasto para ovejas y ganado menor.
 Antigua ciudad de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates. 14. Símbolo del cloro. 15. En la antigua Roma, lugar destinado en cada casa para adorar a los lares. 17. (- rubia debilidad) Película protagonizada por Alec Baldwin y Kim Basinger. 18. Fluido de baja densidad y que tiende a expandirse, como el aire.

 Junte sin orden gran número de cosas. Cortarás las ramas superfluas del árbol. Símbolo del ilinio. 4. Ciudad del sur de Israel. 5. Engaño, fraude o mentira. 6. (El señor de los -) Novela de J. R. R. Tolkien. 8. Ciudad de Japón. 12. Macizo de Europa, que sirve de frontera natural entre Francia y Suiza. 16. Símbolo del roentgenio.

Horizontales, 1. Api. 4. AFA. 7. Coloran. 9. Ud. 10. Salí. 11. Majadal. 13. Uruk. 14. Cl. 15. Larario. 17. Esa. 18. Gas. Verticales 1. Acumule. 2. Podarás. 3. Il. 4. Arad. Falacia. 6. Anillos. 8. Osaka. 16. Rg.

### Temblaron los mercados

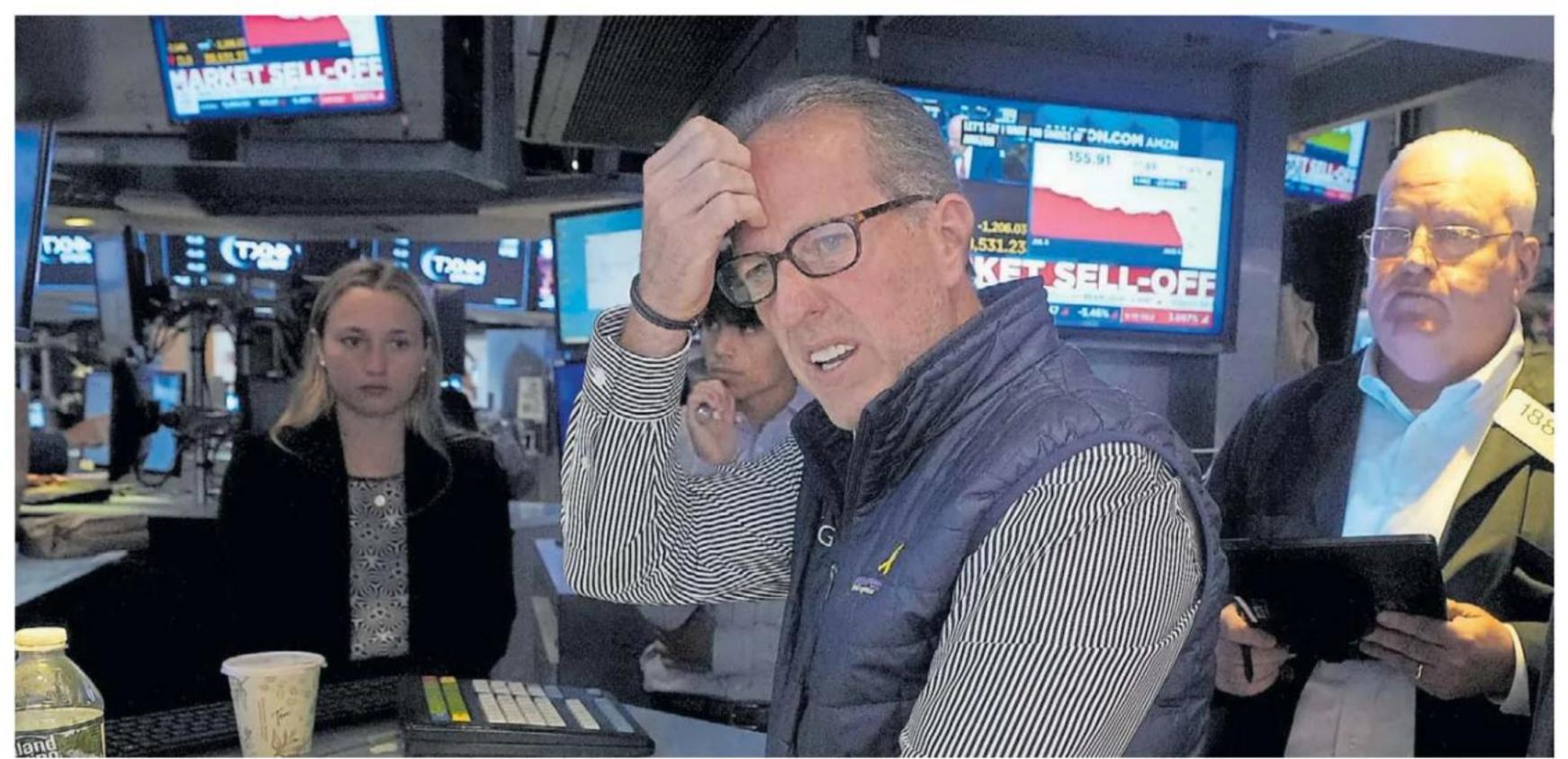

Tratando de entender. Desde la madrugada del lunes las noticias que llegaban de Japón no eran alentadoras. Profundo temor a un crack financiero que se atenuó por la tarde. AP

# Los mercados, del pánico a un rebote final con algo de alivio: el dólar subió y bajaron los bonos y las acciones

El lunes arrancó con un desplome en Japón que se extendió a Europa y Wall Street. Acá se temía lo peor, pero con el correr de las horas las caídas se moderaron: dólar a \$1.390 y riesgo en 1.653.

### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Como en "efecto mariposa" el desplome de las bolsas de Asia durante la madrugada del lunes generó presión en los activos argentinos desde antes de la apertura oficial del mercado. El fuerte "sell off" que se inició en las bolsas asiáticas en la madrugada del lunes golpeó tanto a bonos como acciones argentinas, que cerraron en rojo.

Al compás del humor global, pasado el mediodía porteño las bajas se morigeraron pero el torbellino financiero enciende otro frente de dudas para la marcha de la economía en Argentina.

En Wall Street, los ADRs llegaron a perder más de 12% en el premarket, cerraron con bajas de hasta 4,6%. En la bolsa porteña se frenó la sangría inicial que llevó al Merval a caer más de 8% en la apertuen dólares financieros, cerró con una baja de 2,1%.

En tanto, los bonos también achicaron los rojos que vieron temprano, pero aún así terminaron con caídas de hasta 2,4%. El inestable panorama impactó en el riesgo país, que llegó a dispararse por encima de los 1.700 puntos, pero luego retrocedió y terminó en torno a las 1.636 unidades. Este nivel, el máximo en los últimos cinco meses, aleja a Argentina de una posible vuelta a los mercados.

"La combinación de la desaceleración china, los temores de un enfriamiento mayor al esperado y hasta una recesión en EE.UU. (los datos de empleo del viernes fueron clave), con su correlato en una baja más rápida en la tasa de la FED, y la suba de la tasa en Japón-con el consiguiente encarecimiento del fondeo tradicional del carry tradehan conformado un combo letal para las expectativas, gatillándose ra y el principal indicador, medido un episodio de "vuelo a lo seguro",

explicaron en la consultora Outlier. Todos los activos de riesgo sufrieron este lunes y los de Argentina no fueron la excepción.

A pesar del pánico global, en el Gobierno minimizaron el impacto de el desplome de las bolsas en el frente financiero argentino.

Sin embargo, en la City persisten las dudas: "Los shocks externos siempre han sido el talón de Aquiles de los planes antiinflacionarios con ancla cambiaria, más aún con pocas reservas y con una situación social tan deteriorada como la actual (pobreza en torno a 50% y nivel de actividad recién empezando a recuperar)", sumaron en Outlier. "Si lo que estamos viendo a nivel externo se profundiza y sostiene, con los mayores niveles de aversión al riesgo y menores precios de los commodities asociados, entonces, ese primer shock externo negativo de envergadura le habrá llegado al esquema actual".

City es que la suba del dólar a nivel global le pondrá más presión a la estrategia cambiaria de Javier Milei. "La tensión vía monedas emergentes, en especial el real brasileño, puede presionar sobre el tipo de cambio real de Argentina, y podría llevar a presiones en los dólares alternativos", anticipó el economista Juan Manuel Franco, del Grupo SBS.

En la calle el dólar blue retrocedió hasta los \$1.390 mientras que en la bolsa los dólares financieros terminaron con subas de 1.2% en el caso del dólar contado con liquidación que quedó en los \$1.337 y de 0,9% para el MEP que finalizó en los \$1.346.

Pedro Siaba Serrate, de PPI, señaló sobre el final de la rueda: "Tomaron nota de lo que estaba ocurriendo en las monedas emergentes/frontera y no hubo operaciones sospechosas de intervención. El Contado con liqui abrió en el El consenso de los analistas de la nuevo nivel ya a la mañana y se taria, podrían dar una respuesta. ■

mantuvo estable durante toda la jornada, lo cual estuvo bastante en línea con lo que sucedió con la deuda en dólares que arrancó en los mínimos del día y luego terminó recuperan buena parte de la baja".

El economista añadió: En términos generales, la reacción fue bastante amena" y explicó: "Teniendo en cuenta la baja de mercados emergente y el mayor grado de volatilidad de los bonos argentinos, el grueso de la caída de los bonos argentinos de ayer se explica por el contexto internacional".

Ese contexto internacional, bastante enrarecido desde la semana pasada, es el que este martes dará elementos para descifrar si el lunes negro es una turbulencia de corto plazo o el inicio de un ciclo bajista. Los próximos datos sobre inflación y actividad económica en Estados Unidos, y el rumbo que adopte la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés de su política moen-

### Temblaron los mercados

# Para Economía, el cepo fue un dique para frenar el vendaval

Creen que las restricciones y el apretón monetario amortiguan el impacto del desplome financiero global. Y relativizaron la suba del riesgo país.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El colapso de los mercados y la ola de pánico global que se desató ayer afectó a la Argentina, pero no tanto como si el Gobierno hubiera abandonado el cepo cambiario. Esa es la lectura que hicieron este lunes en el equipo económico sobre los movimientos bruscos que provocaron el desplome de bonos y acciones argentinas, junto con la suba de los dólares paralelos.

"A nosotros nos afecta, pero mucho menos que usualmente, dado el orden macroeconómico y que no tomamos medidas apresuradas como haber salido del cepo. Este mismo escenario con el sobrante de pesos que había y sin cepo habría sido una calamidad", señalaron

desde un despacho oficial.

De esa manera, el Gobierno justificó la demora en abandonar las restricciones cambiarias, justo cuando intentaba flexibilizarlas. A fines de julio, el Banco Central anunció un mayor acceso a divisas para los importadores desde este mes y el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió la semana pasada a las sociedades de bolsa la reducción del impuesto PAIS en septiembre.

Según un primer balance oficial, "hay factores que explican la corrección desde lo económico, pero la violencia de la caída global excede holgadamente el deterioro de fundamentos". "Es decir, es mucho más una corrección técnica, producto del alto nivel de apalancamiento que había en el Yen, en el Nikkei, en acciones vinculadas a la Inteligencia Artificial y las criptomonedas", señalaron fuentes oficiales.

En esa línea, apuntaron los siguientes cambios: la suba de tasas en Japón mayor a lo esperado, la caída del índice de empleo de la industria de Estados Unidos (ISM Employment), lo que es "muy preocupante", la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas y reunirse dentro de un mes y medio, y la constante "ebullición" en Medio Oriente.

En ese contexto, los papeles que cotizan en Wall Street registraron bajas de hasta el 5,9%, como es el caso de Edenor, y el riesgo país moderó su suba a 1.653 puntos, después de tocar los 1.729 en los primeros minutos de la rueda.

Pese al deterioro de las variables financieras, el Gobierno minimizó su impacto. "Por supuesto que sube el riesgo país, pero como ya explicamos días atrás, hoy no es ese el tema importante, ya que el gobierno no necesita financiamiento y las empresas privadas lo están consiguiendo a tasas muy favorables", explicaron fuentes oficiales.

En Hacienda creen que la hoja de ruta no sufrirá mayores cambios. Esto es continuar con un fuerte apretón monetario que seque la plaza de pesos e intervenir con reservas para contener el dólar financiero y evitar su impacto en los precios. "Lo importante es seguir bajando la inflación y que se recupere la economía y eso no debiera verse afectado", aseguran.

Menos optimistas, los analistas consideran que la suba del riesgo país y la depreciación de las monedas de los países emergentes dificultará aún más la estrategia para controlar el peso y sostener la su-

ba del 2% mensual del tipo de cambio en un contexto ya tensionado por las señales de apreciación que observan en el mercado y la caída del precio de la soja.

"Al caer los bonos en dólares y ampliarse la brecha cambiaria, vas a tener que intervenir fuerte sobre los dólares alternativos, las pocas reservas que puedas acumular lo vas a tener que gastar en la intervención si querés mantener tranquilo el tipo de cambio y la brecha", dijo Maximiliano Ramírez, socio director de la consultora Lambda.

El crack también socava el préstamo REPO que negocia el gobierno con bancos internacionales. Según trascendidos, Caputo aseguró la semana pasada que tenía garantizados los pagos de deuda de capital hasta fines de 2025 mediante esa operación y con bonos como garantía, aunque exfuncionarios afirman que también se utilizará el oro girado al exterior.

"Nos agarra mal parados en términos de reservas, porque son para enfrentar situaciones difíciles y nos agarra con defensas bajas, y un repo se complica en este mercado por más que sea corto y se garantice con bonos, los que te prestan en general son fondos de riesgo que tienen menos tolerancia al riesgo", dijo Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas y director de Econview.

En el mismo sentido, Jorge Vasconcelos, del Ieral, señaló que "la suba del riesgo país por encima de los 1.600 puntos complica la ingeniería de los swaps (el REPO) que se estaban intentando cerrar". "Se encarece la operación y se limita el capital disponible", advirtió.

Para Javier Timerman, titular de Adcap, "la Argentina ya tenía el mercado cerrado y hay cepo". "Lo mejor que puede hacer el gobierno es esperar y no salirse de su plan que malo o bueno es el camino que eligió". No obstante, afirmó que "si el riesgo país sube, es más difícil atraer inversiones, bueno no es, pero no pueden hacer mucho".

El Gobierno busca el ingreso de capitales con un blanqueo y beneficios impositivos mediante el nuevo régimen de inversiones (RIGI), mientras explora financiamiento de organismos y bancos. "Este escenario lo hace más costoso, con lo cual por ahí lleva a acelerar algunas decisiones", dijo Daniel Marx, exsecretario de Finanzas y titular de Quántum.■



En calma. Caputo y Bausili monitorearon las variables financieras durante todo el día. Al cierre, había tranquilidad en Economía. EMMANUEL FERNANDEZ

DISFRUTÁ **LOS MEJORES BENEFICIOS** 



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA





EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 8 @

Los fondos de inversión que se habían endeudado en yenes desarmaron posiciones tras la suba de interés en ese país y la revaluación de la moneda.

# La bomba estalló en Japón y las esquirlas llegaron a todo el mundo



#### **Gustavo Bazzan**

gbazzan@clarin.com

La burbuja estalló en Japón y las esquirlas saltaron por todo el mundo. ¿Qué ocurrió para que los mercados entraran en pánico entre el viernes y ayer?. Lo que ocurrió es que se pinchó una burbuja que se había empezado a inflar hace tiempo, gracias a esta cadena de eventos:

1. Los grandes fondos de inversión se endeudaron en yenes japoneses a una tasa de interés insignificante:

2. Luego esos yenes se usaron para comprar dólares;

3 El paso siguiente era invertir esos dólares en activos como bonos del Tesoro de los Estados Unidos acciones con mucho potencial de suba (real o inflado) o criptomonedas.

En resumen, un mecanismo que en la base se asienta en el carry trade-aprovechar diferenciales de tasas entre monedas- que mientras funciona deja jugosas ganancias. Cuando una pieza de la estructura se resiente, saltan las alarmas.

Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando el Banco Central de Japón abandonó el letargo y subió la tasa de interés de política monetaria del 0,1% al 0,25% anual. Desde ese momento, el yen se encareció frente al dólar -el yen se revaluó 10% en un mes- y comenzó el derrumbe. Por dos factores: 1) la deuda tomada en yenes se encareció.



Nikkei. La Bolsa de Tokio sufrió un desplome histórico de más del 12%. EFE

2) Los dólares invertidos en diversos activos alcanzan para comprar menos dólares.

Es decir, las dos variables que antes jugaban a favor de los fondos especuladores, ahora jugaban en contra. Y considerando los volúmenes de dinero puestos en juego, lo que antes eran ganancias siderales, ahora podían convertirse en pérdidas siderales. Había que salir rápido de los activos en dólares para hacerse de divisas que luego se pudieran convertir en yenes para saldar la deuda. El timing es todo, porque no solo se pueden esfumar las ganancias, sino que el derrumbe puede arrastrar garantías-patrimonio del fondo- que se entregaron a cambio de los créditos tomados.

Esto fue lo que provocó el derrumbe de ayer, que se tradujo en una pérdida del 12% en la bolsa de **Tokio** y caídas generalizadas en las bolsas de todo el mundo.

Según el especialista Leonardo Chialva, de la consultora Delphos Investment, estos fondos "invirtieron mucho en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en las llamadas "big 7" (Microsoft, Nvidia, Apple, Meta, Alphabet, Tesla y Amazon) y en algunos commodities y monedas como el peso mexicano".

Los precios de estos activos se inflaron por encima del promedio de los índices bursátiles durante meses y por eso este lunes fueron los que lideraron el desplome.

Esta estrategia de compras tuvo sus víctimas. La estrategia de "cobertura" los llevó a "shortearse" (vender) el real brasileño, el índice Bovespa, o algunos commodities agrícolas. De ahí la mala performance este año de la bolsa de San Pablo y la devaluación del real.

Este escenario debería revertirse. Por eso Chialva cree que la explosión de la burbuja -si no arrastra a algún banco y se derrama sobre la economía real-puede ser una buena noticia para América Latina: "No descarto, por ejemplo, que el real vuelva a revaluarse o que la soja, que viene muy golpeada, se revitalice" señaló Chialva.

Es verdad que los mercados, el viernes, sumaron otro factor para acelerar la caída de Wall Street de ese día: el índice de empleo en el sector industrial de los Estados Unidos resultó peor a lo esperado, y para los analistas eso significaba que se venía una recesión económica en ese país. Ayer, algo de eso se revirtió porque el índice de empleo en el sector servicios resultó mejor a lo esperado.

Dicho esto, con el correr de las horas se diluyó -aparentemente, la chance de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anuncie una reducción de la tasa de interés antes de lo que marca su calendario. Hasta el estallido de la burbuja, se especulaba que la primera reducción de tasas en más de dos años se anunciaría recién en septiembre.

¿Pasó el temblor? Responde Chialva: "La resolución de estos eventos depende mucho de la habilidad de los banqueros centrales para identificar si quedaron heridos que puedan provocar un riesgo sistémico. Si los controles funcionaron, el problema se reducirá a que muchos fondos de inversión habrán perdido mucha plata, los que les prestaron dinero recuperarán lo prestado vía devoluciones o ejecución de garantías y nada más. Imagino además que los activos que se inflaron en estos meses tardarán en alcanzar sus valores máximos. El problema es si alguien no hizo bien los deberes y el estallido de la burbuja arrastra a un banco. Ahí estaríamos hablando de otra cosa".

### Tres claves del derrumbe financiero que golpeó al mundo

En un lunes negro para los mercados, las bolsas de Asia -encabezadas por Japón, Corea del Sur y Taiwán- se desplomaron, siguiendo las caídas globales de la semana pasada y afrente a los temores a que se desate una recesión en los Estados Unidos. En consecuencia, los activos argentinos sufren los efectos negativos.

Los economistas de Outlier Ga-

Truffa explican 3 claves de este fenómeno:

1. Los activos locales sufren en medio del sell off mundial y los tiempos se acortan para la Argentina. El viernes arrancó la rueda con caídas del Nikkei por subas de la tasa de interés del Banco de Japón. Las variables para observar para los inversores del exterior pasan a ser los indicadores económicos briel Camaño y Juan Manuel más que lo que suceda con la infla- La combinación de la desacele- de política monetaria a partir de la mucho más. ■

ción y la tasa de la Fed. Este último camino ya está definido: es hacia abajo y parecería que más pronto que tarde.

A partir de ello, vimos caídas abruptas de los activos en casi todos los mercados nuevamente y la Argentina no fue la excepción. Realmente el día no ayudó para nada a la Argentina y el equity lo amplificó.

ración china, los temores de un enfriamiento mayor al esperado y una recesión en los Estados Unidos (los datos de empleo del viernes fueron clave), con su correlato en la baja más rápida en la tasa de la FED y la suba de la tasa en Japón con el encarecimiento del fondeo tradicional del carry trade conformaron un combo letal para las expectativas, gatillándose un episodio de "vuelo a lo seguro".

Esto reforzó la lectura del mercado respecto del discurso de la Fed donde el balance de riesgos refleja ahora una mayor preocupación por el nivel de actividad y donde se espera una baja más rápida de la tasa **LA CIFRA** 



los trillones de dólares que habrían estado involucrados en la burbuja financiera que se pinchó.

reunión de septiembre próximo.

Sobre la decisión de tasas del Banco de Japón, el miércoles la autoridad monetaria las elevó a niveles sin precedentes en 15 años.

La expectativa para los próximos días es si los inversores digieren rápido el golpe o la crisis se extiende

### Temblaron los mercados

### Mercados globales

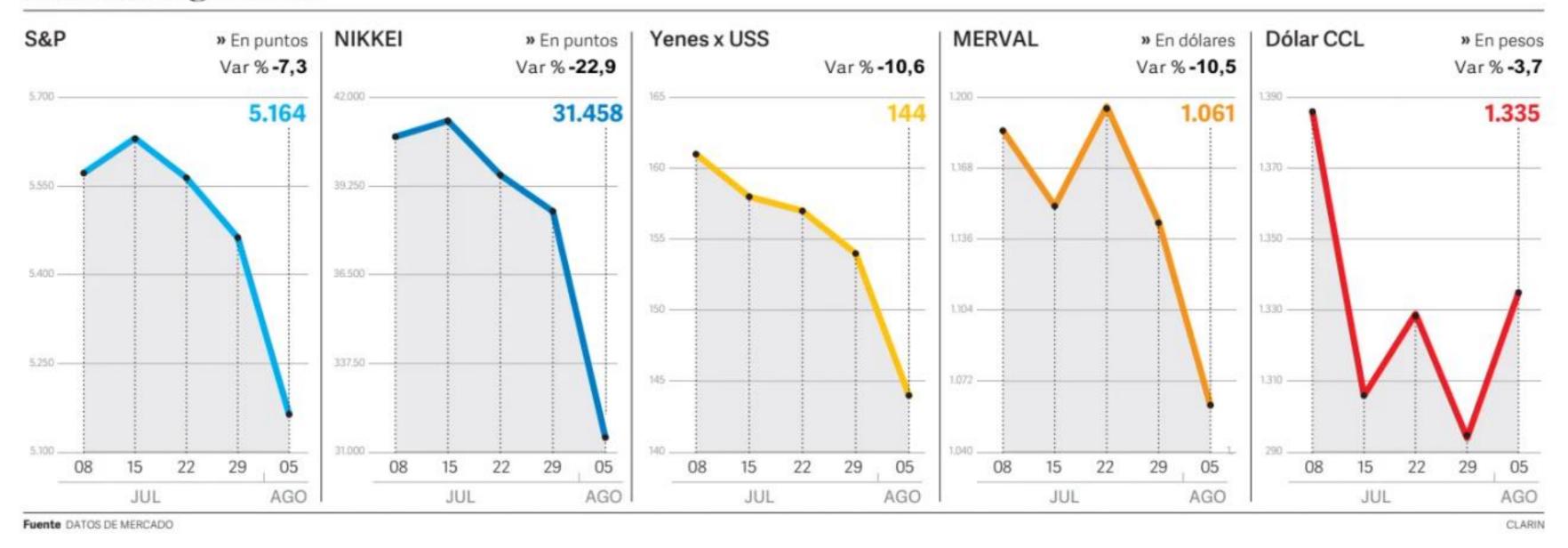

# Un desplome generalizado que arrancó en el Lejano Oriente y llegó a Wall Street

El principal índice de la Bolsa de Tokio cayó un 12,70%. Fue el segundo mayor descenso porcentual de su historia, arrastrado por la suba del yen.

A medida que amanecía en los mercados bursátiles, el mapa se teñía de rojo. Al fuerte desplome registrados en las bolsas de Asia durante la madrugada de Occidente, que llevaron al índice de la Bolsa de Tokio a registrar su peor caída diaria desde 1987, se sumó una fuerte caída en Europa y en Estados Unidos.

Mientras las pérdidas en Europa llegaron hasta el 3%, en Wall Street los principales indicadores terminaron con una sangría de hasta 3% en el caso del índice tecnológico Nasdaq, en lo que fue la peor rueda en los últimos dos años. Todos sufren por el temor de los inversores a que la economía estadounidense, la mayor del mundo, experimente un "aterrizaje brusco" y entre en recesión.

El índice Dow Jones terminó con una baja de 2,6%, mientras que el selectivo S&P 500 cayó 2,9%. La racha en la Bolsa, que marcó el día empezó y sonó alarmas, comenzó sólo cinco minutos después de su apertura, tras el fuerte retroceso de las plazas asiáticas el lunes y acabó con el S&P 500 un 8,5 % por debajo de sus máximo del mes pasade ese hito.

La Reserva Federal (Fed) mantuvo el pasado miércoles sin cambios el entorno de altos tipos de interés y sugirió que podría estar sobre la mesa en su próxima reunión de septiembre, pero los débiles datos del mercado laboral y la actividad industrial que se conocieron el jueves y el viernes despertaron el ner-

### Para la Bolsa de Tokio fue la mayor caída desde octubre de 1987.

viosismo entre los inversores.

El nerviosismo en los mercados comenzó el jueves pasado tras conocerse los datos de empleo y actividad industrial en EE.UU., cuyos resultados fueron peores a lo esperado. El viernes otro dato -el enfriamiento del mercado laboral- en la principal economía mundial acentuó la negatividad que este lunes se volvió a a reflejar en los resultados globales.

"Las tasas del Tesoro de Estados sufrieron distintos movimientos, con las tasas a 10 años cayendo 0,4% y las de 2 años subiendo



Europa. También sufrió la paliza bursátil.

el petróleo Brent recuperó levemente, luego de la fuerte caída vista la semana pasada del 4,8% entre el miércoles y el viernes, para llegar a un precio de 77,23 dólares por barril. El oro cayó en alrededor de 1,1%, mientras que el VIX, la meditó muy fuertemente en un 135%, pasando e los 16,36 puntos hacia los 38,57 puntos", señalaron en Aurum Valores al cierre de la rueda.

Las bolsas asiáticas, encabezadas por las plazas de Japón, Corea del Sur y Taiwán, volvieron a verse do y el Nasdaq un 13% por debajo 0,46%. En cuanto a *commodities*, da de "miedo" del mercado, aumen- **afectadas este lunes por las caidas** en el sector tecnológico. ■

con las que cerró la semana pasada Wall Street a raíz de un preocupante informe sobre la situación del mercado laboral estadounidense en Estados Unidos en julio, que hace pensar en una posible recesión en ese país.

Los inversores globales temen que el recorte de tipos de interés que se prevé que aplique la Reserva Federal estadounidense en septiembre pueda llegar demasiado tarde para aliviar la mala situación del mercado laboral.

Por caso, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 12,40% este lunes, la segunda mayor caída porcentual de su historia arrastrado por el fortalecimiento del yen, fomentado a su vez por la última subida de tipos del Banco de Japón (BoJ), y unido a los temores a una recesión en Estados Unidos. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cerró con un descenso del 12,40 %.

De esta forma, el Nikkei registró su mayor descenso porcentual desde el "Black Monday" (lunes negro), el 20 de octubre de 1987, cuando se depreció un 14,90 %, y también su mayor caída en puntos de la historia, al sobrepasar los 3.836,48, también de ese día.

"Los inversores extranjeros están vendiendo acciones japonesas debido a la preocupación de que Estados Unidos pueda estar encaminándose hacia una recesión", dijo Naka Matsuzawa, analista de la correduría Nomura Securities, en declaraciones recogidas por el diario económico Nikkei.

En este sentido, el experto consideró que las motivaciones para esta caída son ajenas a Japón, e implican una búsqueda de fondo por parte de los mercados y que la postura a tomar debe ser "esperar y ver" cómo evoluciona la primera economía mundial, especialmente

# ESFECTILE OFFICE OFFICE OFFICE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

### Colecciones ClarinX



LA CAJA CONTENEDORA DE LA CASA DE PEPPA (\*2)



\$7499999

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LA CASA DE PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

ADOPTA TU MASCOTA [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



CAJA CONTENEDORA
DE FIGURINES DE ORO
DE LA GRANJA
DE ZENÓN (\*2)

\$11999<sup>90</sup>

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA CASA DE PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO [\*2] LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO [\*2] LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MASHA Y EL OSO (+2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$210,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

Escándalo y negociados en el poder

# El escándalo de los seguros: los chats de la secretaria de Fernández también mencionan a Cafiero

La secretaría del ex presidente intercedió ante él para que su marido retuviera la póliza de la Cancillería. Y lo logró: el ministerio anuló el cambio de seguro y continuó con Martínez Sosa.

#### Lucía Salinas

8

lsalinas@clarin.com

El broker Héctor Martínez Sosa no se detuvo hasta conseguir los contratos públicos que quería. Alberto Fernández ya había firmado el Decreto 823/2021 que obligaba a los organismos del Estado a contratar sin excepción a Nación Seguros. Allí intervinieron distintos intermediarios. Al amigo del presidente le interesaba -entre otros- el contrato con Cancillería. Por eso, su esposa-y secretaria privada de Alberto Fernández-María Cantero intervino ante Santiago Cafiero para dar de baja al broker elegido y terminar favoreciendo a Martínez Sosa.

Lo que el juez federal Julián Er-

colini y el fiscal Carlos Rívolo investigan son las presuntas irregularidades alrededor del Decreto a través del cual el entonces presidente Fernández impuso la obligación al Estado nacional a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, lo que habilitó la segunda parte de la maniobra: la participación de intermediarios en esos contratos.

En el expediente se estudian dos posibles delitos: el pago de comisiones que estarían por encima de los valores de mercado y un posible direccionamiento en la elección de los brokers intervinientes en los 45 contratos que se estudian.

Durante toda la presidencia de Alberto Fernández se abonaron 3.453.302.77 pesos en concepto de comisiones a los intermediarios. Al tipo de cambio oficial, fueron unos 17 millones de dólares.

Cuando el juez observó las fechas volcadas en el informe de Nación Seguros, determinó que había varias contrataciones previas al Decreto de 2021 que habría dado inicio a la maniobra. Por ese motivo, la hipótesis de investigación abarca toda la presidencia de Alberto F.

Antes del inicio de la feria judicial de invierno, la investigación sumó un archivo de 424 páginas donde se detallan las conversaciones que mantuvieron María Cantero y su marido Héctor Martínez Sosa durante toda la presidencia de Alberto Fernández.

Esas charlas exponen lo que las fuentes judiciales definen como un "mecanismo aceitado", para "avanzar con su negociado".

La justicia federal encontró en los mensajes de WhatsApp la confirmación de la hipótesis del expediente: una estructura montada para beneficio personal en perjuicio de los intereses del Estado. Para el juez Ercolini-según expresó en diversas resoluciones-, Fernández "privó al Estado de un proceso transparente" a la hora de contratar seguros. La sospecha central es que fue un sistema direccionado a favor del amigo del ex presidente.

Para lograr avanzar en lo que el matrimonio denominó una PyME, María Cantero cumplió un rol clave. "Fue intermediaria, armó reuniones, destrabó situaciones". Todas esas acciones tenían una única finalidad: que Héctor Martínez Sosa acumulara la mayor cantidad de contratos.

De esa manera, "aprovechando su lugar de privilegio, por el cargo que ocupaba y la llegada a todas las personas que integraban el gabinete del Presidente", Cantero logró inclinar la balanza en más de una ocasión, cuando había importantes contratos de por medio. Uno de ellos, fue el de Cancillería, cuando Santiago Cafiero estaba al frente.

El 24 de mayo de 2023, Martínez Sosa le escribió a su esposa: "Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker". En otro mensaje, amplía la información y añade, "La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Pla-



Incondicional. Santiago Cafiero fue jefe de la campaña presidencial de Alberto Fernández y luego, su jefe de Gabinete y ministro de Relaciones Exteriores. EFE

CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 El País

nificación Exterior". Tan sólo una semana despúes, María Cantero le dio un dato vital a su esposo: "Me dijo el jefe (por Alberto Fernández) que ya habló con Santiago".

La preocupación de Martínez Sosa se puede traducir en números: NET Broker es una de las firmas que cobró 19.832.226 de pesos en concepto de comisiones. Tuvo contrato con siete organismos del Estado entre ellos el Ente Nacional de Comunicaciones (\$7.886.500), el Ministerio de Economía (\$ 5.330.550), Secretaría de Políticas sobre Drogas (\$6.194.926), entre los más representativos en ingresos.

El contrato de Cancillería le fue asignado, pero apenas se enteró Martínez Sosa inició su cruzada para que esa decisión quede sin efecto y pase a integrar su extenso listado de contrataciones. Algo que, finalmente, ocurrió y cobró del Ministerio de Relaciones Exteriores la suma de 2.437.703 pesos.

Ante la consulta de Clarín, desde el entorno del actual diputado Santiago Cafiero expresaron: "Desde 2020 (gestión Felipe Solá) está designado por Nación Seguros Martinez Sosa como broker en Cancillería. Cuando en 2023 la gestión de Cafiero inició un tramite de recupero, se propuso a Net Broker para ese trabajo específico y es ahí cuando Nacion Seguros informa que ya había un asesor designado, se deja sin efecto la designación y se encomienda a quien estaba desde 2020 que realice la gestión de recupero".

Es decir, señalaron: "Ni lo contratamos, ni lo designamos. Por eso no hay ninguna firma de Cafiero. Estaba desde 2020 y nos enteramos en 2023 cuando fuimos a hacer una gestión de recupero y Nación Seguros nos avisa que ya teníamos un promotor asignado".

Después de la primera intervención de Alberto Fernández para que su broker amigo sea beneficiado, la charla con Cantero siguió:

#### -Martínez Sosa: Y como seguimos?

- -Cantero: Está llamando de nuevo. Ahora.
- Cantero: Ya habló.
- -Martínez Sosa: Ok.
- -Cantero: El otro Broker es Net no?
- -Martínez Sosa: Sí. Cantero: Está hablando con

### speeker. El 7 de junio de 2023 el tema es

retomado por el matrimonio.

#### -Cantero: Acabo de decirle a Alberto lo de Cancillería

-Martínez Sosa: (transcripción de mensaje de voz) Si, ahora con Marcelo acá en Moby, pero cuando estuve con el presidente de Provincia ART me dice que al día de hoy no llegó la nota de cambio de... de anulación de la nota anterior (la de Net Broker). O sea que el ministro, o no lo hizo, o no lo controló que se entregara a la compañía de seguros."

### todo bien con Santi (Cafiero) aunque no lo quieras

- -Martínez Sosa: Es un forro.
- -Cantero: Las otras cosas que queremos hay gente de él así que arreglemos con él.
- -Martínez Sosa: Entonces que sea amable y flexible.

Una semana después de ese diálogo e insistente pedido para quitarle a Net Broker el contrato de Cancillería, el amigo de Fernández volvió sobre el tema:

#### -Martínez Sosa: No llegó nada de Cancillería.

- -Cantero: Hoy lo veo a Santiago
- -Martínez Sosa: Ok. Si no llega la nota esta semana nos sacan la cuenta.
- -Cantero: Ok.
- -Martínez Sosa: Si firmó la nota que te de una copia y que diga quien está encargado de llevarla a Provincia ART?
- -Cantero: Hoy viene Santiago.

Después, la secretaria de Alberto Fernández le coordinó una reunión con Cecilia Todesca, que volvía de un viaje a Egipto y añadió que "Quería que aproveches y veas a Santiago también", a lo que Martínez Sosa replica: "Bueno pero Santiago tiene que resolver lo de la nota cuanto antes. Nos apura la aseguradora".

Quince minutos después de iniciado ese diálogo, le proporciona nueva información:

#### -Cantero: La nota fue enviada gordo. La ví.

-Martínez Sosa: A donde? Cuándo? Tiene fecha de recepción en Provincia ART? Mandame una copia

 Cantero: Ahora lo volvía a hacer. Santiago me mostró desde su cel la nota. Se mandó x la web porque tenía un código. Le dije si podía recibirte me dijo obvio cuando quieras. Le pedí que me pase la nota.

- -Martínez Sosa: Perfecto Gatín.
- -Cantero: Estate atento con lo de la nota así yo no insisto

Ahí Cantero le envió un archivo adjunto: la nota de Cancillería que decía "Dejar sin efecto" el contrato anterior. Desconfiado, el broker insiste: "Lo que no entiendo Meri es: La nota ¿Dónde fue? Si la mandaron por web ¿Adónde? ¿A la Web de Provincia ART? Hasta recién la nota no había llegado. Eso es lo que yo necesito que me digas. La fecha y por dónde la envió. Eso se entrega en mesa de entrada. Tiene una fecha de recepción para mantener al broker que estaba. Si no, no tengo manera de seguirla".

A los pocos minutos cuando ve la nota enviada por su esposa, le dice: "Ya la recibí, con esta nota me manejo". A lo que ella responde: "Ya está entonces". Minutos después, vuelve a enviarle un mensaje de Whatsapp:

#### -Cantero: Ahora vuelve Santiago. Ya está lo de la nota entonces?

-Martínez Sosa: Por ahora sí mi amor.

### -Cantero: Somos equipo?

-Cantero: No te preocupes. Está -Martínez Sosa: Siiiiiiiii. ■

### La trama del escándalo de los seguros

El decreto 823/2021 obligó a los organismos y las empresas públicas a contratar a Nación Seguros mediante brokers intermediarios. Uno de los mayores beneficiados fue Héctor Martínez Sosa.

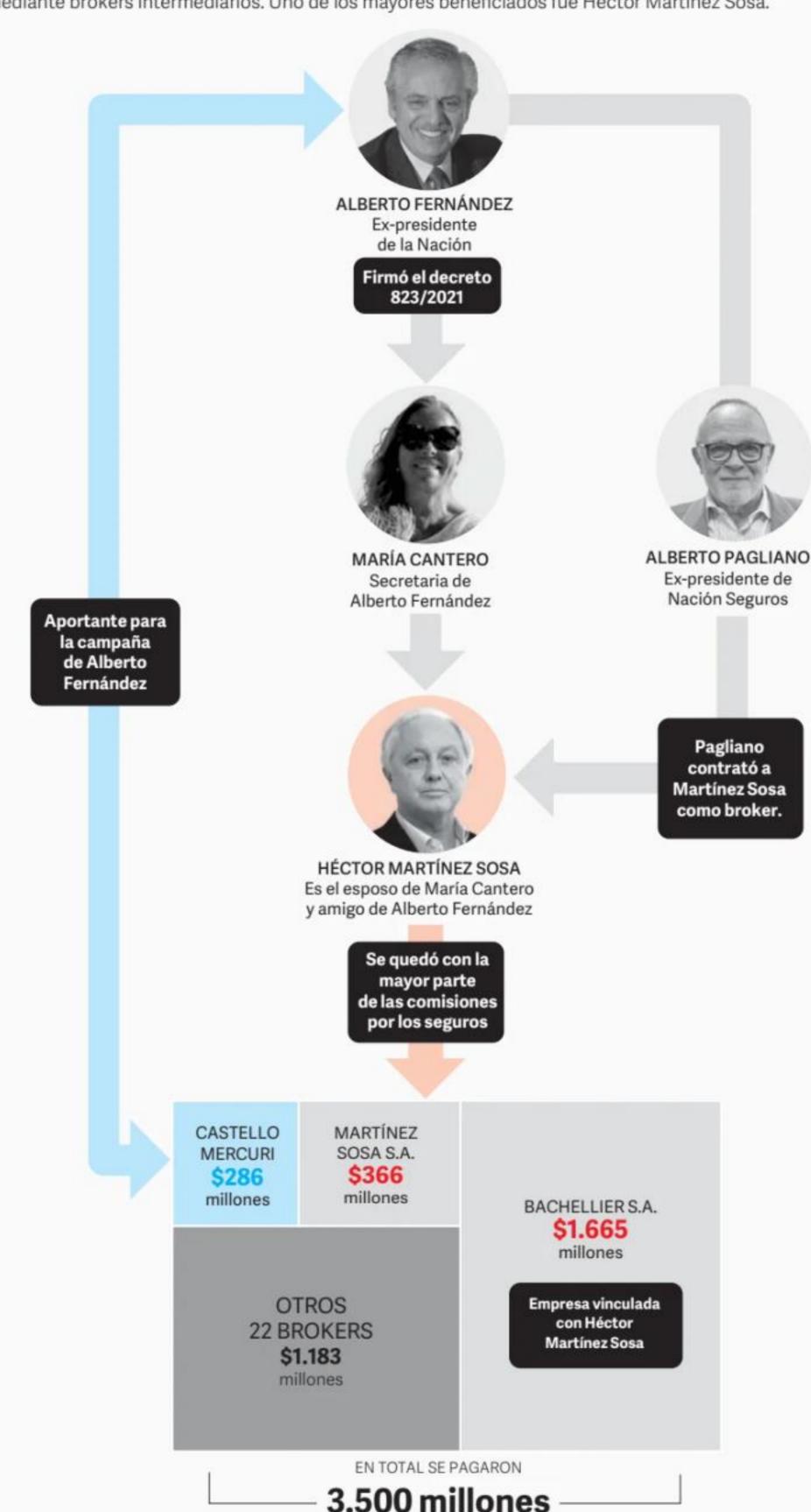

### EL REPARTO DE LOS CONTRATOS

### Castello Mercuri

- INVAP
- Sec. de Gabinete
- Min. Desarrollo Soc
- Min. Ciencia y Tec.

### Héctor Martínez Sosa S.A.

- · Vialidad Nac.
- · C. de la Moneda
- 4 ministerios
- Corredores Viales (19 organismos)

### Bachellier S.A.

- · Gendarmería Nac.
- Min. de Seguridad
- Policía Federal P.S.A.
- Prefectura Nac.

10 El País

### Escándalo y negociados en el poder

La revelación de Clarín atizó un vínculo que estaba roto en malos términos. Si su decisión fuera no denunciar, hay controversia respecto de si el caso podría reabrirse.

# Violencia de género: furiosa con su ex pareja, Fabiola Yañez analiza demandar a Alberto F.

#### Claudio Savoia

csavoia@clarin.com

La revelación sobre la existencia de fotografías, audios y textos que revelarían varios episodios de agresiones físicas de Alberto Fernández hacia su ahora expareja Fabiola Yañez durante su paso por el poder y por la residencia presidencia de Olivos alteró dramáticamente el frágil equilibrio en el que pendulaba la relación entre los padres del niño Francisco Fernández. La exprimera dama vive en España con su hijo y periódicamente con su madre, alejada en pésimos términos del expresidente y también de la Argentina, cuyo suelo no quiere pisar bajo ninguna circunstancia.

Pero quienes la oyeron este fin de semana quedaron impresionados por **el nivel de furia contra Fernández** y el voltaje de los reclamos hacia él, personales y económicos, que lo habrían sumido en **un cuadro de profunda angustia**.

Yañez estuvo reconsiderando su decisión de no denunciar al padre



Ex primera dama. Fabiola Yañez vive en la actualidad en España.

de hijo por violencia de género. La mera posibilidad de que lo haga estremece a Fernández y buena parte de su empequeñecido círculo de confianza, varios de cuyos integrantes -al igual que personal de Olivos- habrían tenido noticias de los maltratos en su momento.

Esa es la foto de las últimas horas, que con las emociones a flor de piel puede volver a cambiar una y varias veces. En tribunales también buscan cubrirse de estos giros: "Yo creo que, entre otros motivos Julián -Ercolini, el juez- decidió acudir a la Oficina de Violencia de Género de la Corte para poder mantener el secreto y la reserva que buscaba, pero a la vez compartir con otra instancia judicial el material tan comprometedor que había llegado a sus manos", dice un camarista federal.

En el departamento de Puerto Madero en el que volvió a vivir Fernández -que supuestamente pertenece al publicista Pepe Albisturel clima oscila entre la desesperación y la bronca. "Ella lo quiere extorsionar, lo presiona hasta el límite de la salud mental, quiere plata, él no aguanta más", deslizó uno de los amigos históricos de Alberto.

En su breve resolución del aneo reservado en el que consignó la existencia de fotografías y chats en los que se reflejaban los distintos actos de supuesta violencia de género-interpretación que la oficina de la Corte convalidó, pidiendo que la presunta víctima sea escuchada personalmente- Ercolini dispuso el archivo del episodio al menos mientras Yañez no cambiara de idea. Si eso ocurriese, la maquinaria judicial se pondría en marcha para investigar al expresidente también por golpear a su exmujer. Por ahora, solo está bajo la lupa judicial por presunta corrupción.

Esta tesitura es la histórica en la Justicia argentina, y **avalada por la mayoría de los magistrados** consultados por este diario, cuyos nombres se envuelven en sombras apenas intuyen que podrían ser vinculados en el escándalo. "El código penal es claro", dice un funcionario nacional que coordina el trabajo de fiscales de todo el país. "Se trata de un delito de instancia privada, no se puede meter el ministerio público fiscal para evitar el *strepitus fori*, es el 'escándalo jurídico' causado por el dictado de sentencias contradictorias".

"Los actos de violencia son en principio delitos civiles, que se convierten en penales a través de una tipificación específica en el Código. El derecho penal es de última ratio, de última razón. Interviene donde hay un interés superior del Estado por regular relaciones entre privados, que deben desenvolverse lejos de su mirada. Si quieren pensar distinto hay que modificar la ley", concluye su explicación.

Pero en derecho, casi más que en ninguna otra ciencia humana, siempre hay dos bibliotecas.

Otro fiscal federal con despacho en Comodoro Py comparte su visión, fundada en una experiencia personal: "en casos de violencia intrafamiliar, los fiscales pueden impulsar la investigación. A mí me tocó conocer varios, y uno muy de cerca", dice el funcionario.

"Las mujeres que son golpeadas por sus parejas, por sus padres o algún otro pariente, en la mayoría de los casos tienen ciertos tipos de dependencia psicológica con sus agresores. Y ni hablar dependencia económica: ¿cuántas chicas sometidas a violencia son realmente libres para decidir si denuncian o no a sus novios o maridos?", se pregunta en forma retórica.

Las crecientes corrientes feministas vienen abonando esta última lectura, en manifestaciones públicas pero también en la letra de varios expedientes judiciales. Ahora esos ensayos tienen un oportuno casus belli frente a sus ojos. Pueden bajar la vista, por supuesto.

### La camporista Mayra Mendoza cargó contra el ex presidente

Mayra Mendoza fue una de las primeras dirigentes del kirchnerismo que se pronunció tras la difusión de los datos que tiene en su poder la Justicia sobre el presunto maltrato del ex presidente Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez.

La intendenta de Quilmes fue parte de la comitiva que viajó a México con Cristina Kirchner a cerrar el curso internacional organizado por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

"Dado el perfil de Alberto Fernandez, hombre varón cis (heterosexual) que evidenció no poder



sexual) que evidenció no poder En México. Mayra Mendoza viajó a ese país con Cristina Kirchner.

asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", dijo la intendenta de La Cámpora.

Sin embargo, más allá de su apreciación personal, pidió que se sepa la verdad de lo que ocurrió entre el ahora ex presidente y quien fuera la primera dama, como así también solicitó que el hecho no sea utilizado para "tapar el desastre económico de Milei".

"La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos.
Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, **lo creo posible**. Son caracterís- con sus amigos y no debió haberse nitivamente me de debió haberse heco debi

ticas típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así".

La referencia de la intendenta es al escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos durante la etapa más dura de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando el entonces presidente responsabilizó a Yañez por la organización de su cumpleaños.

"En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento", dijo en ese entonces Fernández.

CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# La Ciudad vuelve a la Corte ante la falta de pago de Nación

Milei incumplió el acuerdo para devolver los fondos de la coparticipación. El Gobierno porteño dice que la deuda ya acumula 4,8 billones de pesos.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La Ciudad de Buenos Aires volverá a la Corte Suprema a reclamar contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la cautelar dictada por el máximo tribunal en diciembre de 2022 que fijó en 2,95% el coeficiente que debe transferirle por coparticipación.

El escrito lo presentará la Procuración porteña en las próximas horas, con el aval del Ministerio de Justicia local y del jefe de Gobierno Jorge Macri, pero además reflejará a través de expertos que la determinación del Gobierno de no adecuarse al fallo es inconstitucional.

El conflicto se da luego de que el jueves pasado Nación le girara a la Ciudad el 1,4% de coeficiente por coparticipación en lugar del 2,95% que se había acordado en una reunión el 19 de julio entre Jorge Macri y el ministro de Economía Luis Caputo.

El Gobierno, tras un encuentro de urgencia convocado el viernes entre segundas líneas, aceptó transferirle de manera discrecional \$ 20.000 millones semanales, pero sin hacer lugar al goteo mensual, que sigue siendo el mismo que en tiempos de Alberto Fernández. La Ciudad no lo aceptó.

La decisión de volver a la órbita de la Corte se tomó en **una reunión de mesa chica ayer en las oficinas de Uspallata**, en Parque Patricios.



A la Corte. El alcalde Jorge Macri, aquí junto a Daniel Scioli, ex gobernador y actual secretario de Turismo.

Allí se bajó la orden de presentar un escrito, que se está elaborando todavía y que se espera que se formalice entre mañana y el miércoles. El trabajo legal está a cargo del procurador porteño Martín Ocampo y del ministro de Justicia Gabino Tapia.

En la Ciudad generó mucho fastidio que después de haber cerrado un acuerdo hace menos de un mes, desde el Gobierno se le transfiriera el 1° de agosto el mismo 1,4% de goteo que viene recibiendo desde el kirchnerismo y que motivó una deuda de 4,8 billones de pesos de Nación a Ciudad, contraída desde diciembre de 2022, cuando la Corte firmó el fallo sobre la cautelar pero no se expidió respecto al fondo.

En pos de entablar una negociación y no romper puentes, Jorge Macri esperó en los últimos días a que la situación se acomodara, evitando tensar más aún un vínculo que viene debilitado desde hace meses. El viernes se vieron cara a cara el ministro de Hacienda porteño Gustavo Arengo y el secretario de Hacienda nacional Carlos Guberman. Fue allí donde Nación planteó la nueva oferta, con fondos discrecionales, pero, según la Ciu-

dad, rompió el compromiso que habían sellado dos semanas atrás Macri y Caputo.

En ese mano a mano se acordó, no obstante, el envío de \$ 20.000 millones iniciales, que se sumaron a la transferencia por goteo del jueves. Pero la negociación quedó trunca porque la postura de Ciudad es que se cumpla el fallo cortesano tal cual está previsto.

En pos de ello, desde Uspallata van a reforzar la estrategia judicial apoyándose también en la opinión de juristas de prestigio como el cordobés Antonio María Hernández, convencional de 1994 que asesora a la Ciudad en temas de constitucionalidad. Así, se insistirá en que la decisión del Ejecutivo contradice no sólo el acuerdo político al que se había llegado sino también el porcentaje que se le debe dar a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación.

Cabe recordar que fue en septiembre de 2020 cuando Alberto Fernández bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación que giraba Nación a Ciudad, para asistir a la provincia de Buenos Aires. Luego, con el aval del Congreso, el kirchnerismo logró retraer esos fondos todavía más, hasta el 1,4%, lo que motivó que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recurriera a la Corte con una cautelar pero también reclamando un fallo de fondo.

### En la Ciudad dicen que Milei hace lo mismo que el kirchnerismo.

La cautelar, favorable a los porteños, se dictó en diciembre de 2022, pero el fondo nunca se firmó. La Corte tenía previsto fallar luego de la feria judicial, pero el aparente acuerdo político al que habían llegado las partes pareció zanjar el conflicto. No fue así. Las diferencias persisten y, tarde o temprano, el tema se deberá resolver en los tribunales de Talcahuano. ■

# Elisa Carrió busca prohibir viajes como los que hace Milei

El diputado Maximiliano Ferraro junto al bloque de la CC-ARI, el partido que lidera Elisa Carrió, presentaron ayer un proyecto de ley para establecer un régimen "de transparencia y racionalidad presupuestaria" para los viajes oficiales al exterior realizados por funcionarios públicos nacionales, entre los que incluyen al Presidente, la Vicepresidenta y el Jefe de Gabinete de Ministros.

Entre las medidas de transparencia y control dispuestas en el proyecto de ley, se establece que previamente a la realización de los viajes los funcionarios deberán contar con autorización de sus superiores y del jefe de Gabinete de Ministros, presentando la justificación de necesidad del viaje, las agendas previstas y la proyección de los recursos afectados. Cada uno de los viajes y sus detalles deberán hacerse públicos en un portal y en el Boletín Oficial para el acceso y escrutinio de todos los ciudadanos.

Asimismo, se establece que una vidades proselitistas en el exterior. Vez finalizados, los funcionarios deberán rendir cuentas sobre sus gastos y presentar un informe de gastos y presentar un informe de vidades proselitistas en el exterior. De hacerlo, se le imputará a los funcionarios dad política de pondientes al viaje, y constituirá la otras latitudes.

las gestiones realizadas, pudiendo ser citados por el Congreso para ampliar sobre lo actuado.

Una de las disposiciones más importantes del proyecto es la prohibición de realizar viajes políticos utilizando recursos, bienes o aeronaves públicas. De esta manera no se financiarán viajes donde los funcionarios participen de campañas electorales, congresos o convenciones partidarias u otras actividades proselitistas en el exterior. De hacerlo, se le imputará a los funcionarios todos los gastos correspondientes al viaje, y constituirá la

naturaleza de uso indebido de bienes públicos en los términos del Código y la Ley de Ética en la Función Pública con las sanciones previstas, explica el proyecto.

El proyecto aparece a medida de las duras críticas a las salidas al exterior de Javier Milei, siempre acompañado por su hermana Karina, quien ya lleva 12 viajes al exterior en tan solo ocho meses en la Casa Rosada. Son 47 días fuera del país, 2 de cada 10 días de gobierno.

Pero además en la mayoría de esos viajes Milei no se ha reunido con mandatarios ni ha tenido visitas oficiales; ha ido en muchos casos a dar exposiciones como influencer libertario o a recibir premios y distinciones de su comunidad política de simpatizantes de otras latitudes.

#### Un punto polémico es que todos esos viajes son pagados con recursos públicos del Estado.

De hecho, el proyecto de los cívicos se fundamenta en establecer "restricciones claras para los viajes no esenciales, limitando los viáticos, gastos y el tamaño de las comitivas oficiales, y agravando las restricciones en periodos de emergencia económica y financiera como el que vive hoy la Argentina".

"Los múltiples viajes al exterior realizados por Javier Milei, han puesto en evidencia la falta de regulación específica en este aspecto, lo que ha generado críticas por la opacidad y los altos costos asociados a estos viajes", dice el proyecto. El diputado Ferraro presentó recientemente dos pedidos de acceso a la información pública sobre viajes realizados este año por Milei.

12 El País



Ministro. Federico Sturzenegger. Según su visión, hay "ejecutividad" en el Gobierno actual.

# Sturzenegger salió al cruce de las críticas de Macri a la gestión Milei

El ministro de Desregulación sostuvo que el gobierno libertario "va más a fondo" que el de Cambiemos.

El ministro de Desregulación y ex funcionario de Cambiemos, Federico Sturzenegger, salió ayer al cruce de las críticas que hizo el expresidente Mauricio Macri al gobierno de Javier Milei y aseguró que el libertario consiguió en un mes lo que el líder del PRO no pudo en sus cuatro años de mandato.

"(Luis) Caputo logró superávit en un mes. Tendría que cerrar el libro ahí. Algo que nadie pensó que era posible. Con todo respeto, lo que Mauricio con mucho esfuerzo no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró hacer en un mes. Si me dicen no hay gestión, a mí me vuela la cabeza", respondió Sturzenegger a las últimas críticas del ex presidente.

Mauricio Macri reapareció en los últimos días en el relanzamiento del PRO en el barrio de La Boca. En el acto, Macri sostuvo que Milei "tiene ideas y tiene coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de armar un equipo. Tiene gente valiosa, pero no puede haber áreas grises".

"Javier tiene convicción y ejecutividad", se despachó Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre, quien también destacó el supuesto posicionamiento internacional del actual Presidente, al que consideró que "es extraordinario" y "no se vio en años".

Yañadió: "¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolhaber áreas grises".

verle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello la reforma que ha hecho es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡¿y no hay piquetes?!"

Los cortocircuitos entre Macri y "Sturze" vienen de largo.

En su gestión presidencial, Macri lo eligió como presidente del Banco Central de la República Ar-

### F. Sturzenegger Ministro de Desregulación

"Lo que Mauricio con mucho esfuerzo no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró hacer en un mes".

### Mauricio Macri Expresidente

"Milei tiene ideas y coraje, pero tiene pendiente armar un equipo. No puede haber áreas grises". gentina, puesto del que salió eyectado en junio del 2018 en plena corrida cambiaria. Fue reemplazado nada menos que por Luis Toto Caputo, con quien Sturze también tiene grandes diferencias, aunque hoy Milei los ha reunido otra vez.

Desde el BCRA Sturze había puesto tasas reales altísimas y no pudo controlar la inflación. De hecho para 2018 la meta era de 8-12 por ciento y los precios subieron 47,6 por ciento.

"Federico, abollado y sin credibilidad, tuvo que renunciar", escribió Mauricio Macri en su libro Primer Tiempo. Un durísimo golpe al ego de cualquiera, más para el economista nacido en Rufino y criado en La Plata y con una trayectoria académica de primer nivel: "Enseño en San Andrés, Harvard y HEC, París", dice el perfil del hoy ministro de Desregulación.

Más allá de sus trifulcas con Macri, ayer se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley Bases, y poco después Sturze publicó un hilo en su cuenta de X para celebrar ese avance, que dewxcrbió de este modo: "Acelerar la MOTOSIE-RRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS". "Es un día feliz", dijo el ministro por la reglamentación, que "dará muchos instrumentos a Milei". ■

### Un informe firmado por Macri alerta por la pérdida de 138.000 empleos

La Fundación Pensar, el think tank del PRO, destacó sin embargo la baja de la inflación y el déficit cero.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Por segundo mes consecutivo, el PRO dio a conocer un informe de la Fundación Pensar en el que matizó elogios con críticas al gobierno de Javier Milei. La novedad principal pasa porque el documento fue firmado por el ex presidente Mauricio Macri, titular del partido que la semana pasada fue relanzado en un acto multitudinario en La Boca.

El texto bautizado por el think tank del PRO como "El día después de mañana", en alusión a la taquillera película estadounidense, alerta sobre la caída de empleo y la brecha cambiaria, pero también destaca la baja de inflación y el camino al déficit cero que está llevando adelante el Ejecutivo. Un gesto más que demuestra que, como partido independiente, el PRO acompaña los lineamientos generales de Milei, pero marca las diferencias que tiene en temas puntuales de gestión.

Presidida por María Eugenia Vidal, la Fundación Pensar se pregunta si "¿llegamos al piso?" en un tramo del informe que revela el nivel de actividad, el consumo y el empleo. Es la parte más crítica del documento, planteando que los ingresos no logran recomponer la pérdida acumulada en los últimos 12 meses, que la mitad de los argentinos afirma no llegar a fin de mes y que tres de cada diez experimentó una pérdida de ingresos durante julio.

### Empleo e inflación

En relación al empleo, se registran ocho meses consecutivos en baja, la mayor caída desde 2002 excluyendo la etapa de la pandemia y con la demanda laboral más baja desde hace 22 años. El dato que más alarma genera es que se perdieron 138.000 empleos: 112.000 privados y 26.000 públicos. Según la consultora Casa Tres, el 54% "tiene miedo a perder el empleo". El índice de desarrollo nacional, se ubica en torno a los 2,5 puntos, una caída de 0,4 respecto a los valores de junio.

Como contrapunto, en cambio, en US\$ 7.049 millones. ■

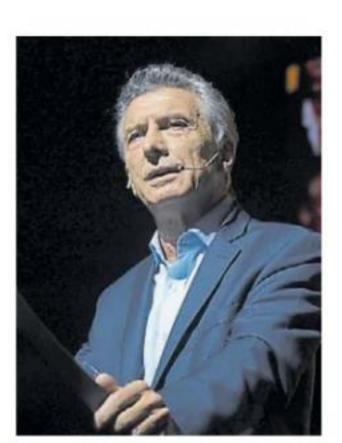

Ex presidente. Mauricio Macri.

se resalta que las ventas en mayo en supermercados repuntaron un 3,9% en relación a abril y que la actividad económica, también medida al quinto mes del año, creció un 2,3% interanual, el mejor registro en siete meses.

En otro extracto del informe denominado "La macro banca" se destaca que el déficit cero resiste presiones y la baja de inflación va en el camino correcto. También que el agro, la minería y la energía están generando los primeros brotes verdes.

En lo que tiene que ver con la macroeconomía, se destaca que en todos los meses de gestión, el Gobierno cerró superávit fiscal, lo cual se sostuvo por una "caída histórica del gasto", que se reparte entre jubilaciones y freno de inversiones pero también por la quita de subsidios.

Respecto a la inflación, se compara con otros procesos de baja de la misma en otros países y cuánto tiempo se tardó en llevar procesos de alta inflación a mediciones de un dígito anual. En Brasil fueron tres años, en Chile, cinco, en Perú, siete, en Israel, ocho, y en Colombia, diez.

Además, se mencionan los desafíos que se generan por la brecha cambiaria, ubicada en un 40% en julio. **También se destacan los principales componentes financieros**: la deuda bruta creció US\$ 65.000 millones de diciembre a mayo, el Riesgo País bajó 362 puntos de enero a julio y las reservas del BCRA aumentaron en US\$ 7.049 millones.

El País 13 CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# Ley Bases: reglamentaron las privatizaciones y empleo público

Se trata de la primera parte de la Ley Bases. Incluye las facultades delegadas. Fue más de un mes después de su sanción en el Senado. El RIGI, pendiente.

Después de que la normativa lograra su sanción definitiva a fines de junio, el gobierno de Javier Milei publicó ayer en el Boletín Oficial el primer tramo de la reglamentación de la Ley Bases.

El documento fue firmado el viernes a última hora por el Presidente.

Y se reglamentaron los capítulos sobre privatizaciones de empresas públicas o con participación estatal, y empleo público, ambas incluidas en el Título II de la Ley Bases, "Reforma del Estado".

Pero quedó para una etapa posterior capítulos importantes, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Si bien el Ejecutivo nacional tuvo la aprobación definitiva de la Ley Bases y el Paquete Fiscal seis meses después de haber iniciado la gestión, hasta el momento tan solo se había reglamentado la segunda

normativa referida al paquete fis-

El pasado 12 de julio, el Gobierno reglamentó, mediante el decreto 608/2024, los principales puntos del denominado Paquete Fiscal o, más formalmente, la Ley 27.743 con las Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Ahí están los lineamientos de las reglas que regirán Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria.

En su artículo 1, de la ley Bases se declara "la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año".

Y afirma que se delegan en el Poder Ejecutivo "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional".

El capítulo 2 apunta a las privati-



Votación. La Ley Bases fue aprobada en Diputados a fines de junio.

zaciones. Allí figuran Yacimientos Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo aparecen en el listado de empresas privatizables, al igual que AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales S.A, estas cuatro últimas pasibles de "privatización o concesión".

En cuanto a "Privatizaciones", el texto sostiene que "el Ministro o el Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad sujeta a privatización deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización".

En este caso y durante la negociación, el Gobierno debió cedió y tuvo que quitar de la lista a varias empresas incluidas en el proyecto original, como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

Sin embargo desde Casa Rosada insisten en que en "una segunda etapa", posiblemente luego de las elecciones legislativas del año próximo, el Poder Ejecutivo insista con privatizar esas empresas estatales.

El capítulo 3, englobado como de "procedimiento administrativo". contiene la reglamentación general para la administración pública nacional, incluidas eventuales acciones judiciales de empleados públicos y normas sobre la ejecución de contratos con el Estado (ver más información en esta página).

El capítulo 4, también reglamentado, se concentra en el empleo público, con la previsión de nuevos recortes en la plantilla estatal (ver más en esta página).

### Los capítulos clave de la ley

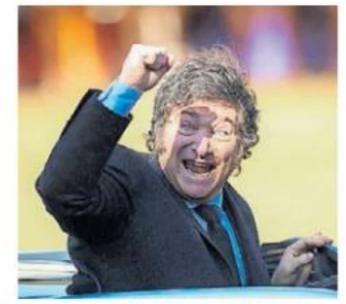

**FACULTADES DELEGADAS** 

Se delegan en el Poder Ejecutivo las facultades dispuestas por la ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia. Es por un año.



PRIVATIZACIONES

Se faculta privatizar o concesionar Yacimientos Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y trenes.



**PROCEDIMIENTOS** 

Son procedimientos administrativos para la administración pública nacional, incluidas acciones judiciales de empleados públicos y contratos con el Estado.



**EMPLEADOS PÚBLICOS** 

Prevé nuevos recortes en la plantilla, las jubilaciones anticipadas, la indemnización y las cesantías por inasistencias justificadas, entre otros puntos.



RIGI

El Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones no fue reglamentado aún. Es uno de los capítulos clave de la ley por las inversiones que puede atraer.

### Estatales: examen de ingreso y un régimen de disponibilidad

A partir de la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases, Federico Sturzenegger explicó ayer en qué consisten algunos de los cambios en torno al empleo público y cómo será el nuevo examen de ingreso, junto al régimen de disponibilidad en los organismo que cierren. El ministro de Desregulación

dó un extenso reportaje en radio Mitre donde destacó los cambios importantes que se hicieron a partir de la sanción del proyecto en el Congreso y habló de "no son de la conversación de todos los días": la ley de empleo publico y de procedimientos administrativos.

Destacó que el objetivo es "tratar

idea de un Estado colonizado por militantes políticos" y que a la vez el ingreso al sector publico "sea una cosa más profesional".

En esa línea, Sturzenegger habló del ingreso a la repartición pública a través de un examen, el cual será corregido por un sistema, que determinara un porcentaje mínimo, y Transformación del Estado brin- de dejar atrás para siempre esa que le permitirá a la persona poder "Tenemos un año para implemen- cal.■

seguir con las competencias para su ingreso. Destacó la eliminación de las adscripciones, por la cual gente de otras reparticiones por fuera del Poder Ejecutivo pedían personal, pero que su costo continuaba a cuenta de Nación.

El funcionario también se refirió al régimen de disponibilidad, que rige a partir de la reglamentación de ayer: cuando se cierra una repartición el personal pasará a dicho régimen y se le pagará un sueldo durante 12 meses.

Allí puso como ejemplo, la situación de los empleados del INADI.

tar estas cosas. Ahora hay que trabajar, se van a hacer a través de decretos delegados, y el primero que cierra definitivamente el INADI", adelantó.

Respecto a la ley de procedimientos administrativos, la definió como "antiñoquis" y sostuvo que busca evitar el poder que tenían antes "los funcionarios para extorsionar, y coimear". Al ser consultado respecto al impacto fiscal, explicó que "va a ser un proceso que se va a dar gradualmente", y que gracias a la gestión del ministro de Economía, no tendrá impacto fis-

El País 14 CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# Pese al portazo de la CGT, el Gobierno insiste con el diálogo

La Casa Rosada advierte que la central obrera "va siempre detrás de Pablo Moyano", pero avisa que no desistirá en la búsqueda de acuerdos.

### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

"La pelota está de su lado: si quieren hacer sus propuestas, la puerta del diálogo está abierta, nosotros no cambiamos de cancha a mitad del partido pero ellos siempre terminan yendo detrás de (Pablo) Moyano". Una encumbrada voz del Gabinete apeló al lenguaje futbolero para plantear que el Gobierno no cambiará "en nada" su hoja de ruta en el vínculo con la CGT en la previa a la marcha que este miércoles, bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" y en conmemoración del Día de San Cayetano, encabezará la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y que tendrá el acompañamiento de los gremios.

En esa línea, a pesar de anticipar firmeza en el control de la protesta que culminará en Plaza de Mayo advirtió que hará cumplir a rajatabla el protocolo antipiquete- y de ratificar los cambios que impulsa en el empleo público, la Casa Rosada reiteró su voluntad de dialogar con los líderes sindicales en el marco de la mesa de diálogo social.

Fuentes inobjetables anticiparon a Clarín que incluso después de la marcha y aunque la CGT, tal como señaló Héctor Daer, no está dispuesta a sentarse en la mesa, reiterarán una convocatoria formal a los gremios a una mesa tripartita con empresarios. "Aunque ya nos pasó varias veces que hablamos cosas



### El Maligno llevó su oro olímpico a la Rosada

Javier Milei recibió ayer al atleta argentino José "Maligno" Torres Gil, quien el 31 de julio obtuvo para la Argentina la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, al imponerse en la competencia de estilo libre de BMX. Luego del encuentro que duró más de 40 minutos, ambos salieron al balcón del primer piso para mostrar la medalla y saludaron a los transeúntes que pasaban por la Plaza de Mayo.

en privado y después en público no cumplen, vamos a insistir en la búsqueda de acuerdos", expuso, con fastidio, uno de los interlocutores oficiales con la central.

Es que el miércoles pasado, en la apertura del diálogo social, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se quedaron esperando a representantes técnicos de los popes sindicales, que a último momento se bajaron sin mayores explicaciones.

Tampoco fue advertido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, otro de los que realizó gestiones y tiende puentes con los sindicalistas.

En el Gobierno, entonces, se decidió exponer el faltazo: "La mesa de Diálogo Social está abierta. Invitamos a todos los sectores del mundo del trabajo, pero se ve que la CGT le tiene miedo a (Pablo) Moyano", cuestionó, casi de inmediato, el Ministerio de Capital Humano mediante un comunicado.

Abundaba bronca por las idas y vueltas de la central obrera: "Hablamos mucho y estaban de acuerdo, pero después pusieron cualquier excusa para no venir", repetían. Un alto funcionario del área jura que uno de los gremialistas con los que tiene diálogo blanqueó que no podía hacer otra cosa "por Pablo", referente de Camioneros y cosecretario de la central.

Una semana después, desde la cartera que comanda Pettovello, redoblan la apuesta: "Estamos esperando que vengan. Si quieren venir después de la marcha, bienvenidos sean. Esperemos que entiendan que Moyano se radicaliza porque le sirve el conflicto pero que si se sientan en la mesa tienen mucho poder para negociar. Nuestra vocación de diálogo está intacta y ellos saben que tampoco tienen margen para ir a un paro como quiere Moyano", aseguraron luego del anuncio de la CGT de que acompañarán la marcha piquetera.

Por las dudas, de cara al diálogo social, en el Gobierno aclaran que la presencia de Sturzenegger, cuestionado por los gremios, "no está en discusión". No se trata de un obstáculo menor, si se tiene en cuenta que lidera la reforma del empleo público que tiene en alerta a Andrés Rodríguez, de UPCN, y que generó la convocatoria a un paro de ATE para este miércoles.

Por si acaso, el Gobierno aclaró que a los estatales que falten a sus puestos de trabajo se le descontará el día: "A San Cayetano hay que ayudarlo con vocación de trabajo, no con paros o con oponerse a la generación de empleo", dicen.

Con todo, en Balcarce 50 no terminan de entender la intransigencia de la CGT cuando ya dieron señales claras de que la no obligatoriedad de la cuota sindical, fue corrida de la lista de prioridades oficiales. Y advierten: "Lo van a terminar cansando a Javier (Milei) y no vamos a tener argumentos para decirle que no". ■

### Venden la mitad de La Derecha Diario a un periodista libertario

### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

Las primeras inversiones extranjeras en medios de comunicación durante el gobierno libertario llegaron al portal de noticias La Derecha Diario, muy cercano al presidente Javier Milei, con el desembarco del periodista Javier Negre y su Grupo Estado de Alarma (EDA).

El Grupo EDA le compró la mitad de Madero Media Group al consultor externo de Milei y exjefe de su nando Cerimedo, quien anunció la expansión del portal de noticias libertario La Derecha Diario en la Argentina y en otros países de América latina.

Negre es un polémico vocero de ideas cercanas a la extrema derecha española de Vox, donde lidera el Grupo EDA, que tiene el canal de Youtube Estado de Alarma, el portal de noticias Edatv.news y una radio en España.

"Este es el primer paso de la expansión en América planificada por EDA Group, que buscará concampaña presidencial digital, Fer- vertirse en el grupo de medios más 20 personas. La idea es crear un Milei le sacó la pauta oficial, quiere español Negre. ■

fuerte de Argentina para luego avanzar a los diferentes países que componen Latam", anunciaron los inversores en un comunicado, donde destacaron que acompañan a Negre los accionistas Marcos de Quinto, exvicepresidente mundial de Coca Cola, y María José Álvarez, presidenta de la multinacional Eulen y propietaria de los vinos Vega Sicilia.

Cerimedo dijo que van a "armar una nueva redacción", para la cual ya recibieron más de 500 currículums. "Vamos a contratar a más de multimedio y desde acá salir para el resto de latinoamerica. El próximo paso es Brasil, Uruguay y Chile", sostuvo Cerimedo, en diálogo con Clarín.

La Derecha Diario es un portal digital, cuyas notas retuitea casi todos los días el presidente Javier Milei; mientras su director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira tiene como su "tuit fijado" en su cuenta de la red social X (exTwitter, donde figura como JuanDoe), que "La Derecha Diario ya es el medio sin pauta oficial más grande de Argentina".

Cuando el periodista Jorge Lanata presentó una denuncia judicial contra Milei, en abril pasado, ese portal digital lo mencionó como "el sicario del Grupo Clarín". Y tituló esa nota: "Lanata, furioso porque

llevar al Presidente a la Justicia por decirle 'ensobrado'".

El domingo pasado, ante la denuncia judicial por hostigamiento digital que presentó FOPEA contra Daniel Parisini, alias Gordo Dan, La Derecha Diario se subió a la campaña contra la entidad que nuclea a más de 600 periodistas, acusándola de recibir "millones de dólares de parte de gobiernos extranjeros durante el último año y todo indica que la práctica todavía continúa".

Madero Media Group fue creado en 2021 por la esposa de Cerimedo, Natalia Basil (85%), Tomás Beltrame (10%), Ezequiel Acuña (2,5%) y Juan Pablo Carreira (2,5%). Pero como casi todos ellos pasaron a ser funcionarios de Milei, Cerimedo se hizo cargo del 50% de la empresa y vendió la otra mitad al periodista

El País 15 CLARIN – MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024



Estrategia. Las hipótesis ubican a Lousteau en una coalición que se enfrente al PRO, hasta ahora aliado.

# ¿Es posible un frente de peronistas y radicales contra Milei y Macri?

Referentes de Unión por la Patria buscan "juntar a todos" para enfrentar al Presidente y al líder del PRO en Ciudad.

### Martin Bravo

mbravo@clarin.com

Si las próximas legislativas en la Ciudad ya generan discusiones incipientes y diferentes escenarios hipotéticos por la interna del PRO y el posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza, del otro lado referentes del peronismo, el kirchnerismo y el radicalismo exploran la alternativa de una confluencia con la expectativa de cortar la hegemonía desde 2007 del partido fundado y nuevamente presidido por Mauricio Macri en el distrito ahora gobernado por su primo Jorge.

La elección de 2025 tendrá una disputa atractiva en el territorio porteño, en el que se elegirán tres senadores nacionales además de 13 diputados y legisladores. Por el PRO y los libertarios suenan nombres fuertes, desde una eventual competencia entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich al vocero Manuel Adorni.

Aparte se anota Elisa Carrió, la posición de Horacio Rodríguez Larreta aparece como una incógnita-¿se abrirá del PRO?- y Martín Lousteau, al que se le termina su mandato en la Cámara alta, en abierta confrontación con Javier Milei toma distancia de un eventual acuerdo del PRO con los libertarios.

En las tres vertientes del pero-

ferenciados en Juan Manuel Olmos, Víctor Santamaría y La Cámpora-coinciden en que la interna del PRO y el desafío de La Libertad Avanza a sus aliados con resultado incierto, sumado al desgaste de 17 años de gestión macrista, podría abrir una oportunidad por primera vez en mucho tiempo para un armado "progresista popular amplio", en contraposición con el espacio referenciado en Macri y Milei.

"Estamos conversando, la idea es juntar a todos. Hay que ver si se concreta, todavía falta", aclararon referentes porteños de Unión por la Patria, con la mirada en dos puntos que estimaron determinantes: "Va a depender de cómo evolucione la situación socioeconómica y del armado entre el PRO y los libertarios. Las dos cosas están conectadas, porque lo que demande la sociedad va a impactar en la relación entre ellos".

Más allá de esas cuestiones, para explorar el "armado amplio" ya arrancaron las conversaciones. Desde el peronismo hablaron de un encuentro entre Máximo Kirchner y Martín Lousteau y de contactos de otros dirigentes como Olmos con Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici, los hombres fuertes del radicalismo porteño detrás del ex ministro de Economía.

"Dialogan habitualmente, hay una buena relación institucional". nismo de la Ciudad -los sectores re- respondieron en La Cámpora so- María Migliore. ■

bre el vínculo entre Máximo Kirchner y Lousteau. "Tenemos contactos con muchos dirigentes, principalmente Máximo. Esa posibilidad está abierta, no porque busquemos acordar con el radicalismo sino porque puede ser necesario para ganar la Ciudad", amplió un dirigente de la organización liderada por el hijo de la ex presidenta.

Tampoco asoma sencillo el cierre interno: el año próximo se les terminará el mandato a Mariano Recalde en el Senado y a Leandro Santoro y Gisela Marziotta en Diputados.

"Es mentira, no me junté ni me junto con nadie", transmitió Lousteau con el propósito de desestimar una posible convergencia con el kirchnerismo, y por el momento no dio indicios si en 2025 buscará renovar su banca en la Cámara alta o competirá para diputado.

En Unión por la Patria le marcaron su caída en las encuestas, en contraposición con los números más altos de Santoro, aunque reconocieron que "así como cayó se puede recomponer" y que será un actor relevante. También es una incógnita si el radicalismo armará un frente con Carrió y Rodríguez Larreta. A diferencia de la fundadora de la Coalición Cívica, en el peronismo no descartaron que la confluencia incluya dirigentes cercanos al ex jefe de Gobierno como

### Milei viaja a Chile y hay dudas sobre si se verá con Boric

El chileno quería que el argentino asistiera a un acto en La Moneda, pero el viaje de Milei será privado.

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Como en una canción de encuentros y desencuentros, los gobiernos de Javier Milei y Gabriel Boric están ante una insólita situación por el viaje de carácter privado que hará el libertario este jueves 8 a Santiago de Chile y en el que no se ha logrado cuadrar hasta ahora un encuentro entre ambos.

Milei aterrizará en la capital chilena pasado el mediodía para participar en una actividad que organiza la empresa chilena Gas Andes, filial de la Compañía Argentina de Combustibles (CGC), y en la que van a estar Eduardo y Hugo Eurnekian, de Corporación América, donde trabajó como economista años atrás.

Partirá temprano el jueves porque antes de cruzar la Cordillera estará en Neuquén visitando Vaca Muerta, en un encuentro organizado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, al que irán autoridades de otras grandes petroleras -Vista, Pan American y Pampa, entre otras-. Viajará con su hermana Karina y posiblemente con el vocero Manuel Adorni y será recibido por el gobernador Rolando Figueroa.

La actividad en Chile la organizó CGC hace tiempo, pero entre La Rosada y La Moneda nunca se pusieron de acuerdo con el plano político de la visita: sobre cómo y dónde hacerlos coincidir a Milei y Boric. El presidente chileno estará este lunes y martes como anfitrión de una visita a Chile del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula. Fue convenida en el marco de un refrescado liderazgo del presidente brasileño ante la crisis en Venezuela, y su impacto en la región. Este martes Boric también recibirá a la canciller de México, Alicia Bárcena.

Lo cierto es que los argentinos y chilenos querían en este viaje de Milei a Santiago que ambos presidentes se encontraran para además celebrar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países, ante la frustración de que tal vez no haya entusiasmo para volver a reunirlos en noviembre, cuando se cumple exacel aniversario. En principio está rial.

viajando la canciller Diana Mondino. El ministro de Economía. Luis Caputo, figura en la delegación, pero al final no viaja.

"Entiendo que el presidente Boric tuvo algún corrimiento en la agenda. Por lo tanto todavía no está confirmado que un encuentro con Milei vaya a ocurrir o no", dijo ayer el vocero Adorni. Así, salió al paso de los dichos en Chile de que el jueves a la hora en que Milei se encuentre allá, Boric estará de viaje por una región de su país, sin que se especificara en cuál. "Por un tema de agenda y porque hay muy poco tiempo, probablemente no ocurra (el encuentro), pero no lo tengo confirmado todavía", dijo Adorni.

Al momento, las partes evitan un verdadero cortocircuito. Milei en campaña dijo que Boric era un "empobrecedor", en referencia al socialismo. Pero si bien la relación bilateral no fluye como en otros tiempos, tampoco atravesó los problemas que por ejemplo cruzan a Milei con Lula, con el colombiano Gustavo Petro o el español Pedro Sánchez, insultos incluidos. Para empezar, el presidente chileno vino a la asunción del libertario, y ambos coinciden en algunos temas como el apoyo a Ucrania y la crítica al chavismo.

Pero ahora hay dos situaciones: sujeto a formalidades que la Argentina perdió hace tiempo y agudizó con la disruptiva personalidad de Milei, en Chile esperaban que la Presidencia argentina pidiera, como visitante, una bilateral con Boric pero en La Moneda, el Palacio de Gobierno.

Además, por lo bajo, los funcionarios chilenos dejaron en claro a los periodistas de su país que Boric no quiere exponerse a un acto privado en el que puede aparecer su ex rival y un fuerte crítico de su gestión, el ultraderechista José Antonio Kast. Y consideraba que dos presidentes deben encontrarse, como ocurrió este lunes, con Lula y él, en un ámbito institucional estatal y no en una actividad privada en un hotel.

Como supo Clarín, fue recién el pasado lunes 29 de julio cuando la cancillería chilena recibió la notificación de que Milei viajaba a Chile a una actividad empresa-

El País CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 16

### Escándalo en Aeroparque: echan a funcionaria de Karina Milei

Se trata de la titular de la Dirección de Logística, Florencia Gastaldi. Venía de la gestión K. Es por el caso del presunto alquiler de la pista presidencial.

**Emiliano Russo** 

erusso@clarin.com

Tras varios escándalos en los que se encontraba mencionada, como la causa judicial en la que se investiga si autorizó o no el presunto alquiler a dos chárters privados de la pista de la flota presidencial de Aeroparque, el Gobierno echó a la titular de la Dirección de Logística, Florencia Gastaldi, que venía desempeñándose en ese cargo desde la gestión anterior pero desde el 10 de diciembre se había ganado la confianza de Karina Milei.

Si bien la vocería oficial no confirmó la salida de la funcionaria, la propia Gastaldi informó a Clarín que no forma más parte del Gobierno. Su continuidad al frente del Ejecutivo tuvo un tiro de gracia en las últimas horas por la denuncia por un supuesto "direccionamiento" del chequeo del avión presidencial ARG 01. El pasado 2 de julio Clarín había contado que se había caído una segunda licitación para el control del ARG 01 "por una desprolijidad" en el proceso lo que, en los hechos, había provocado el vencimiento del permiso de vuelo de la aeronave, que deberá permanecer "en tierra" por varios meses. Pero lo cierto es que la saliente directora de Logística ha negado cualquier irregularidad en el trámite: no se trata de una operación sencilla ya que le demanda al Estado la friolera de unos 3 millones de dólares.

La también abogada negó que su



Decisión. De echar a la funcionaria sospechada de alquilar la pista presidencial en el sector BAMA.

"renuncia" haya sido motivada por la polémica generada por el frustrado chequeo del reemplazante del Tango 01. Pese a haber concurrido este lunes por la mañana a la Base Militar del Aeroparque (BA-MA), en las primeras horas de la tarde "se le borró el GDE (sistema

de gestión documental electrónica)", según pudo averiguar este diario, por lo que quedaba inhabilitada para cualquier trámite oficial. Más tarde la propia funcionaria confirmó su salida del Gobierno.

La saliente directora había asumido el cargo a mediados de 2023

y, en los hechos, se encargó de la logística de los primeros viajes que hizo Alberto Fernández a bordo del ARG 01, que se había adquirido ese mismo año a cambio de unos 25 millones de dólares.

Si bien Javier y Karina Milei en un principio habían desistido de utilizarlo en pos de una política de austeridad, por "temas de seguridad" decidieron subirse a bordo del Boeing 756 para trasladarse, por caso, a los Estados Unidos y a varios países europeos. Pero el pasado 26 de junio se cayó el permiso de aeronavegación del ARG 01-por no haberse realizado el citado controly tuvieron que recurrir a chárters privados: el traslado de la comitiva presidencial a una exposición de inversores en la norteamericana Idaho tuvo un costo de 350 mil dólares, por caso.

Lo cierto es que el actual gobierno hizo caer dos licitaciones para realizar el denominado "E-Checq" al ARG.01, una costosísima revisión integral. La última compulsa fue la que desató todo tipo de suspicacias. Una fuente militar, con todo, indicó que "le apuntan a Gastaldi" pero el "responsable" de los pliegos fue el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, en los papeles, a cargo de toda la flota aérea presidencial. Es que una modificación normativa, por un decreto publicado a comienzos de enero pasado, cargó de atribuciones al organismo en teoría encargado de la seguridad presidencial y que también depende de la poderosa secretaria general de la Presidencia.

Tras la denuncia por el presunto alquiler de la pista del BAMA, se conocieron documentos del año 2018 que mostrarían a ex funcionarios de la administración de Cambiemos gestionando un supuesto servicio vip a vuelos ejecutivos en esa aerostación militar. Esas imágenes, a las que tuvo acceso este diario, darían cuenta de supuestas maniobras para que empresarios pudieran utilizar esa pista en vuelos internacionales, con el consiguiente traslado de los controles de Aduana y Migraciones. Fuentes castrenses y ex directivos explicaron que este presunto sistema de recaudación -en negro y en dólares- dataría de hace más de un década e involucraría tanto a personal civil como militar.■

### Ocho de cada 10 personas creen que aumentó el antisemitismo

De acuerdo con los resultados de una investigación sobre antisemitismo en las empresas argentinas, casi ocho de cada diez personas perciben que aumentó el antisemitismo a partir del atentado terrorista del grupo Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.

El estudio fue presentado por JAE3 -una red que nuclea empresarios, ejecutivos y emprendedores de América Latina- y Youniversal, en base a la recopilación de experiencias, percepciones e iniciativas vinculadas a la lucha contra

Se trató de una encuesta online realizada en julio a 168 directivos y 83 colaboradores, de los que 166 se consideran judíos.

El atentado del 7 de octubre de 2023, en el que el grupo fundamentalista Hamas asesinó a unos 1.200 israelíes y tomó como rehenes a unas 150 personas durante la festividad judía Simchat Torá, implicó cambios de comportamiento para el 74% de los encuestados, desde postear información en redes sociales para concientizar a informarse más sobre el conflicto Israelel antisemitismo en las empresas. Palestina, asistir a actos en defensa **del antisemitismo.** 

de la comunidad judía, tomar medidas de seguridad o distanciarse de amigos o conocidos por sus opiniones.

Casi la mitad de las empresas implementaron algún tipo de medida después del ataque. El 76% de los encuestados percibió un crecimiento del antisemitismo en la sociedad y el 79% se mostró de acuerdo con incluir el combate del antisemitismo como parte de los planes de diversidad e inclusión de las organizaciones. Entre los judíos, 9 de cada 10 señalaron un aumento

A su vez, entre las principales conclusiones también remarcaron que el 44% de los judíos mencionaron haber vivido (como testigos o involucrados) situaciones de odio antisemita; el 80% de los directivos consultados mencionaron que sus empresas tienen políticas de diversidad e inclusión pero sólo el 34% considera el antisemitismo en su agenda; el 89% de los directivos y el 80% de los empleados aseguraron que hay que combatir el antisemitismo en las organizaciones; entre el 20% y el 35% de los directivos identificó conductas antisemitas pero sólo se registraron 12% de denuncias; después del atentado el 51% no tomó ninguna medida y, del resto, el 44% abrió espacios de conversación interna; y el 33% estimó que los judíos tuvieron que ocultar su identidad por incomodar en deró Diego Bekerman, de JAE3. ■

el ámbito laboral.

"Los resultados no nos sorprenden. Nuestro rol tiene más sentido que nunca. Es fundamental seguir concientizando sobre el antisemitismo y mostrar las acciones concretas que se puedan hacer para seguir construyendo una cultura de empatía, respeto e inclusión en las organizaciones", aseguró Valeria Abadi, cofundadora de JAE3.

"Cuando comenzamos a generar conversaciones con empresas y asociaciones profesionales, un tema recurrente era la falta de datos sobre la vivencia dentro de las organizaciones. Es por eso que decidimos medir el grado de conductas antisemitas y qué estaban haciendo las empresas al respecto. Como siempre se dice, lo que no se mide no se puede gestionar", pon-

El País CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# Fiebre del litio: en Salta, ocho mineras invierten US\$9 mil millones

Son de capitales franceses, chinos y coreanos. Se trata de proyectos que dependen del RIGI. La provincia adhiere.



Litio y cobre. Salta ya es la cuarta región minera del mundo y la primera en el país tras desplazar a San Juan.

PARA TENER EN CUENTA

4.000

Son los millones de dólares del proyecto de cobre de First Quantum Minerals.

2.000

Son los millones de dólares que involucra el proyecto en litio de la surcoreana Posco.

**870** 

Son los millones de dólares del proyecto de la francesa Eramet y la china Tsingshan. Se amplía.

Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) disparó el interés por la minería, que se prepara para dar un salto en el Noroeste, tras quedar incluida como sector beneficiario para proyectos de más de US\$ 200 millones.

Con el litio a la cabeza, ocho mineras extranjeras quieren invertir más de US\$ 9.000 millones en Salta. Así surgió de un encuentro del ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. El titular del Palacio de Hacienda viajó a Salta el fin de semana y, en ese marco, el mandatario provincial anunció que envió a la Legislatura el proyecto de adhesión al RIGI.

Las compañías ya están en negociaciones con sus casas matrices para instalar sus primeros proyectos en la Argentina o ampliar las operaciones. En las próximas semanas, llegarán ejecutivos a Salta para acelerar los planes.

La surcoreana Posco espera que se reglamente el RIGI para avanzar en la segunda y tercera fase de su proyecto de litio de US\$ 2.000 millones en el Salar del Hombre Muerto. Antes de la aprobación de la Ley Bases, Jeong Ki-seop, presidente de la empresa, se había reunido con Caputo para expresarle la importancia del régimen.

En enero, el ministro había tenido otro encuentro con ejecutivos de la firma, junto con el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la exsecretaria de Energía, Flavia Royón; en el que el Gobierno le detalló los planes de las reformas económicas y fiscales.

La quinta compañía más importante de Corea del Sur, y una de las cuatro siderúrgicas más grandes del mundo, busca construir una planta para ampliar sus instalaciones en su desarrollo Sal de Oro, su inversión más importante fuera de Corea del Sur.

En julio, Eramine Sudamérica conformada por la francesa Eramet (50,1%) y la china Tsingshan (49,9%) – inauguró la primera mina de litio en Salta y la cuarta del país en el salar Centenario-Ratones, que empezará en noviembre. Demandó US\$ 870 millones.

Ya piensa en una segunda instalación con un desembolso de US\$ 800 millones, condicionada al RI-GI. "La aprobación está sujeta a los permisos de la provincia y la aplicación del RIGI. Queremos saber las condiciones por las que sería elegible en términos fiscales y económicos, y cómo será el entorno de negocio. La implementación del régimen tendría que bajar los costos de operación", adelantó Christel Bories, CEO de Eramet.

Es un planta sofisticada, una apuesta riesgosa. Más allá de la oportunidad de los recursos y el talento, los inversores quieren tener seguridad de que van a poder repatriar las divisas. Es clave para tomar la decisión", explicó Bories.

A su vez, el gigante chino Ganfeng-el mayor proveedor mundial para la producción de baterías de litio-evalúa una inversión de US\$ 1.000 millones. Tiene el proyecto Mariana en el Salar Llullaillaco y construye un parque solar, con el que prevé el autoabastecimiento energético.

En marzo, compró el 15% del proyecto Pastos Grandes, que empezará su construcción en 2025 y es propiedad de Lithium Argentina, filial de la canadiense Lithium Americas. Son socias en otros proyectos como Caucharí-Olaroz, la mina más grande de litio del país, ubicada en Jujuy. Participan junto con Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).

También figuran Rio Tinto, opera en Salar de Rincón y prevé una segunda planta por US\$ 300 millones, Plasa, con un proyecto en el Salar de Diablillos y cuyo CEO se reunirá en septiembre con el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos.

■

### Eliminan exigencias y trabas en el comercio de granos

El gobierno eliminó la inscripción obligatoria en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para todos los productores que comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.

La medida había sido anticipada por el presidente, Javier Milei, el pasado domingo 28 de julio en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, esta nueva disposición tiene como objetivo evitar la duplicación de registros y reducir los

tor de la comercialización.

"Hasta ahora los productores que deseaban comprar y/o vender granos para consumo de sus animales debían inscribirse tanto en AFIP y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) del Senasa, como en el RUCA, bajo la categoría Comercializador de granos y/o derivados granarios para consumo propio", explicaron desde esa cartera.

Durante los próximos 30 días, los 13.875 operadores agropecuarios actualmente inscriptos en esa capasos administrativos para el sec- tegoría seguirán activos en el regis-

tro y, en caso de tener que actualizar su documentación, deberán hacerlo por la misma vía.

Por otra parte, todos los produc-

### Se elimina la inscripción en el RUCA y se evita duplicación.

tores que quieran comprar granos para consumo propio deberán inscribirse en la actividad.

Pasado ese plazo, el registro de la

el RUCA y la implementación del nuevo sistema simplificado para los productores que comercialicen granos y/o derivados granarios para consumo propio quedará a cargo de la AFIP.

Según informó el Gobierno, el productor que compre granos o derivados granarios continuaría con la autorización de recibir cartas de portes de granos y derivados granarios, liquidaciones primaria de granos (compras) y liquidaciones secundarias, según corresponda.

"Esta medida simplificará la compra de granos para todos los productores de animales que consumen granos y/o derivados granarios, abarcando feedlots, tambos, granjas avícolas, granjas porcinas, etc", indicó la Secretaría.

La disposición se enmarca en

gistros en el RUCA que llegaron a 51 en junio y que, de acuerdo a lo que sostuvo el gobierno nacional "funcionaban como una barrera injustificada al crecimiento y desarrollo del sector agropecuario".

Este registro fue reforzado curiosamente durante la administración de Mauricio Macri.

Es que en febrero de 2017, el ex Ministerio de Agroindustria del gobierno de Macri, decidió reforzar y relanzar el Registro Único de la Cadena Agropecuaria (RUCA), como herramienta para enfrentar los intensos niveles de evasión e informalidad que se habían heredado del kirchnerismo. Era la época en la que la gestión del ex presidente efectivamente estaba tratando de bajar las retenciones a los granos, inclusive a la soja. Con la medida actividad dejará de tener efecto en una serie de eliminaciones de re- de ayer, todo eso ya es historia. ■











congreso.aapresid.org.ar

# TODO ESTÁ CONECTADO

### **IMAÑANA COMIENZA!**

7, 8 y 9 de agosto de 2024

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires



ANFITRION







PATROCINIOS A

PATROCINIOS B





















































































































AGENCIA DE PRENSA



PUKEN

















PATROCINIOS C















■nera



MEDIA PARTNER







LN campo'











CADENA 3



CONTINENTAL

































El País 20 CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio 1.653

RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares



Chicago, en dólares por tonelada

### LA SOJA SORPRENDIÓ CON UNA PEQUEÑA SUBA

En su segunda rueda positiva consecutiva, el contrato futuro de la oleaginosa, cuyo complejo es el principal en exportaciones, terminó con un

valor de US\$ 383,97 por tonelada en Chicago por la previsión de tiempo mayormente seco para zonas productoras de granos.

# Pérez Companc vuelve al negocio petrolero con áreas de YPF

Adquirió dos concesiones en Chubut. Y fue una de las firmas que presentó oferta por las 15 áreas de petróleo convencional que puso en venta la petrolera.

YPF informó anoche que luego de finalizado el proceso de "due dilligence", y en los plazos establecidos, se firmaron los primeros seis acuerdos para la venta de 15 áreas convencionales agrupadas en 6 clústeres en las provincias de Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut.

Pero la novedad es el regreso del grupo Pérez Companc (PECOM) al negocio petrolero. Adquirió dos concesiones en Chubut. Las áreas de Campamento Central - Cañadón Perdido (50%) y El Trébol - Escalante fueron adquiridas a YPF en el contexto del Proyecto Andes. "Estoy muy emocionado por este regreso a la operación. El proyecto Andes de YPF llegó en el momento justo en el que buscábamos dar un paso muy importante con PE-COM, y demuestra que el sector energético argentino brinda oportunidades y puede ser la punta de lanza del crecimiento de nuestro país" aseguró Luis Perez Companc, presidente de la compañía.

En agosto de 2015 PECOM volvió al sector energético, consolidándose como uno de los principales proveedores de servicios, obras y productos para la industria de oil&gas,



Estrategia. Luis Pérez Companc dio el primer paso para el regreso como operador petrolero.

energía eléctrica y minería. Ahora, asume el rol de operador en campos maduros convencionales, también se alista al desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta, de infraestructura eléctrica, y el potencial minero del país, con especial atención en el desarrollo del litio y el cobre.

YPF cedió a su vez el clúster Mendoza Norte a la empresa Petróleos Sudamericanos y las dos áreas de Llancanelo a la firma PCR. También, se avanzó con la cesión a la operadora Velitec del área Señal Picada/Punta Barda ubicada en las provincias de Río Negro y Neuquén.

### **PARA TENER EN CUENTA**

**30** 

son las compañías nacionales e internacionales que presentaron unas 60 ofertas por las áreas maduras de YPF.

YPF acordó con las operadoras Bentia Energy e Ingeniería Sima, la cesión de las cuatro áreas que comprenden el clúster de Neuquén Norte.

Como es habitual para estas operaciones, las mencionadas cesiones se encuentran sujetas al cumplimiento de condiciones comerciales y regulatorias. Es por ello que, tras las firma de estos primeros acuerdos, YPF elevará los mismos a cada uno de los gobiernos provinciales quienes deberán validar el proceso de cesión definitivo de las áreas.

Se espera que, en las próximas horas, avancen las negociaciones por los bloques convencionales que aún continúan a la venta y forman parte del proyecto "Andes".

Este proceso se inició en febrero con el objetivo de optimizar el portfolio de áreas del Upstream convencional con la premisa" de buscar la eficiencia del capital de inversión de YPF, permitiendo a la empresa continuar desarrollando las áreas no convencionales que aportan mayor rentabilidad por dólar invertido", señaló la petrolera.

A lo largo del proceso, que llevó adelante el Banco Santander, se recibieron más de 60 ofertas de unas 30 compañías nacionales e internacionales.

Son "yacimientos maduros" a aquellos que ya pasaron su pico "optimo" de producción. Las buenas prácticas de la industria petrolera establecen que para las compañías grandes como YPF no es eficiente ni rentable seguir produciendo en este tipo de áreas. Por ende, esos yacimientos deben ser operados por PyMES u operadoras más pequeñas, señalaron. ■

### La Inteligencia Artificial, en pie de guerra por una ley que la regula

### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

El avance de la inteligencia artificial entusiasma por igual a las empresas del sector de la economía del conocimiento en la Argentina y al Gobierno, que está decidido en hacer que el país se convierta en un hub tecnológico regional, una mérica. Sin embargo, un exceso de regulación podría jugar en contra de la que, dicen, puede ser la última oportunidad del país para dar el salto en materia de exportaciones con valor agregado.

Hoy comenzarán a discutirse en comisión en el Congreso una serie de proyectos de ley que pretenden regular la Inteligencia Artificial y sus usos en el país. Las empresas suerte de Silicon Valley de Suda- nucleadas en Argencon, entre las

que se destacan grandes exportadores del sector de economía del conocimiento como Accenture, Globant o incluso el gigante Mercado Libre, advierten que, entre otras ventajas que se encuentran en el país, como su talento humano o la extensión de su territorio, aparece un marco regulatorio flexible para una tecnología en constante desarrollo y evolución.

una legislación que de alguna manera "sobre regule" al desarrollo de esta tecnología puede "matar la innovación" y hacer que el país pierda su atractivo para los inversores internacionales. Según la consultora McKinsey podrían llegar al país US\$ 125.000 millones para desarrollar proyectos asociados a Inteligencia Artificial Generativa.

"No puede pensarse que la Inteligencia Artificial es un tema de 10 grandes operadores mundiales. Esto tiene una capilaridad impresionante. En Argentina hay una cadena de valor asociada a la IA que es extensa, capilar, federal y que está moviendo la base del esquema pro-Y que justamente avanzar hacia ductivo", explicó Luis Galeazzi, Di-ritmos cuánticos", señaló. ■

rector Ejecutivo Institucional de Argencon.

Galeazzi destacó que todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial está en continua evolución y que una posible legislación debe dejar abierta "la frontera tecnológica" para permitir a los desarrollos locales avanzar al ritmo vertiginoso que impone esta nueva ola tecnológica.

"Hace dos años no estaríamos hablando de la inteligencia artificial y dentro de dos años seguramente hablemos de otra cosa y en un futuro próximo tenemos la irrupción de la computación cuántica y ya se está hablando de algo-

# CINEMARK Hoyts

# VIAJA A LAS VEGAS

COMPRÁTU ENTRADA EN CINEMARK Hoyts PARA VER LA PELI Y PARTICIPÁ POR UN VIAJE PARA 2 PERSONAS



EXCLUSIVO SOCIOS CINE FAN





CON DISFRUTÁ UN EN ENTRADAS TODOS LOS DÍAS



### El Mundo

### Venezuela



La batalla. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, y la líder de la coalición, María Corina Machado. Esfuerzos para cambiar el país. AFP

# Suman ya al menos 22 los muertos y el chavismo ahora investiga por insurrección al liderazgo de la oposición

Las víctimas son en su mayoría jóvenes baleados por los grupos de tareas del chavismo. Acusan a los opositores por pedir la intervención de los militares.

CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

### Pedro Gianello

El chavismo no solo esconde las actas de una elección sospechada de escrutinio fraudulento, tampoco menciona a los al menos 22 muertos civiles acumulados en la feroz represión de las protestas que demandan el reconocimiento del triunfo opositor.

La alianza que postuló a Edmundo González Urrutia con el liderazgo de María Corina Machado denuncia que continúan las persecuciones y amenazas con centenares de arrestos que tiene por objetivo amedrentar a la población para que no se manifieste contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras Caracas vuelve a la rutina y la disidencia pide a los militares que no aca- el mandato que inicia el 10 de ene-

ten las órdenes de represión. La justicia que no es independiente en Venezuela agregó otra presión con una investigación a los dos líderes opositores por "instigación a la insurrección" por demandar a los militares y policías que cumplan con el fallo real de las urnas.

"Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses", señaló una carta abierta firmada por Machado y González.

Sin mostrar actas que discutan con seriedad la posición opositora, el Consejo Nacional Electoral ungió a Maduro como presidente para ro de 2025 por seis años.

Este lunes, en otra medida dilatoria, la Corte Suprema alineada con el régimen, anunció que recibió los informes sobre la elección que le entregaron las autoridades

### La Corte, controlada por el chavismo, inició un extenso "periodo de peritaje" de los votos.

e "iniciará un proceso de peritaje" que se extenderá a 15 días prorrogables. El régimen hace como si hubiera equilibrio de poderes en Venezuela. Los analistas dicen que es un fallo con resultado anticipado para ganar tiempo.

Cuando el líder chavista recibió

el diploma con su supuesto triunfo, se disparó la principal escala de las protestas y la represión donde se produjo la mayor cuota de muertos. Este lunes falleció otra persona que había recibido un balazo de los grupos de tareas del régimen.

Rances Yzarra (30), era ingeniero de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Salió a protestar por el fraude en San Jacinto, dentro de Maracay, en el estado de Aragua, y lo balearon. El velorio fue en una casa con el ataúd envuelto en una bandera de Venezuela. "Hasta el final", decía un familiar con la mano sobre el cajón en un video que se viralizó en redes, la misma expresión que usa la líder opositora Corina Machado.

El "Monitor de Víctimas", una nas. ■

plataforma colaborativa de periodistas de siete medios digitales de Venezuela en apoyo con la ONG Caracas Mi Convive, lleva el detalle. Contabilizó 8 en el distrito capital, seis en Aragua, dos en Miranda, la misma cantidad en Zulia y uno en Carabobo, otro en Yaracuy y uno más en Táchira, en la frontera con Colombia. "En seis de los casos se responsabiliza a presuntos colectivos", aclaran en referencia a la patota civil armada que defiende al chavismo. En el detalle, también identifican a ocho víctimas a manos de militares, dos de la policía, uno mixto entre policías y colectivos y otros cinco que no han sido determinados. También destacó que 14 de los 22, están en el rango de entre los 18 y los 30 años.

El hostigamiento del régimen se extiende a las amenazas, con la circulación de civiles armados y las detenciones arbitrarias. "Los colectivos armados están siempre en el barrio, ya los conocemos y hay que saber cómo eludirlos", comenta a Clarín Ana, de la barriada 23 de enero, en el oeste de la capital. Desde ese mismo lugar, otros vecinos fueron a la marcha de Machado el sábado cuando apareció rompiendo su propio paso a la clandestinidad.

En la carta abierta el liderazgo opositor le reclamó a las fuerzas de seguridad "impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan, al amparo del poder maligno que representan".

La gente esta asustada debido a que el régimen usa métodos conocidos de la dictaduras sudamericanas, secuestros, torturas, desapariciones y ahogo informativo. Maduro avanza de forma atropellada. "Estoy preparando dos cárceles, deben estar listas en 15 días. Todos los guarimberos van para ahí". Serian 2.000 los detenidos, afirma el oficialismo.

A partir del control del régimen la verificación de datos se complejiza porque muchos no denuncian por temor. También detenciones no informadas como el de la trabajadora social Edni López retenida en el aeropuerto por un supuesto problema en el pasaporte. Nada se sabe de ella.

La contracara de esta situación de tensión es otra "victoria" para el chavismo, la del tiempo. Este lunes si bien el aeropuerto de Caracas era un caos por la restricción de vuelos y el encarecimiento de los pasajes a los pocos destinos que quedan, la ciudad volvió a su ritmo habitual después de que durante la semana pasada muchos no fueron a trabajar. "Este aquí no ha pasado nada y todos a la rutina con Maduro reelecto en un fraude es muy frustrante", sostiene Santiago (41) en el ingreso a un edificio de ofici-

### Cabello advierte que el régimen no aceptará ninguna "capitulación"

El mensaje pareció dirigido hacia el interior del chavismo y a los países que buscan una salida a la crisis.

CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

El halcón chavista Diosdado Cabello, número dos en el poder venezolano, lanzó una advertencia "al mundo" que se leyó tanto hacia el interior del régimen como al exterior, afirmando que "no estamos dispuestos a capitular bajo ninguna circunstancia".

Añadió desafiante que todas las personas detenidas por movilizarse contra el régimen y demandar la victoria opositora "están siendo presentadas por actos de terrorismo y crímenes de odio". Agregó "ya basta. Se acabó la clemencia criminal. Justicia para que haya paz".

La advertencia la formuló el mismo día que la líder opositora María Corina Machado salió a agradecerle al presidente de Brasil, Lula Da Silva, por la demanda de que el régimen entregue las actas que no ha hecho y en medio de fuertes rumores de un desembarco en Caracas del canciller del gigante sudamericano, Mauro Vieira, un dato de que no se aceptará ninguna gestión que no incluya el reconocimiento de la victoria chavista.

Lula se encontraba este lunes en Santiago de Chile donde se reunió con Gabriel Boric, que fue más enfático aún en el reclamo de que se exhiban a veedores neutrales las actas de la elección.

Cercano inicialmente a Maduro como antes a Hugo Chávez, el líder brasileño pasó de una distancia prudente a un giro contrario a los intereses del régimen. El oculta-

miento de las actas aún ocho días después de las elecciones y el recurso presentado ante el Tribunal Superior Venezolano para que investigue, un tribunal controlado por el chavismo, no alcanzan para la transparencia que piden desde Brasil.

El ex canciller brasileño, Celso Amorim viajó a Caracas para intentar buscar una negociación. Se reunió con el régimen y con el candidato opositor Edmundo González . Ahora lo superaría el ministro de Relaciones Exteriores junto con sus colegas de México y Colombia.

"Agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente, que le de confianza a todas las partes", afirmó Machado en un video, en el que también agradeció por la custodia de la Embajada de Argentina, donde hay seis asilados venezolanos.

"Necesitamos al pueblo de Brasil, confiamos en ustedes, que nos acompañarán en esta hora como a toda América Latina", finalizó Machado.

Brasil, junto a México y Colombia buscan una salida al conflicto apalancados en que tienen trato con el régimen. Cabello respondió que quienes "se están inventando sus cuentos, se van a caer solos", y se buró del mandatario chileno a quien destrató llamandolo "Boboric". ■



Horas bajas. El segundo al mando del país, Diosdado Cabello. AFP



Sorpresa. Estela Carlotto fue más contundente que Cristina Kirchner y cuestionó a Maduro. E. FERNÁNDEZ

### Carlotto, crítica con Maduro: "Será un dictador"

Dijo que ofende la memoria de Hugo Chávez. Nuevo cruce entre el mandatario venezolano y Javier Milei.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este lunes que Nicolás Maduro hizo trampa en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, y que con esa conducta ofende la herencia política de Hugo Chávez.

"Este hombre... Yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé (...) Se ve claramente que él ha trampeado, ha trampeado. Yo no sé. Será un dictador", dijo la dirigente de derechos humanos ultrakirchnerista, a Radio 10.

Más crítica que Cristina Kirchner, la presidenta de Abuelas puntualizó que por más que Maduro se adjudique la victoria en los comicios del domingo en Venezuela, no tiene manera de justificarlo.

"No tiene las boletas, no tiene nada", sentenció la histórica dirigente de derechos humanos de afinidad con el kirchnerismo que supo ser aliado del chavismo.

Carlotto apuntó que "en esto tienen que estar los políticos, pero **los países también**, porque estadounidense que han articula- en Dios" que profesa. ■

están condenando para que presente las actas".

"Él está ofendiendo a la figura, a la memoria de Chávez. Porque está realmente trampeando, y no quiere moverse", agregó Carlotto, en ese sentido.

La mención de Chávez que hizo la presidenta de Abuelas se relaciona con el comentario que hizo la expresidenta Cristina Kirchner el sábado en una disertación en Ciudad de México, en el marco de un encuentro político organizado por partidos e instituciones de la izquierda populista sudamericana, como el Instituto Patria.

Ayer hubo también un nuevo capítulo en la pelea entre Nicolás Maduro y el presidente Javier Milei, a través de las redes sociales, ahora con ribetes de índole "espiritual" y acusaciones cruzadas de "satanismo" y "fe en Dios".

El dictador venezolano brindó una nueva conferencia donde acusó a Elon Musk y a Milei de formar parte de sectas satánicas, y que le dijeron qué hacer con esos "símbolos diabólicos".

"Son **sectas satánicas** del poder

do sectas satánicas como la de Milei, o en Venezuela sectas satánicas como fascismo este que ha atacado al país", expresó Maduro.

Milei le respondió a través de un posteo en X donde lo señaló de buscar exterminar "a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos".

"Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros ¡no les tengan miedo!", manifestó el Presidente argentino.

"Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo", fue otra de las frases que usó el jefe de Estado argentino para responder.

La referencia es a la cita del Antiguo Testamento, del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19 donde dice que "en una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

Finalmente, el Presidente argentino estableció la diferencia entre el comunismo y su ateísmo, y la "fe

### Venezuela

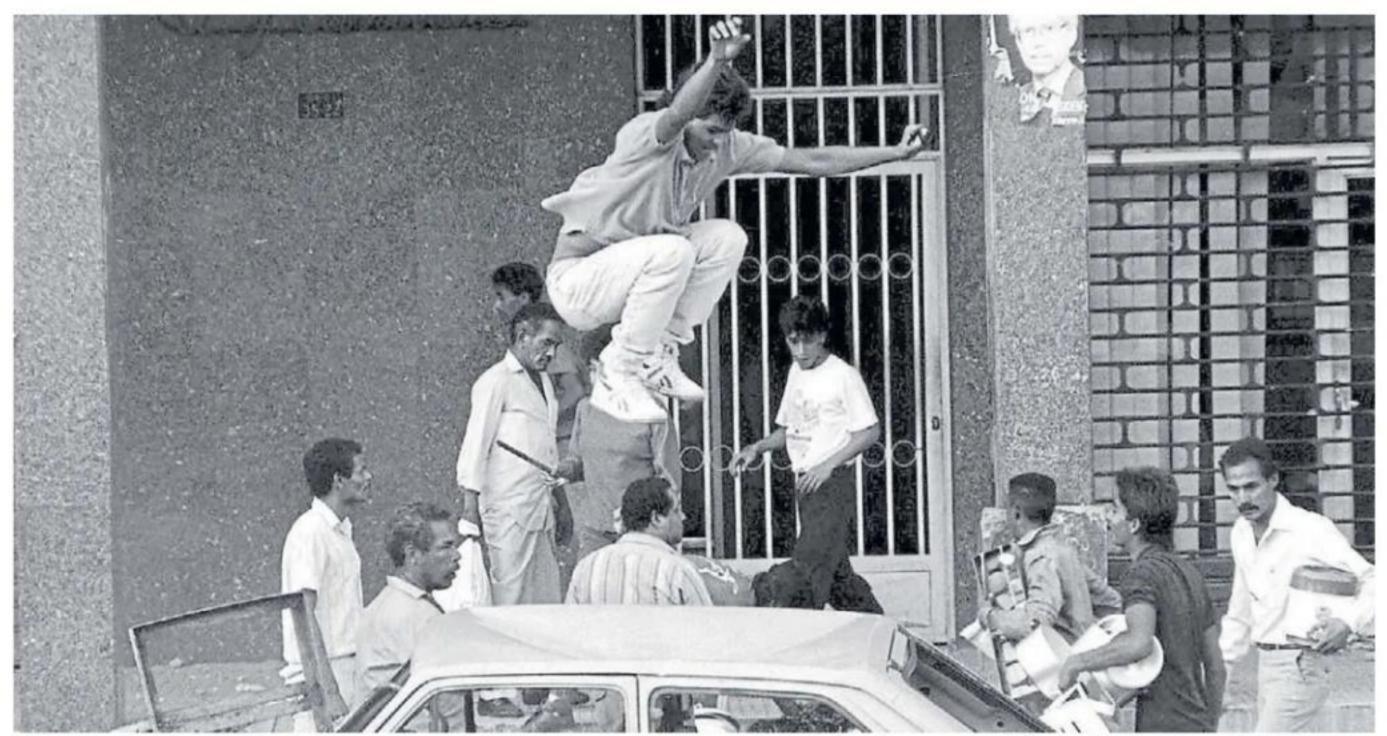

Violencia. Una foto histórica del levantamiento del Caracazo contra los aumentos del boleto de autobus y de la gasolina en febrero de 1989. AP

En 1989 ahí arrancó la famosa protesta contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que germinaron al chavismo. Ahora ahí se marchó contra el régimen.

## Guarenas, donde nació el Caracazo y la "victoria" de Maduro se vivió en un ruidoso silencio

### **GUARENAS, VENEZUELA.**

**ENVIADO ESPECIAL** 

Al bajar de la amplia autopista de tres carriles que llega desde Caracas, unos esqueletos de hormigón custodian la entrada a Guarenas, una ciudad a 35 km al este de la capital venezolana. Se ven edificios bajos, condominios, una zona de industrias, pocas torres de viviendas y un orgullo que recuerdan los vecinos.

En 1989 acá nació el Caracazo, la fuerte protesta social por los aumentos en el transporte y los precios que se propagó por el país en el inicio del segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Con tibieza, la semana pasada ese sentimiento de protesta volvió a despertar contra el autócrata Nicolás Maduro.

El derrotero del éxtasis por el precio del petróleo en los '70, cuando la tierra de Simón Bolívar fue conocida como la "Venezuela Saudí". ajuste de aquel presidente. Endeudado con el FMI, anunció un recordado "Paquete Económico".

La suba del transporte que comunicaba a Garenas con Caracas provocó protestas, desmanes, represión y vandalismo. Como un incendio forestal, se contagiaron otros barrios populares y Caracas fue un caos. Antes, como ahora, se habla de cifras oficiales y extraoficiales. Las impartidas desde las instituciones de 1989 certifican 276 muertos, las no institucionalizadas las cuentan de a miles.

De ese descontento social germinó el golpe de Estado que Hugo Chávez dio en 1992. Pocos años más tarde, nació el chavismo como partido político, con foco en responder a esa demanda.

Pero hoy, Guarenas ostenta el símbolo de la promesa incumplida de un gobierno popular que devino en régimen autoritario. Las columnas de hormigón en el ingreso, son las bases de un tren elevaterminó con una receta de fuerte do para ir a Caracas que quedó a reconocido por el propio régimen. una protesta social. ■

medio hacer. Lo anunció Chávez y adjudicó la obra a la brasileña Odebrecht. Se postergó la finalización y en medio del escándalo de corrupción de la firma de Brasil, que en Venezuela no tiene detenidos, los trabajos se detuvieron.

Según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral en la elección de la semana pasada estaban habilitadas en esta comarca 160 mil personas. El resultado es incierto porque el mismo CNE aún siete días después de la elección no mostró datos por región, ni las actas que todos le reclaman. Pero el resultado aquí se puede percibir.

"Cuando gobernaba Chávez, había festejos incluso el domingo de la elección con gritos por las ventanas. Cuando a la medianoche leyeron el boletín por la televisión solo hubo silencio", comenta Karen (37).

Ese silencio dio paso a un cacerolazo mientras Caracas estaba de luto, con movimiento de feriado,

Un día de reflexión por la victoria, dijo el régimen. Pero cuando en un trámite exprés Nicolás Maduro fue a recibir el lunes al mediodía el diploma del ganador, desde la barriada pobre el Petare estalló un violento choque con los uniformados chavistas que se repitieron en distintas ciudades de Venezuela, también en Guarenas.

El calor es mayor aquí que en Caracas. Guarenas está más cerca del mar, aunque sin playa. Rodeada de sierras cubiertas de verde, los barrios populares también se formaron en la silueta montañosa y se divisan mejor de noche: las pequeñas luces se ven en altura. "Aquí todos recuerdan el Caracazo. No creo que se vuelva a dar algo igual originado acá. Pero la obra del Metro parada significa que Maduro nos abandonó", le dice a Clarín Carlos, que trabaja en el parque industrial.

En las redes sociales hay videos de los cacerolazos en los condominios de tres pisos de altura y ladrillo a la vista. Sin información oficial, las ONGs y los distintos medios contabilizan al menos 22 detenidos en las manifestaciones contra el fraude electoral. Pero además de los detenidos esta comarca tiene un muerto. Carlos Porras, de 26 años. Vivía en la barriada de La Vaquera, en Guarenas, y salió a marchar contra el régimen. Estaba casado, era padre de dos hijos y lo apodaban afectuosamente "Bigote". Murió el lunes. Le dispararon en el pecho.

Amigos y familiares aseguran que murió como un "héroe" al defender a su barrio. "Moriste como los Vaqueros, dando la vida. Todos tus parroquianos te recordaremos con orgullo", posteó uno de sus amigos desde el barrio que 35 años después se volvió a despertar con

### Maduro, a los gritos, rompe relaciones con WhatsApp

CARACAS. ESPECIAL

El mandamás venezolano, Nicolás Maduro ahora ha anunciado que romperá relaciones con la aplicación WhatsApp.

En un encendido discurso de tribuna, en medio del azote que recibe el régimen por el sospechoso trámite de las elecciones del pasado domingo 28 de julio, firmó que "Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iría pasando mis contactos a Telegram", afirmó.

"Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela, porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares".

Aseguró luego ante un elenco de jóvenes que lo escuchaban que Aseguró que "se gobierna así desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile. Se esconden cobardes detrás del anonimato".

La queja es porque los opositores al régimen y que reclaman pruebas sobre las elecciones, se comunican y organizan por medio de esa aplicación.

"Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana. A la oficialidad. (...) Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo (...) Primer paso: Retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp", agregó el mandatario, que pidió a los venezolanos que lo sigan en las aplicaciones Telegram y WeChat.

"WhatsApp, vete pa'l carajo", grito con los tonos teatrales habituales.

Entre tanto, mientras hablaba, en el aeropuerto de Maiquetía se acumulaba la gente que busca abandonar el país, particularmente quienes llegaron para cumplir con el voto. El problema es que no hay hacia donde dirigirse porque quedan solo pocos destinos debido a que se contaron las rutas aéreas con Panamá o Bogotá. Mucha gente esta saliendo viajando hacia Madrid y regresando desde allí a sus países en Latinoamérica.

Este suceso anticipa, según los analistas, una salida masiva de al menos otros 2 millones de venezolanos por encima de los casi ocho millones que ya emigraron de su país.

# Harris gana espacio entre los votantes de menores ingresos

Fueron centrales para la victoria de Joe Biden. Una encuesta de Bloomberg midió la apertura de una esperanza en ese espacio que estaba desencantado.

WASHINGTON, BLOOMBERG

El repentino ascenso de Kamala Harris a la cima de la lista demócrata exhibe signos de revitalizar el apoyo menguante del partido entre los estadounidenses de bajos ingresos, un electorado clave que ayudó a impulsar a Joe Biden a la Casa Blanca hace cuatro años.

Esos votantes perdieron su entusiasmo cuando el costo de vida aumentó. Harris tendrá poco más de tres meses para superar la indiferencia entre muchos estadounidenses con dificultades económicas que no creen que el Ejecutivo demócrata haya mejorado sus vidas. Una encuesta temprana en el puñado de estados decisorios sugiere que Harris puede estar cambiando esa situación.

La vicepresidente de 59 años les ofrece una mujer fresca y enérgica que puede transmitir un mensaje económico más agudo sin verse ahogada por las preocupaciones sobre la edad y la agudeza mental que acosaron a Biden, dijeron estrategas políticos y encuestadores. Harris ya ha mejorado el desempeño de Biden entre los votantes de hogares que ganan menos de 50.000 dólares al año, aunque todavía no iguala el apoyo desequilibrado que obtuvieron los demócratas en 2020.

La vicepresidente superó al republicano Donald Trump por 4 puntos porcentuales entre los votantes de bajos ingresos en una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult en aquellos estados clave realizada del 24 al 28 de julio.



Hacia adelante. La vicepresidente Kamala Harris durante un acto de campaña rumbo a las elecciones. AP

Biden estaba perdiendo el grupo ante Trump por 2 puntos en la misma encuesta tres semanas antes.

"Hemos tenido una reorganización histórica y masiva, y Kamala Harris tiene la oportunidad de volver a presentarse por completo al pueblo estadounidense", dijo Sarah Longwell, consultora política republicana que publica el sitio web anti-Trump Bulwark. "Si sale con un mensaje económico contundente, lleno de empatía y con la mirada

puesta en el futuro y pensando en cómo ayudar a todo el mundo, será una gran oportunidad para pasar página".

La elección económica es clara. Trump ha hecho campaña a favor de mantener y ampliar los recortes de impuestos de su primer mandato, que favorecen a las corporaciones y a los ricos, junto con aumentos de aranceles y una ofensiva contra la inmigración que podría aumentar los salarios de los trabajadores de bajos ingresos, pero también avivaría la inflación.

Harris inició su campaña prometiendo luchar por una ayuda más directa a las familias de clase media y pobres a con un mayor apoyo para el cuidado infantil, la licencia familiar paga y la asistencia para la vivienda. "Elegimos un futuro en el que ningún niño viva en la pobreza", declaró en su primer anuncio de campaña.

Mientras era fiscal general de Ca-

lifornia, Harris se enfrentó a objetivos económicos populistas, demandando a los grandes bancos por prácticas de ejecución hipotecaria, a las universidades con fines de lucro por cargar a los estudiantes con deudas y a las empresas de atención médica por supuesta especulación con los precios.

Harris ha despertado el interés de Jacob Degillio, un operador de montacargas de 42 años en el estado clave de Michigan que se las arregla con la ayuda de la asistencia alimentaria y que hace un mes dijo que no estaba seguro de votar este año. Ahora planea votar por Harris, a quien ve como un posible modelo a seguir para su hija de un año, Angel. "Biden no me entusiasmó. Sentimos una nueva esperanza", dijo Degillio, que vive en Romulus, un suburbio obrero de Detroit. "Ahora que tengo una hija, me encantaría mostrarle que podría ser presidenta".

El sentimiento entre los estadounidenses de bajos ingresos, unos US\$50.000 al año, cambió durante el mandato de Biden. En 2020, había ganado a estos votantes por 11 puntos porcentuales. Harris no fue una portavoz económica destacada de esta administración. A diferencia de Biden, los votantes no la asocian estrechamente con el aumento de la inflación, aunque los republicanos trabajan vigorosamente para atribuirle la responsabilidad.

No se puede esperar que la vicepresidente revierta la ventaja general de Trump en el capítulo económico, pero puede reducir la brecha. A principios de julio, los votantes de los estados indecisos dijeron que confiaban en Trump más que en Biden en la economía por un 51% frente a un 37%, pero esa diferencia se redujo a una ventaja del 50% frente al 42% con Harris a fines de mes, según la encuesta de Bloomberg. Entre aquellos en hogares que ganan menos de 50.000 dólares al año, la credibilidad de Trump en la economía cayó más: la ventaja del expresidente en el tema pasó del 47% al 44% sobre Harris.

### Trump, inquieto por el público que logra reunir la demócrata

THE NEW YORK TIMES, ESPECIAL

Cuando el expresidente Donald Trump subió al escenario en su acto en Atlanta el sábado, las máquinas de humo lanzaron columnas al aire, anunciando su llegada. Si uno miraba de cerca, casi podía imaginarse que también le salía vapor de las orejas.

Durante toda la semana, algo le había estado dando vapor. Furioso al minuto de comenzar su disestuvo aquí hace una semana, había muchos asientos vacíos, pero la multitud que consiguió fue porque tenía artistas".

Cuatro días antes, la vicepresidente Kamala Harris había reunido a aproximadamente la misma cantidad de personas (10.000) en el Centro de Convocatorias de la Universidad Estatal de Georgia.

Fue el primer gran acto de su recién nacida campaña, y tuvo a dos raperos (Quavo y Megan Thee Stacurso, afirmó que "Kamala la loca llion) a mano para animar a su a Larry King sus índices de audien- dad. Aun así, Trump no pudo evi- victoria sorprendente por venir.

multitud. Trump, que ha sido rechazado por gran parte de la industria del entretenimiento, lo presentó como una especie de trampa en la importantísima competencia por el tamaño de la multitud. "No necesito artistas", dijo el sábado.

El juego de los números ha sido durante mucho tiempo de suma importancia para Trump. Como estrella de la telerrealidad, estaba obsesionado con los índices de audiencia. ("¿Qué hay en mí que le da

cia más altos?", escribió en uno de sus libros).

Esto se intensificó una vez que entró en la política. Pasó su primer día completo en el cargo como presidente tratando de convencer a los medios de comunicación de que la multitud que asistió a su toma de posesión fue más grande que la Marcha de las Mujeres del día anterior. (No lo fue).

Los dos rivales anteriores de Trump, Hillary Clinton y Joe Biden, nunca pudieron competir en este frente. ¿Qué significará si su nuevo rival puede? Esto está empezando a afectar la psiquis de Trump.

En Atlanta, sus representantes aseguraron que seguía siendo el candidato más atractivo de la ciutar centrarse en los que no se estaban amontonando. Grandes manchas azules habían florecido en las gradas superiores, y la gente en el suelo también había comenzado a escabullirse.

Trumpparece creer que un estadio lleno es un predictor de su victoria final, como si los presentes en el acto representaran al país en general. Pero suceden cosas. Una hora después de su discurso en Atlanta, el sitio se había vaciado más de lo habitual. Hay algo en la actuación estelar de Harris en el mismo estadio que había inquietado a Trump. Parecía añorar los días de gloria de su primera campaña, cuando sus animados mítines no eran más que un presagio de una

# Israel: polémica por el grave exabrupto de un ministro

El ultrareligioso Bezalel Smotrich, de Finanzas, dijo que sería "moral y justo" dejar morir de hambre a 2 millones de palestinos, pero el mundo se opondría.

TEL AVIV Y JERUSALÉN, AFP, AP Y CLARIN

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de los principales integristas del ala mas dura del gabinete de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, defendió su creencia de que bloquear la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es "justificado y moral", incluso si provoca que 2 millones de civiles mueran de hambre. Sostuvo que ", pero añade que la comunidad internacional no permitirá que esto suceda, informa este lunes el diario The Times of Israel.

"Estamos trayendo ayuda porque no hay otra opción", dijo Smotrich en una conferencia en Yad Binyamin organizada por el medio Israel Hayom. "No podemos, en la realidad global actual, gestionar una guerra. Nadie permitirá que hagamos morir de hambre a 2 millones de civiles, aunque pueda ser justificado y moral hasta que se devuelvan a nuestros rehenes. Lo humanitario a cambio de lo humanitario está moralmente justificado, pero ¿qué podemos hacer? Vivimos hoy en una cierta realidad, necesitamos legitimidad internacional para esta guerra".

Bezalel Smotrich en Finanzas junto a Itamar Ben-Gvir son los principales voceros del ala integrista ultra religiosa y ultranacionalista del gobierno israelí. Han planteado públicamente que se debería convencer a los habitantes históricos de la Franja de Gaza para que abandonen el territorio y se refugien en Egipto u otro sitio, de mo-



Provocación. El polémico ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. RTR

do de anexionar el enclave.

Según los analistas, estos dirigentes de partidos minoritarios, son sin embargo claves para que n o caiga el gobierno de Netanyahu quien en el llano enfrentaría problemas a la justicia por sus causas de corrupción. Pero, además, este gobierno iniciado a finales de 2022 ha sido la primera y gran oportunidad para estos sectores que niegan el derecho a existir del Estado de Palestina y arman a los colonos que ocupan la Cisjordania de ese pueblo, tengan una capacidad gerencial y de mando que difícilmente lograrían desde bloques minoritarios en el legislativo la Kneset.

La Casa Blanca ha denunciado en numerosas oportunidades que la guerra en Gaza se ha politizado lo que explicaría sus dificultades después de casi diez meses sin haber logrado aplastar al grupo ultraislámico Hamas. Esa organización por iraní cometió el 7 de octubre un sangriento ataque terrorista en el sur de Israel, que se saldó

con el asesinato de 1.200 civiles y el secuestro de alrededor de 250 personas entre civiles y militares.

Israel reaccionó con una guerra de arrasamiento que la presión del ala integrista del gabinete se sosuto en la noción de una culpa colectiva de los pobladores gazatíes no beligerantes. Los partidos racistas fueron los que impidieron el ingreso de ayuda alimenticia y de medicamentos, bloqueando la ruta de los camiones o exigiendo morosas inspecciones con la intención señalada por Smotrich.

El ministro que encabeza el partido Sionismo Religioso de ultraderecha, sostiene que Israel debe recuperar el control total sobre lo que entra en la Franja, diciendo que se opone a la postura del ejército y del ministro de Defensa, Yoav Gallant, sobre el asunto. "No sé si el primer ministro quiere o no logra controlarlos", señaló. Y agregó que el saqueo de la ayuda por parte de Hamas es el "factor principal" que extiende la guerra.

Sostiene que si Israel no se hubiera retirado de Gaza en 2005, como dispuso el primer ministro también derechista, Ariel Sharon, la masacre del 7 de octubre nunca habría ocurrido.

Netanyahu, quien experimenta una muy aguda presión internacional, ha dicho que no es realista reasentar Gaza, lo que enfurece a estos aliados. De todos modos los serena manteniendo su permanente rechazo a la existencia de un Estado palestino como le demanda Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. ■

### Una rebelión popular derroca al gobierno de Bangladesh

DACCA, ANSAYAP

Un dramático levantamiento popular disparó este lunes la renuncia de la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, quien huyó hacia la India tras 15 años en el poder. En las cruentas últimas horas en el país los muertos en enfrentamientos suman unos 300, tras los 94 fallecidos del domingo, según fuentes periodísticas.

Miles de manifestantes bangla-

la primera ministra en la capital, Dacca, minutos después de que Hasina, de 76 años, abandonara la residencia junto con su hermana "en busca de un lugar seguro". El Canal 24 de Bangladesh transmitió imágenes de multitudes entrando corriendo a la residencia oficial, saludando a la cámara mientras celebraban.

El jefe del ejército, el general Waker-Uz-Zaman, anunció en un discurso a la nación retransmitido por desíes irrumpieron en el palacio de la televisión estatal que formará un nomía se ha visto afectada, muchas caló rápidamente.

gobierno interino tras la dimisión de la premier, quien, según se confirmó, se encuentra ya en la vecina India.

El general dijo que lo discutiría con el presidente Mohammad Shahabuddin y que ya había estado en contacto con los principales partidos de la oposición y miembros de la sociedad civil, pero no con la Liga Awami, la fuerza políticade la primera ministra.

"El país ha sufrido mucho, la eco-

personas han muerto. Es hora de poner fin a la violencia", añadió. "Si la situación mejora, no habrá necesidad de recurrir al estado de emergencia", aseguró, prometiendo que las nuevas autoridades investigarán "todos los asesinatos" cometidos durante las violentas protestas.

"Ahora el trabajo de los estudiantes es mantener la calma y ayudarnos", instó Waker-Uz-Zaman.

Las protestas comenzaron de modo pacífico contra un sistema de cuotas para puestos gubernamentales que reservaba hasta el 30% de los empleos gubernamentales para familiares de veteranos que lucharon en la guerra de independencia de Bangladesh contra Pakistán en 1971. Pero la crisis es-

### Prometen duro castigo en Gran Bretaña por la ola de violencia

LONDRES, EFE

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió este lunes que todo el "peso de la ley" caerá sobre los responsables de la violencia del fin de semana en varias ciudades del Reino Unido. Starmer hizo una declaración al término de una reunión del comité de emergencia Cobra, a la que asistieron varios ministros, jefes policiales y los servicios de seguridad, para analizar los disturbios y tomar medidas en caso de que continúen en los próximos días.

"Esta no ha sido una protesta, esta ha sido violencia", afirmó el líder laborista, que consideró intolerable que se atacasen mezquitas. Starmer recalcó que habrá suficiente espacio en las prisiones para encarcelar a los responsables que arrojaron todo tipo de objetos, como piedras o botellas, contra los agentes del orden y que atacaron también mezquitas y un hotel que alberga a solicitantes de asilo.

Aludía a una oleada de ataques de bandas ultraderechistas despues de que un chico ingles mató a varias niñas con un puñal. Los atacantes gritaban contra la inmigración, pero el asesino es nativo de Gales y no es terrorista ni inmigrante.

"Pero haremos que esto funcione y nos aseguraremos de que tengamos los lugares que se necesitan (por las cárceles) para llevar rápidamente a los responsables ante la Justicia", agre-

Entre otras cosas, avisó que el derecho penal deberá aplicarse tanto en línea como fuera de ella, por lo que las personas que cometan delitos en internet -en clara referencia a instigar la violencia- sean tratadas de la misma manera.

Al serle preguntado sobre si convocará el Parlamento, como piden varios diputados, el primer ministro dijo que la prioridad ahora es garantizar que las calles del país sean seguras para todos.

"Mi objetivo es asegurarme de que pongamos fin a este desorden, de que las sanciones penales sean rápidas", dijo.

Asimismo, un portavoz de la residencia oficial de Downing Street indicó, al término de la reunión de emergencia, que el primer ministro rindió tributo al trabajo de los policías que trataron de controlar las violentas revueltas y que hubo cientos de detenidos. ■

El Mundo 27

LIUBLIANA, ESLOVENIA. THE NEW YORK TIMES CORRESPONSAL

#### **Andrew Higgins**

Darja Stefancic, una pintora eslovena conocida por sus paisajes en tecnicolor, pensó que era extraño que una oscura galería de arte online dirigida por una mujer de Argentina la contactara de la nada y le pidiera que se uniera a su exigua lista de artistas. La pintora sospechaba que se trataba de una estafa y le preocupaba que la galería, de la que prácticamente nadie en la pequeña y unida escena artística de Eslovenia había oído hablar, "solo quería engañar a la gente".

Y así fue, pero de maneras que superaron con creces incluso sus sospechas más oscuras. La galería online era una fachada de la inteligencia rusa, parte de una elaborada red de espías encubiertos entrenados por la agencia de inteligencia exterior de Rusia, el SVR, para hacerse pasar por argentinos, brasileños y otros ciudadanos extranjeros en toda Europa.

Eran versiones de la vida real de las estrellas ficticias de "The Americans", una serie de televisión inspirada en el arresto en 2010 de una red de agentes encubiertos rusos en EE.UU. Rusia, y antes de ella la Unión Soviética, tiene una larga historia de inversión masiva en los llamados "ilegales", espías que se infiltran profundamente en los países objetivo durante muchos años.

A diferencia de los agentes "legales" que operan bajo cobertura diplomática en las embajadas rusas, no tienen inmunidad ni conexiones obvias con Rusia y son extremadamente difíciles de detectar.

Vladimir Putin, presidente de Rusia y ex oficial de la KGB, "ha invertido enormes recursos en esta prioridad bastante excéntrica", dijo Calder Walton, director de investigación del Proyecto de Inteligencia de la Escuela Kennedy de Harvard. "Tiene un verdadero fetiche por los ilegales que se remonta a su época en la KGB".

La dueña de una galería de arte en Eslovenia, cuyo verdadero nombre es Anna Dultseva, hizo un trabajo tan bueno imitando a una argentina llamada María Rosa Mayer Muñoz que, según el Kremlin, incluso sus dos hijos no sabían que la familia tenía esos vínculos hasta que volaron a Moscú el jueves como parte de un extenso intercambio de prisioneros Este-Oeste.

Putin saludó a los niños —unade 12 años, otro de 9— en español, el idioma que la familia hablaba en Eslovenia junto con el inglés para disimular sus conexiones con Rusia. "Buenas noches", se puede escuchar a Putin en un video de la ceremonia de bienvenida en un aeropuerto de Moscú. También los saludó Sergey Naryshkin, el jefe de la agencia de inteligencia SVR.

Tanto Dultseva como su esposo fueron arrestados en diciembre de 2022 cuando las autoridades eslovenas, que habían estado monitoLa pareja, con dos hijos y un perro, operaban como agentes durmientes en ese país. Se hicieron pasar por una marchand argentina de arte y un empresario.

# Cómo se infiltraron en Eslovenia los espías rusos que fraguaron su identidad argentina



De regreso. Los espías con los hijos en el regreso a Moscú y recibidos por el líder del régimen, Putin. EFE

reando a la pareja durante meses, allanaron la cómoda casa de la familia en Crnuce, un suburbio de Liubliana, la capital de Eslovenia.

Una persona informada sobre el caso dijo que la redada había sido programada para atrapar a la pareja con las manos en la masa mientras se comunicaban con Moscú utilizando un equipo especial que evitaba las líneas telefónicas y de Internet. Un alerta había venido de Gran Bretaña, el país que la pareja visitaba con frecuencia con el pretexto de negocios.

Dultseva organizó dos exposiciones de arte en la ciudad escocesa de Edimburgo y visitó Gran Bretaña varias veces como Mayer Muñoz. Lo que Dultseva y su marido, Artem Dultsev -que se hizo pasar por un argentino llamado Ludwig Gisch en Eslovenia y dirigió su propio negocio falso, una startup de alta tecnología-, lograron como espías antes de su detención en 2022 todavía está siendo evaluado.

Los vecinos de Crnuce, el distrito de Liubliana donde vivían, dicen que la familia era muy reservada, tenía un perro pequeño y rara vez recibía visitas. Los niños, que fueron puestos en hogares de acogida después de la detención de los padres, asistían a la cercana British International School, cuyas tasas (más de 10.000 dólares al año por alumno) superaban con creces lo que la pareja podía permitirse según los informes financieros que presentaban para sus empresas.

La galería de arte de Dultseva, llamada 5'14, reportó una pérdida de casi 12.000 dólares en 2019, un bezuela", dijo.

neficio de 483 euros en 2020 y un beneficio de 3.032 euros en 2021, el último año para el que presentó sus resultados anuales a las autoridades.

Los modestos resultados y la baja calidad de las obras de arte de la galería, dijo Tevz Logar, un destacado comisario esloveno, deberían haber despertado sospechas. Pero el arte en Eslovenia "es un espacio seguro" porque "no hay escrutinio ni control", añadió.

"Nunca saludaron a nadie y vivieron vidas completamente separadas", dijo Majda Kvas, una mujer de 93 años que vive frente a la antigua casa de los espías, una vivienda de tres pisos con un pequeño jardín rodeado por una cerca de madera. "Pensé que eran de Venezuela". dijo. Los vecinos, dijo Kvas, a veces chismorreaban sobre quiénes eran la pareja y qué estaban haciendo, pero la mayoría de las veces los ignoraban porque nunca causaron problemas.

Vojko Volk, secretario de Estado de Eslovenia responsable de los servicios de seguridad e inteligencia, dijo que se intentaba reconstruir qué exactamente hacía la pareja, pero "no tengo dudas de que eran muy, muy, muy importantes".

El descubrimiento de grandes sumas de dinero en efectivo en su casa ha provocado especulaciones de que tal vez estaban involucrados en la financiación de operaciones rusas, incluidos equipos de sabotaje, en toda Europa. Volk minimizó esa posibilidad.

Marjan Miklavcic, ex jefe de la inteligencia militar de Eslovenia, dijo que los agentes encubiertos rusos a menudo eran colocados sin una misión clara y servían como una fuerza de reserva.

La falsa pareja argentina se mudó por primera vez a Eslovenia en 2017, pero, dijo, probablemente solo se activó por completo después del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania 5 años después, cuando los presuntos espías fueron expulsados de varios países europeos. En noviembre de 2022, el jefe del MI5 británico dijo que más de 400 espías rusos habían sido expulsados de toda Europa, lo que supuso "el golpe estratégico más significativo contra los servicios de inteligencia rusos en la historia europea reciente".

El desorden en las redes de espionaje de Rusia, dijo Miklevcic, "significa que Moscú perdió muchas de sus fuentes de información habituales y probablemente activó agentes encubiertos" para tratar de llenar los vacíos.

"Pero, por supuesto, no son James Bonds", agregó, citando el hecho de que habían sido atrapados
y aparentemente cometieron grandes errores. La distancia entre cómo se retrata a los espías en el cine
y sus vidas reales, a menudo monótonas y a veces incompetentes,
ha sido experimentada de primera mano por Nina Khrushcheva,
una académica nacida en Rusia,
nieta de Nikita Kruschev y docente de la New School de Nueva York.

A principios de los años 2000, tuvo un alumno llamado Richard Murphy, que decía ser oriundo de Filadelfia, pero, según recuerda Khrushcheva, "se parecía a Boris Yeltsin y tenía un marcado acento ruso".

Murphy, cuyo verdadero nombre es Vladimir Guryev, fue arrestado en 2010 por espionaje en Nueva Jersey junto con su esposa, parte del grupo que inspiró "The Americans", y luego deportado a Rusia como parte de otro intercambio de prisioneros.

El arresto, recuerda Khrushcheva, no fue una sorpresa, ya que Murphy "claramente estaba mintiendo descaradamente".

### Opinión

### Los vacíos de la política energética del Gobierno, a ocho meses de gestión

### TRIBUNA

#### Jorge Lapeña

Ex secretario de Energía. Presidente del IAE "General Mosconi"

l gobierno de Javier Milei en solo ocho meses de gestión sepultó la política energética nacional aplicada desde el descubrimiento del petróleo en 1907 hasta el inicio de 1990.

En ese período, que bien podría considerarse la época de oro de la Energía en la Argentina, el país logra el autoabastecimiento energético sostenido que duraría más de dos décadas; y que fuera posible por la gran producción de gas natural del yacimiento gigante de Loma de la Lata.

El gasoducto Neuba II, inaugurado en 1988, fue la llave que permitió al país alcanzar la autosuficiencia; mantener saldos de balanza comercial positiva; incorporar al consumo de gas a una población creciente y reconvertir a la industria y a las centrales eléctricas haciendo un intensivo uso del gas en reemplazo de los combustibles líquidos. En ese proceso también jugó un rol importante el GNC en el parque automotor.

En ese período se consolidó una doctrina energética eficaz en el logro de sus objetivos: la autosuficiencia energética fue el resultado de una historia exitosa de casi un siglo en el cual nuestro país fue uno de los líderes energéticos de la región.

YPF, la primera petrolera estatal de América Latina, fue la autora de los descubrimientos petroleros y gasíferos en seis cuencas nacionales. Gas del Estado construyó, entre 1945 y 1990, la infraestructura gasífera más extensa y más importante de Sudamérica.

La Comisión Nacional de Energía Atómica emprendió la construcción de las primeras centrales nucleares; y a todo ello se sumaron la construcción del extraordinario parque de generación hidroeléctrica construido por las empresas Agua y Energía Eléctrica; Hidronor y la Comisión mixta de Salto Grande entre 1960 y 1995.

Cómo no agregar en esa performance exitosa al aporte tecnológico y de capital aportado por la empresa Total con sus descubrimientos en el mar austral argentino que también constituyen uno de los hechos más importantes de nuestra historia energética.

Sin embargo la historia tiene sus ciclos. Y es bien sabido que el siglo 21 ha tenido enormes irracionalidades en la toma de decisiones sectoriales. Si el siglo 20 fue un "siglo de la luces"; el siglo 21 ha sido el de las tinieblas: tarifas congeladas utilizadas para ganar votos; gasoductos construidos por amigos del poder que no funcionan; abandono de la exploración petrolera en el mar argentino; el corte del gas a Chile violando contratos; capitalismo de amigos.

Pésima estatización de YPF en el gobierno de Cristina Kirchner, que no logró corregir la pésima extranjerización de YPF en los '90 ni la sospechosa venta parcial

### Transcurridos siete meses de 2024 queda claro que el Gobierno ignoraba el estado del sector energético.

Repsol a la familia Ezquenazi tolerada por el gobierno nacional.

Transcurridos siete meses de 2024 queda claro que el nuevo gobierno ignoraba el real estado del sector energético. Y siendo un tema crítico de gestión es inexplicable que el tema no haya sido incluido en el Pacto de Mayo firmado en julio.

Dentro de este contexto creo importante señalar un conjunto de tópicos energéticos que no figuran ni en el discurso oficial ni de planes concretos para resolver problemas que son urgentes y no deberían solayarse.

1.- El parque termoeléctrico de generación es obsoleto. Su mantenimiento es deficiente y hay fundadas dudas sobre su aptitud para abastecer la demanda de verano de 2025. Un informe de CAMMESA publicado en julio indica que en el próximo verano será necesario importar aproximadamente un 9% de la potencia máxima requerida por la demanda que se estima en 30700 MW. El informe puntualiza que esos días de calor extremo el sistema podría operar con reservas mínimas de potencia; y advierte que ello podría ocasionar cortes masivos. Se trata de un problema heredado y crónico

- 2.- El sistema de transmisión en Alta tensión de 500 KV, que vincula todo el territorio nacional, y constituye la columna vertebral del sistema, presenta un atraso pronunciado de inversiones en ampliaciones con obras largamente postergadas. Esta situación agrega una gran criticidad al sistema y podría redundar en cortes.
- 3.- El parque de generación hidroeléctrica del Comahue centrales El Chocón; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila, concesionado en 1993 a empresas privadas ha finalizado su periodo de concesión. Desde 2023 los contratos están vencidos y las centrales deben ser revertidas al Estado nacional propietario original de las mismas.

El gobierno kirchnerista prorrogó los vencimientos en reiteradas oportunidades sin resolver el problema; y el gobierno de la LLA hace lo mismo. Las centrales han cumplido su vida útil y requieren inversiones importantes –no previstas- para continuar operando.

4.- Es prioritario que el Gobierno asegure, con una política adecuada, la fijación de precios y tarifas energéticas que deben surgir de mercados competitivos y transparentes; y no distorsionados por interferencias corporativas. Debe mejorar la performance de los Entes Reguladores, y la Comisión de Defensa de la Competencia.

La competitividad internacional de nuestra producción doméstica de petróleo o de gas natural debería redundar en precios domésticos más reducidos que los vigentes en los mercados a los cuales esas exportaciones estén destinadas. Función indelegable del gobierno verificar que ello se cumpla.

### **MIRADAS**

Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

### La generación ansiosa

Jonathan Haidt la vio. El psicólogo estadounidense publicó un libro"La generación ansiosa"-, que culpa directamente a las pantallas y las redes sociales por el aumento de la ansiedad, la depresión, y hasta los suicidios, entre los adolescentes. Pone el foco en el "recableado mental" que vivió la Generación Z (de 2010 para acá) como consecuencia de las nuevas tecnologías y el botón "Me gusta".

Jonathan Haidt la vio, porque a partir de esta tesis, el libro -que salió hace un par de meses- tuvo mucha repercusión y ventas a nivel global.

Y también generó polémica. Otros expertos salieron a señalar que la conclusión no está respaldada en la evidencia científica. Lo acusan de hacer una falsa correlación entre dos factores que coinciden en el tiempo, pero no necesariamente tengan una relación causal: la explosión de las redes sociales y la epidemia de enfermedades mentales en adolescentes.

Pero más allá de si la evidencia es correcta, el solo hecho de que el libro de Haidt haya causado tanta repercusión muestra que hay un malestar -y una genuina preocupación- en relación al uso que están teniendo chicos y adolescentes de productos diseñados claramente para un uso adictivo como son las redes sociales.

La preocupación se extiende a los problemas de aprendizajes que sufre todo el mundo occidental. Porque no es solo en la Argentina donde los chicos están teniendo fallas en la compresión de textos, por ejemplo.

¿Hay correlación directa entre el uso masivo (y hasta adictivo) de las pantallas y la crisis educativa en el país? Nadie lo puede afirmar con seguridad -son muchos los factores que influyen- pero cada vez se encienden más luces de alerta.

A punto tal que la Unesco publicó, el año pasado, un completo informe dedicado a los riesgos del uso de la tecnología en el aula, y en el que recomienda a las autoridades que pongan reglas claras para mitigarlos.

En momentos en que en la Argentina se debate cómo se desregula todo, cómo seducir a las grandes tecnológicas con menos regulación (que es lo que piden) para que vengan al país, quizás haya que pensar justamente en todo lo contrario.

No se trata de prohibir ni de entrar en pánico bobo. Pero sí pensar cómo generamos, desde la sociedad civil y el Estado, un debate serio para cuidar a los más chicos de la crisis de salud mental que están viviendo y en la que, muy probablemente, las redes sociales tengan mucho que ver.

Como Jonathan Haidt la vio, y lo escribió

EL NIÑO RODRÍGUEZ







Opinión 29

### Cómo salir del laberinto educativo

#### DEBATE

#### Claudia Romero

Doctora en Educación. Profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno de Universidad Di Tella

os laberintos son espacios reales o míticos que implican transitar entre encrucijadas. El desafío está en encontrar la salida y el horror es quedar atrapados sin encontrarla. Hay también laberintos del tiempo que definen una circularidad de movimientos que conducen al eterno retorno de lo mismo. Cada paso es el pasado que vuelve y el futuro, un espejismo.

Quizás porque la épica fundacional es habitual en las gestiones políticas recién llegadas o porque el país está "desfondado", o por ambas cuestiones a la vez, abundan los gestos políticos de fundar sobre lo ya fundado, acordar sobre lo acordado, con la ilusión de un nuevo comienzo.

El refundacional Pacto de Mayo, presentado por el gobierno nacional y acompañado por gran parte de los gobernadores, acuerda en su punto 4 lograr "Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar".

Educación común y obligatoria para la alfabetización de la población fue la agenda educativa del siglo XIX en la Argentina, con la emblemática Ley 1420 que acaba de cumplir 140 años y que desató la extraordinaria gesta sarmientina.

La Ley Nacional de Educación de 2006, que retoma aquella y es un acuerdo mucho más amplio y ambicioso está vigente hace 18 años. ¿es necesario volver a acordar sobre lo acordado? ¿es declamando los acuerdos del siglo XIX y XX que se sale del laberinto del fracaso educativo actual? O ¿será más bien removiendo las causas que llevan a su incumplimiento?

Es hora de ingresar en nuevos debates que permitan cumplir lo que la ley ya establece, avanzar actualizando marcos normativos y producir políticas inteligentes. Son acuerdos nuevos los que se requieren, menos declamatorios y más conducentes a la acción.

La primera versión de la Ley Bases enviada en febrero por el Poder Ejecutivo al Congreso, en sus más de 600 artículos, incluía la declaración de la educación como un servicio esencial. Eso implicaba abrir una nueva discusión para poner ciertos límites a la práctica extendida de cierre de escuelas por diversas razones, entre ellas los paros docentes. Ese capítulo educativo voló por el aire en las primeras negociaciones en el Congreso y nunca se hicieron públicos los términos de esas negociaciones. Como resultado la Ley Bases, en su versión final, omite por completo el capítulo educativo.

La Comisión de Educación de Diputados repuso el tema y desde hace pocos días tiene dictamen el proyecto de ley de "Educación como servicio estratégico esencial" que está listo para ser aprobado en una sesión de la Cámara.

En su art. 3 establece que: "El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular."

Esto implica que las escuelas deberán permanecer abiertas todos los días en todo su horario completo, al igual que sus comedores, garantizando una guardia mínima de entre 30% y 50% de docentes en caso de huelgas y que los días perdidos por otras eventualidades deberán ser recuperados. ¿Será aprobado este proyecto? ¿será mejorado en el debate? ¿estará el Congreso a la altura de lo que está en juego o se repetirá la irresponsable negociación como ocurrió en la Ley Bases?

Los efectos negativos del tiempo escolar perdido fueron profusamente estudiados a propósito de la pandemia. Pero antes, investigaciones realizadas en Argentina muestran que las interrupciones producidas por las huelgas docentes tienen efectos a largo plazo en la vida de los individuos que estuvieron expuestos a ellas durante su escolaridad.

Reducción de años de educación futura, de ingresos laborales, menor participación en la fuerza laboral, desempleo, son algunos de esos efectos. De allí que resulte imprescindible reducir el impacto de la conflictividad del sector docente al que están expuestos fundamentalmente los alumnos de las escuelas públicas. Hoy hay muchos que, luego del receso escolar, no han vuelto a sus escuelas por medidas de fuerza.

Garantizar escuelas abiertas todos los días es condición necesaria, aunque no suficiente para asegurar la calidad educativa, desde luego. Pero proteger explícitamente el tiempo escolar es absolutamente necesario en un país que viene de un cierre de escuelas salvaje durante la pandemia y donde se toleran huelgas docentes eternas que avasallan el derecho a la educación.

En simultáneo es imprescindible avanzar en la discusión sobre las condiciones de trabajo docente en Argentina, con uno de los salarios más bajos del mundo, la garantía de ambientes escolares habitables, seguros y accesibles y políticas de evaluación y generación de capacidades que lleven a la mejora de la calidad en cada escuela.

La educación está atrapada en un extenso laberinto, quizás como el país todo, donde la protección del status quo es la pesadilla de permanecer inmóviles, encerrados en antiguas encrucijadas. ■



### DEBATE

### Promover el diálogo para reparar las grietas: el ejemplo de Mandela

### Alfonso Santiago

Director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. ace pocas semanas se conmemoró el Día Internacional de Nelson Mandela, fecha establecida en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo, cada 18 de julio, del natalicio del ex presidente de Sudáfrica. Considero que es una fecha significativa para nuestra Argentina de hoy porque la historia de Mandela no es solo la de un líder político, sino la de un ser humano que, a través de su resiliencia y su capacidad de perdón, nos mostró un camino posible hacia un futuro mejor.

Siempre vale la pena recordar que, tras ganar las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en mayo de 1994, Mandela invitó a quien había sido su carcelero a presenciar su asunción presidencial. Este gesto por parte de Mandela no sólo extendió una mano de reconciliación a su pasado, sino que envió un mensaje poderoso a todo el país: la historia no define el futuro, y la construcción de todo nuevo comienzo exige actos de grandeza y compasión. Cuánto tenemos para aprender en una Argentina donde, con aciertos y errores de todas las partes, hoy tenemos un Pacto de Mayo donde faltan seis provincias firmantes. Tanto la oposición como el oficialismo deben reflexionar acerca de por qué los argentinos, a más de 40 años de recuperada nuestra democracia, aún no logramos alcanzar consensos políticos que perduren en el tiempo y, sobre todo, que trasciendan los personalismos.

Así como nuestra dirigencia puede inspirarse en el comportamiento de Mandela, también su legado desafía a quienes tenemos responsabilidades en la formación universitaria. En ese sentido, la reciente firma de un convenio entre la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, IE University, de España, la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad Americana de Beirut, en Líbano, con el Colegio de Formación de Naciones Unidas, adquiere una relevancia especial.

mensaje poderoso a todo el país: la historia no define el futuro, y la construcción de todo nuevo comienzo exige actos de grandeza y compasión. Cuánto tenemos para aprender en una Argentina donde, con aciertos y errores de todas las partes, hoy tenemos un Pacto

Este acuerdo, entre universidades de distintos continentes y culturas, simboliza una esperanza renovada en la educación como vehículo de cambio y diálogo. Mandela creía fervientemente que "la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar para escuchar, entender y reconciliar.

el mundo", y en estos tiempos de polarización, esta creencia debe ser nuestro faro.

La iniciativa se enmarca dentro del "Proyecto Mandela para el Cambio Social", impulsado desde el Colegio de Formación de Naciones Unidas. Este programa, anclado en las ideas sobre el liderazgo de Mandela, convocará a líderes de opinión y agentes de cambio para re imaginar formas de unir a las comunidades y fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones, la sociedad civil y el personal de la ONU, abordando cuestiones divisivas que amenazan con separar a las sociedades.

Mandela nos mostró que la verdadera justicia no se trata solo de castigo y retribución, sino de restauración y entendimiento. En un sistema democrático, las instituciones deben servir como plataformas para el diálogo constructivo, no como campos de batalla. La historia
nos ha enseñado que las divisiones se pueden
sanar cuando hay voluntad de reconciliación,
y la educación juega un papel fundamental en
este proceso. En nuestras aulas, debemos fomentar no solo el conocimiento técnico, sino
también la capacidad de nuestros estudiantes
para escuchar, entender y reconciliar.

### Sociedad

### Un drama para viajar



Incomodidad. Un grupo de jóvenes argentinas intenta dormir en una de las salas de embarque de Miami. El reclamo repetido es por la falta de información de parte de la aerolínea.

# Aún quedan 450 argentinos varados en EE.UU. por vuelos cancelados

Están en Miami y Nueva York. El domingo, American Airlines suspendió otro servicio por sorpresa. Los viajeros armaron un grupo de chat. Quejas porque no les devuelven el equipaje.

### Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

Al menos 450 argentinos continuaban anoche varados en Miami y Nueva York por cancelaciones de vuelos de American Airlines.

"Están poniendo equipos más grande para los dos vuelos de esta noche y están evaluando la posibilidad de un vuelo especial. Entre hoy y mañana la situación estaría resuelta", dijo el cónsul argentino en Miami, Marcelo Gilardoni.

Luego de que el domingo se conociera que más de 1.000 argentinos estaban varados en Estados Unidos, Clarín se comunicó con el Consulado argentino en Miami. Según pudo saber, por el teléfono de guardia se contactaron dos familias numerosas, de seis y siete integrantes, para pedir asistencia. A una le habían dado un voucher para una noche de alojamiento y a la otra para dos. Ambas tenían vuelo varias opciones en otras para regre-

para el pasado viernes y American se lo reprogramó para el domingo.

"Logramos reunirnos con la Dirección del aeropuerto y con la jefa de operaciones de American Airliness. Se comprometieron en pasarnos una lista con el número de argentinos varados en el aeropuerto de Miami y en brindarles una solución. Ahora están buscando aviones para agregar 1 o 2 vuelos adicio-

### Según el cónsul argentino, hoy la situación se resolvería.

nales. Y aseguraron que les están brindando a todos comida y hospedaje", resumió Gilardoni.

"Como no pueden afrontar los gastos, las familias que asistimos nos pidieron asistencia. Llamamos a otras compañías como Aerolíneas Argentinas, Delta y Copa y hay

sar hoy a Argentina, pero todas implican un costo. Además, las familias no quieren dejar su equipaje. Estamos pidiendo una reunión con el cuartel general de American Airlines en Miami para hablar con algún representante. Seguimos el caso muy de cerca y buscamos soluciones", señala Gilardoni.

Desde American Airlines le confirmaron a este medio que el AA907 despegó anoche y arribó al aeropuerto de Ezeiza esta mañana, pero no pudieron precisar si embarcaron varados. Según pudo saber Clarín, los únicos pasajeros de ese vuelo habrían sido miembros de la tripulación y por lo bajo se dice que algunos lugares habían quedado vacantes.

"Ayer cancelaron dos vuelos más. Suspendieron el de las 21 porque no llegó el piloto de reserva. Muy raro. Estamos todos sacando pasajes en otras aerolíneas y volviendo por otras escalas, pero la gran preo-

dan en Miami", se indigna Andrea Falcone. "Se nota en los empleados quienes nos indican que hagamos el reclamo en la compañía para que sepan qué pasó. De hecho, ayer uno me respondió que yo sabía más que él. Anoche, cuando cancelaron el vuelo, no nos dijeron que era por el clima y nos dejaron a todos abandonados", ilustra.

Los mensajes de WhatsApp se

### Los que pueden, tratan de ubicarse en vuelos de otras empresas.

multiplican en el grupo 907 que crearon los pasajeros. "Hola, buen día, acabo de ir a special services por las valijas. El mensaje que nos dieron es 1) Hacer el reclamo en Argentina para que las manden a tu domicilio allá - 2) Hacer reclamo acá y pedir que te las den, lo cual cupación es que las valijas se que- demoraría 4/5 horas si es que lo ha- gentinas varadas en Miami. ■

cen y no tenés inconvenientes en el medio. En mi AirTag aparecen en el aeropuerto. No subieron a ningún avión. Haré el reclamo en BA", puede leerse.

Otro pasajero cuenta que su agencia de viajes le pudo cambiar el vuelo y viajó anoche por Aerolíneas Argentinas hasta Chile en el vuelo 957. "Recién llegamos al aeropuerto y en 4 horas tengo un vuelo de Jet A, así que llegaré a Ezeiza y ahí averiguaré qué pasó con el equipaje y les aviso", señala.

Los pasajeros afectados señalan que no hay una orden clara, que nadie sabe qué hacer y que todos los empleados de la compañía los derivan. "Usan miles de versiones: algunos te dicen que tenés que hacer el reclamo, otros que las valijas están en un contenedor sellado y que hay que pedirlas cuando arribes a Buenos Aires y otros que hay que pedirlas al último transportador", amplía Silvina, una de la ar-

Sociedad CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024



Tampa. En el barrio The Shore Acres también sufrieron la violencia de los vientos del huracán. REUTERS



# El huracán Debby llegó a Florida: esperan más lluvias y graves daños

"Dejará mucha agua y esperamos inundaciones muy significativas", detalló el gobernador Ron DeSantis.

El huracán Debby tocó tierra ayer en el norte de Florida como categoría 1 y se esperan graves inundaciones en sureste de Estados Unidos.

El meteoro, con vientos máximos sostenidos de 129 km/h, tocó tierra en Steinhatchee, una pequeña población de menos de 1.000 habitantes en la costa del Golfo de México. Se desplazaba al noroeste, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tormenta llegó a una de las zonas menos pobladas de Florida, aunque los expertos advirtieron que podría generar inundaciones catastróficas en Florida, Carolina del Sur y Georgia. Casi 240.000 usuarios estaban sin luz en Florida ayer, según PowerOutage.com.

El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee, la capital del estado de Florida, dijo ayer que la na del Sur, donde generará lluvias de Georgia y Carolina del Sur si lle- electricidad. Funcionarios del con- temporada, desde el 1° de junio. ■

principal preocupación en el Big Bend eran las inundaciones graves, con previsiones de marejada ciclónica en toda la Bahía de Apalache.

En el condado Marion, que está en el interior al sur de Gainesville, la policía indicó en Facebook que sus equipos respondían a reportes sobre tendidos eléctricos derribados y árboles caídos.

Imágenes publicadas en redes sociales por el servicio de bomberos de Cedar Key mostraba aguas subiendo en las calles de la ciudad, situada al sur de donde llegó a tierra la tormenta. El agua "sube un ritmo bastante alto", indicó la publicación.

Se prevé que Debby se desplace hacia el este sobre el norte de Florida y luego se estacione sobre las regiones costeras de Georgia y Carolique podrían establecer récords, por un total de hasta 76 centímetros (30 pulgadas) a partir de hoy.

Las autoridades también advirtieron de una peligrosa marejada ciclónica en la costa de Florida en el Golfo de México, con inundaciones

### Con vientos de 129 km/h, alcanzó el norte del estado.

de entre 2,5 y 3 metros entre los ríos Ochlockonee y Suwannee.

"Se pronostican algunos totales de lluvia realmente sorprendentes, y en el mal sentido", dijo Michael Brennan, director del NHC, en una conferencia de prensa. "Eso sería una lluvia récord relacionada con un ciclón tropical para los estados

gamos al nivel de 30 pulgadas (76 centímetros)".

Se prevé que los efectos de las inundaciones, que podrían durar hasta el viernes, sean especialmente graves en las zonas bajas cercanas a la costa, incluidas las localidades de Savannah, Georgia; Hilton Head, Carolina del Sur; y Charleston, Carolina del Sur. Funcionarios de Carolina del Norte monitorean el desplazamiento de la tormenta.

Funcionarios en Savannah dijeron que el área podría registrar en cuatro días la lluvia que normalmente caería en un mes si el sistema se estanca sobre la región.

Las bandas nubosas externas de Debby rozaban desde el domingo la costa oeste de Florida, inundando calles y provocando cortes de dado Sarasota dijeron que la mayoría de los caminos de Siesta Key, una isla barrera frente a la costa de Sarasota, estaban bajo el agua.

En una rueda de prensa el domingo por la tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que la tormenta podría provocar "inundaciones muy, muy significativas que ocurrirán en el centronorte de Florida."

Dijo que seguiría una trayectoria similar a la del huracán Idalia, que azotó el estado el año pasado, pero sería "mucho más húmedo. Vamos a ver muchas más inundaciones".

La tormenta tropical Debby se convirtió a última hora del domingo en un huracán de categoría 1 (de una escala de 5). Debby es la cuarta tormenta tropical formada en la cuenca atlántica en lo que va de



Mancha en movimiento. Una imagen de Debby sobre el Caribe. AP

Sociedad CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# Descubren que tras la vacuna de Covid bajó el riesgo cardíaco

Tres universidades inglesas midieron el efecto de las dosis de AstraZeneca y Pfizer. Hubo menos problemas vasculares que los previos a la inmunización.

Pablo Sigal

psigal@clarin.com

Los efectos adversos de la vacuna contra el Covid han sido motivo de preocupación en los últimos años, un tópico a veces alimentado por los tiempos inéditos en los que fue desarrollado el fármaco que permitió ponerle freno a la pandemia. Algunos de esos efectos adversos, reportados a través de diferentes informes en Argentina y en el mundo, fueron la trombosis y la miocarditis. Ahora, una amplia investigación da cuenta de datos positivos al respecto.

El trabajo, publicado en Nature Communications, fue dirigido por las Universidades de Cambridge, Bristol y Edimburgo, junto con el Centro de Ciencia de Datos de la British Heart Foundation, en Reino Unido. Analizaron registros médicos anónimos de 45,7 millones de adultos entre el 8 de diciembre de 2020 y el 23 de enero de 2022.

Relevaron la incidencia de enfermedades cardiovasculares hasta 26 semanas después de la primera dosis, segunda y el refuerzo, principalmente con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, usadas en ese país, y la compararon con las cifras previas a la vacunación. "Estos hallazgos respaldan la amplia adopción de futuros programas de vacunación contra el Covid-19", afirman los investigadores.

"La incidencia de eventos trombóticos arteriales comunes (principalmente infarto agudo de miocardio e ictus isquémico) fue generalmente menor después de cada



Prevención. La vacuna contra el Covid sigue siendo gratuita en el país para toda la población. JUANO TESONE

dosis, marca y combinación de vacuna. Del mismo modo, la incidencia de eventos trombóticos venosos comunes (principalmente embolia pulmonar y trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores) fue menor después de la vacunación", dice el informe.

El trabajo aclara que estos últimos resultados obtenidos con las vacunas contra el Covid-19 se dan "a excepción de las complicaciones raras previamente reconocidas", que se asocian con ciertas patolo-

gías ya relevadas: "Las marcas basadas en ARNm, con miocarditis, v las marcas basadas en adenovirus, con trombocitopenia trombótica", detallan.

El estudio, también consignado en Medical Xpress, mostró que "la incidencia de trombosis arteriales, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, fue de hasta un 10 por ciento menor en las 13 a 24 semanas posteriores a la aplicación de la primera dosis del Covid. Después de una segunda dosis, la incidencia fue hasta un 27 por ciento menor después de recibir la vacuna de AstraZeneca y hasta un 20 por ciento menor después de recibir la vacuna de Pfizer. La incidencia de eventos trombóticos venosos comunes, principalmente embolia pulmonar y trombosis venosa profunda de miembros inferiores, siguió un patrón similar".

Agrega que "la mayor incidencia de eventos cardiovasculares después del Covid-19 está bien establecida y una explicación plausible para las reducciones en estos eventos después de la vacunación es que la vacunación previene el Covid-19, particularmente el Covid-19 grave. Sin embargo, cuantificar el papel mediador del Covid-19 en los efectos cardioprotectores de la vacunación está más allá del alcance de este artículo".

#### La situación en Argentina

En Argentina, en enero pasado el Ministerio de Salud había difundido por primera vez un detalle de los efectos adversos registrados por las vacunas contra el Covid aplicadas en el país. Allí se dio cuenta de que sobre un total de 64.010 efectos adversos registrados hasta ese momento (sobre más de 100 millones de aplicaciones), sólo 3.149 habían sido graves. Es decir, 2,7 de cada 100 mil dosis suministradas.

El trastorno con mayor incidencia de todos los clasificados se dio con la vacuna de AstraZeneca: fue el síndrome de trombosis, con una tasa de 0,05 cada 100 mil aplicaciones. En cuanto a los casos de miocarditis con la vacuna de Pfizer, la incidencia detectada había sido de 0.015 cada 100 mil aplicaciones.

En el país hoy se sigue aplicando de manera gratuita las vacunas de ARN mensajero, a las que en las últimas semanas se sumó la única desarrollada completamente en el país, la Arvac Cecilia Grierson, que

### El estudio abarcó a un universo de casi 46 millones de personas.

el Estado no adquirió y tiene la particularidad de que se puede adquirir en las farmacias.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNain) recomendó que a partir del año próximo la vacuna contra el Covid sea incorporada en el calendario nacional sólo para la población de riesgo, por lo que -en caso de que el Gobierno adhiera a ese consejo-las personas no incluidas en el esquema oficial deberían empezar a pagar en caso de querer vacunarse.

### Vivir hasta los 100 años ya no es un sueño gracias al cateterismo

Malena Nazareth Martos mmartos@clarin.com

"El desarrollo de la cardiología intervencionista permitió que enfermedades que eran la principal causa de muerte hoy no lo sean. Ha disminuido notablemente la mortalidad del infarto, y las enfermedades valvulares hoy se pueden tratar. Vamos hacia que la humanidad pue-

Juan José Fernández, presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), y sus palabras se basan en una receta clave: cateterismo.

"Hoy se puede vivir hasta los 100 años gracias al cateterismo", es la afirmación central de esta especialización que tiene por fin el estudio y el tratamiento de los vasos arteriales y venosos utilizando procedimientos mínimamente inva-

dos comúnmente catéteres. Es una disciplina en pleno auge, cuyas novedades volverán a renovarse esta semana, cuando se realice en Buenos Aires el Congreso Internacional 2024 de la especialidad.

A través del cateterismo se logra evitar un daño en el músculo cardíaco, y eso redunda en una mejor condición de salud del paciente y en menores secuelas de discapacidad. Fernández, experto en carda **vivir 100 años**". El que habla es **sivos** con pequeños tubos llama- dioangiología intervencionista, ex- da una de las arterias inicialmen- sella totalmente son 2 meses".

presa que esta especialización comenzó solamente con diagnósticos y creció mucho durante los últimos 30 años.

"Inicialmente había que disecar una arteria como para poder ingresar. Abrir la piel y trabajar como si uno fuese un cirujano hasta encontrar la arteria. Hoy todos los procedimientos se realizan por pulsiones, con arterias muy pequeñitas. La mayoría de los procedimientos coronarios se realizan por pulsiones a nivel de la arteria radial o la arteria cubital, que están a nivel de la muñeca. De allí utilizamos un sistema de cuerdas como si fuesen rieles, por donde viajan los catéteres. Podemos ir directamente a cate para estudiarlas y luego para tratarlas", manifiesta.

Y profundiza: "El desarrollo siguió en la angioplastia y en dilatar los vasos por dentro y colocar stents. Luego se avanzó a la colocación de válvulas. Actualmente se están colocando tanto aórticas como mitrales por vía percutánea.

Fernández destaca que el riesgo de estos procedimientos es muy bajo: "Riesgo cero no existe, pero hablando de lo peor, que es la mortalidad, es menos del 1%. Distinto de otros procedimientos como la cirugía cardíaca, que ya hablamos de 8-10% de mortalidad, y con una estadía hospitalaria como mínimo de 5 días y hasta que el esternón Sociedad 33





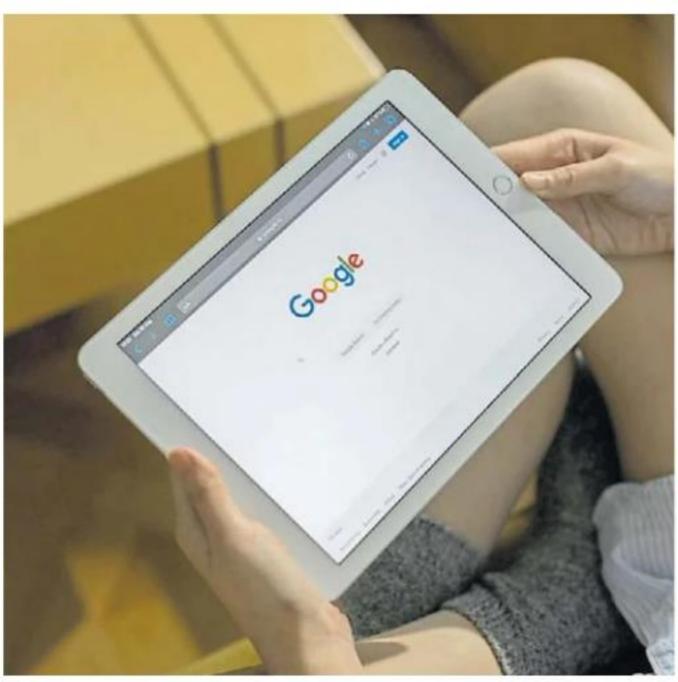

Sin competencia. El buscador aparece siempre como primera opción.

# Histórico fallo contra Google en EE.UU.: la culpan de haber violado leyes antimonopolio

Es la primera decisión de este tipo contra el gigante tecnológico. Afirman que pagó para ser el motor de búsqueda predeterminado en navegadores.

Un juez estadounidense falló que Google actuó ilegalmente para mantener un monopolio en las búsquedas en línea, según un informe publicado por *The New York Times*.

La decisión histórica, emitida ayer por el juez Amit Mehta del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, podría cambiar fundamentalmente la forma en que los gigantes tecnológicos operan en la era moderna de Internet.

En su fallo de 277 páginas, el juez Mehta declaró que Google abusó de su monopolio en el negocio de

### búsquedas.

El Departamento de Justicia y varios estados habían demandado al
gigante tecnológico de Mountain
View (California, Estados Unidos)
acusándola de consolidar ilegalmente su dominio pagando miles
de millones de dólares a empresas
como Apple y Samsung para que
Google manejara automáticamente
las consultas de búsqueda en sus
dispositivos y navegadores web.

"Google es un monopolio y actuó como tal para mantener su monopolio", sostuvo Mehta en su fallo.

Este fallo representa la victoria más significativa hasta la fecha para los reguladores estadounidenses que intentan controlar el poder de los gigantes tecnológicos. Es probable que influya en otras demandas antimonopolio contra Google, Apple, Amazon y los servicios de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).

Aunque el fallo no incluyó remedios específicos para el comportamiento de Google, el juez Mehta decidirá próximamente las medidas a tomar, lo que podría obligar a la compañía a cambiar su forma de operar o incluso a vender partes de su negocio.

El caso, que duró más de un año,

culminó en un juicio de 10 semanas el año pasado. El Departamento de Justicia y los estados demandaron a Google en 2020 por su dominio en las búsquedas en línea, que genera miles de millones en ganancias anuales. Según el Departamento de Justicia, el motor de búsqueda de Google realiza casi el 90% de las búsquedas web, una cifra negada por la tecnológica.

No obstante, Google gasta miles de millones de dólares anualmente para ser el motor de búsqueda predeterminado en navegadores como Safari de Apple y Firefox de Mozilla. En 2021, la compañía le pagó a Apple aproximadamente 18.000 millones de dólares por esta posición, según informó The New York Times.

El gobierno argumentó que al pagar miles de millones de dólares para ser el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos de consumo, Google había impedido que sus competidores alcanzaran la escala necesaria para competir.

Además, los acusó de monopolizar los anuncios dentro de los resultados de búsqueda, aumentando los precios más allá de lo que debería existir en un mercado libre.

El fallo del juez Mehta podría sentar un precedente para otras demandas antimonopolio del gobierno contra gigantes tecnológicos. Todas estas investigaciones comenzaron durante la administración de Donald Trump y se intensificó bajo el presidente Joe Biden.

El último fallo judicial importante sobre un caso antimonopolio tecnológico, la demanda del Departamento de Justicia contra Microsoft en la década de 1990, arrojó su propia sombra sobre los argumentos de Google. El juez Mehta presionó a los abogados para que explicaran cómo los detalles del caso contra Google encajaban en los precedentes legales.



EL VALOR DE LA PALABRA.



34 Sociedad





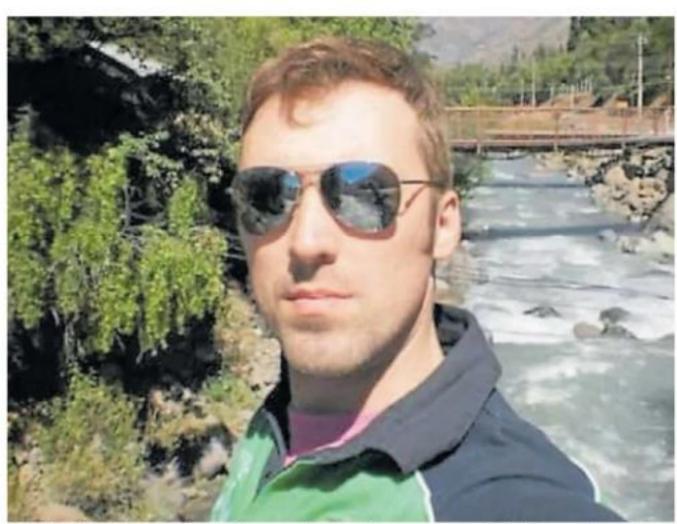

David Maldonado. Murió cuando el auto que manejaba fue embestido.

Lucas Guerrero tenía la licencia suspendida por atropellar a una persona a 144 km/h. Le dieron la condicional pero volvió a la cárcel por una nueva falta.

# Reclamo por un joven que mató al volante, quedó libre y volvió a exceder la velocidad

### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

En la medianoche del 5 de octubre de 2020, David Maldonado (43) conducía por Caballito mientras trabajaba como Uber llevando a un pasajero, Virginio López (29). En el cruce de Independencia y La Plata fue embestido por un Audi A4 conducido por Lucas Guerrero (27), quien iba a 144 kilómetros por hora sin haber respetado el semáforo en rojo. Producto del choque David murió, el pasajero fue herido y Guerrero terminó condenado a 5 años y 6 meses de prisión.

Hace apenas 3 meses que logró salir de la cárcel con el beneficio de la condicional y, aunque debía cumplir una inhabilitación para conducir por 10 años, el pasado

miércoles terminó detenido por la Policía de la Ciudad tras conducir con **exceso de velocidad** por Balvanera. Ahora se hizo lugar al pedido de la fiscalía y el juzgado le otorgó prisión preventiva hasta el juicio.

En diálogo con **Clarín**, Alexander Maldonado, hermano de la víctima de aquel choque de 2020, dijo: "**Era obvio que podía volver a pasar**. Cuando esto pasó, mi hermano andaba en un Chevrolet y él andaba en un Audi A4. No es un auto barato. Así que si salía nadie le iba a decir 'no vas a andar nunca más en auto'. **Iba a volver a manejar**".

La noche lluviosa del 5 de octubre el desenlace fatal **quedó registrado por las cámaras de seguridad**. Guerrero conducía por avenida Independencia. Desde el cruce con la calle Colombres circulaba a gran velocidad y sin respetar los semáforos. Las pericias indican que cuando cruzó Colombres **iba lanzado a 144 kilómetros por hora**, velocidad con la que llegó a avenida La Plata.

En la intersección de ambas avenidas se encontró con el semáforo en rojo. **Pero no se detuvo**. Así embistió el auto en el que viajaba Maldonado, que falleció en el acto, según explica Alexander. López, el pasajero, sufrió traumatismo en el cráneo y fracturas en la cara, en uno de sus brazos y en la pierna.

"El golpe fue tan fuerte que **el Au- di lo arrastró como 30 o 40 metros**.

Después del choque, llegaron los bomberos y tuvieron que sacar a mi hermano rompiendo el techo del auto, ya que era la única forma", cuenta.

Alexander recuerda que su madre y él no se enteraron de lo acontecido hasta las 17 de ese 5 de octubre: "No fue directamente por la policía, en realidad nos habló un vecino de mi hermano. Él se contactó conmigo y yo con otro vecino que me contó y me dio los datos de la comisaría. Como mi hermano figuraba con otra dirección tampoco tenían datos de nadie y él vivía solo".

David, que vivía en Tristán Suárez, trabajaba como Uber desde hacía 6 años y su familia era de origen humilde, trabajadora.

"La verdad que (Guerrero) venía a exceso de velocidad. Durante el juicio el abogado de él dijo que no fue que andaba a velocidad porque quería, sino porque lo venían persiguiendo, que le quisieron robar, que tenía miedo. Bueno, era mentira eso. Estaba de testigo la policía diciendo mediante los videos a qué velocidad venía", señala Alexander.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 no dieron crédito a la versión de la defensa de Guerrero y concluyeron que actuó a su "libre voluntad".

El juicio se extendió aproximadamente durante un año. La madre de David, Beatriz, fue querellante. Recién en 2021, el Tribunal condenó al conductor a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por "homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, ambos agravados por conducción imprudente de un vehículo automotor y por haber circulado en exceso de velocidad y violando las señalizaciones lumínicas".

El 5 de marzo pasado había sido beneficiado con libertad condicional hasta el vencimiento definitivo de la pena que se le impuso, el 4 de abril de 2026.

"Ya sabíamos que iba a salir antes. Hablamos con el abogado para que no le den la condicional, pero no se pudo hacer. Habrán puesto plata encima, supongo. Por lo que tenía entendido ellos sí son de plata y nosotros no. Le dieron muy pocos años, pero el abogado que teníamos nos dijo que anteriormente había habido un accidente parecido y también fue la misma condena, no fueron más de 6 años", explica el hermano de la víctima.

El 31 de julio pasado, en horas de la madrugada, un Fiat Cronos eludió de forma imprudente un control policial de personal de la Comisaría Vecinal 3A en Boulogne Sur Mer y Tucumán y se dio a la fuga. Tras una persecución lograron alcanzar al auto que iba a gran velocidad. El conductor se tornó hostil, insultando y amenazando a los policías.

La sorpresa llegó cuando lo identificaron: descubrieron que era la misma persona que había sido condenada en 2021 por el homicidio de David Maldonado y las lesiones a Virginio López. Por la gravedad de la situación intervino la División Investigaciones Especiales.

De inmediato se le dio aviso a la Unidad Fiscal Este, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso la detención del imputado. El viernes la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad pidió la prisión preventiva hasta la celebración del juicio.

### Más noticias del día

Insólito accidente en Retiro

### Un micro se quedó sin frenos y chocó a otro

Un insólito accidente tuvo lugar el domingo a la noche en la terminal de micro de Retiro. Un micro de larga distancia se quedó sin frenos y chocó a otro cerca de la plataforma donde ascienden y descienden los pasajeros. Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, hubo 17 heridos que fueron asistidos en el lugar, por golpes o cortes menores. Ninguno debió ser hospitalizado.



Accidente. En la terminal.

En Buenos Aires

#### Encuentro sobre turismo urbano

Agentes de viajes, arquitectos, estudiantes y público en general podrán participar del 7° Encuentro Internacional Turismo Urbano BA 2024, Ruta Argentina del Art Nouveau. Será el 8 de agosto, de 15 a 1830, en el Auditorio Edificio CAME, 25 de Mayo 457, CABA. Inscripción sin cargo en: eventbrite aanba. Más información en arte@aanba.com.ar.

Vacunación en Córdoba

### Compran 150 mil dosis contra el dengue

en geneel 7° EnTurisuta Aruta Será
AME, 25
coriptbrite
on en arel 20 gobierno de Córdoba anunció ayer la compra de 150 mil
vacunas contra el dengue. Las
dosis estarán destinadas a la
protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad
con un cuadro grave, requiriendo internación de más de
24 horas y cuya edad esté entre
los 15 y 59 años.

Sociedad CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 35

# Un carnicero y su hijo mago, presos por un crimen en Zárate

Franco Russo (28) fue a buscar a Miguel Ángel Pereyra (67) y su hijo Julián (35) tras una discusión para que bajaran la música. El padre le pegó 3 tiros.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

Franco Russo (28) vivía con su mamá y con su hermana Andrea. Tenía un local de venta y reparación de maquinarias para jardinería y construcción. Hacía poco había perdido a su papá y el sábado caminó las dos cuadras que separan su negocio con la casa de su novia, que vive en Belgrano al 1500. Justo en frente, en la casa de Julian Pereyra (35), terminaría asesinado.

Pereyra era conocido como "El mago Julián", hacía shows en cumpleaños infantiles y hasta en eventos públicos. También era conocido por los vecinos de la cuadra por los ruidos molestos, la música fuerte y los disturbios por la noche.

El sábado por la mañana no fue la excepción: la novia de Russo fue a reclamarle que bajara el volumen y tuvieron una discusión durante las primeras horas del día. Padre e hijo regresaron a recriminarle por las quejas "constantes" y también discutieron.

La joven le contó a su novio lo que había ocurrido y él decidió enfrentarlos. Primero buscó a Julián, tocó el timbre pero no vio su auto y decidió insistir en la casa de su padre, Miguel Ángel Pereyra (67) un



Miguel Ángel y Julián. Ya habían tenido varias discusiones con vecinos por los constantes ruidos molestos.

carnicero que vive hace años en el barrio. Tampoco lo encontró.

Russo esperó hasta que regresaron juntos a la casa de Belgrano al 1500. No bien estacionaron el Volkswagen Golf blanco Russo arremetió contra los Pereyra. Primero bajó Miguel Ángel que recibió los primeros golpes. Julián intentó esconderse detrás del auto pero enseguida intervino. Su papá cayó al suelo mientras el comerciante lo golpeaba. Esos segundos fueron los que usó Miguel Ángel para levantarse del suelo y sacar un arma que tenía escondida. Para los investigadores, los Pereyra sabían que Russo los estaba buscando y por eso Miguel estaba armado.

Lo cierto es que en medio del forcejeo el hombre disparó cuatro veces. Tres de esas balas impactaron en Franco Russo, que murió allí. La discusión y el crimen quedaron filmadas por las cámaras de seguridad de un vecino.

Según el resultado de la autopsia, al que tuvo acceso Clarín, Franco Russo recibió tres disparos: uno en el hombro izquierdo, otro en la axila y un tercero en el pecho.

Padre e hijo subieron rápidamente al auto para escapar mientras Russo logró caminar, levantarse la remera y buscar las heridas.

Otro vecino, testigo, intentó detenerlos para que no escaparan. Los insultó y les arrojó una linga con un candado que fue clave para encontrarlos. El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin difundió una foto del auto.

Padre e hijo huyeron por la Ruta 143 en sentido a la Panamericana y de ahí hasta la Capital. Miguel Ángel se entregó horas después en la Comisaría 1° de Zárate y confesó el crimen para proteger a su hijo. Es-

### Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de un vecino.

taba solo, sin el arma ni el celular.

Poco después, la Bonaerense encontró a "El mago Julián" en la casa de un familiar y quedó detenido a las 21. La fiscal Andrea Palacios pidió la aprehensión que el Juzgado de Garantías convirtió en prisión preventiva. Miguel Angel Pereyra quedó imputado por homicidio. Su hijo Julian, por instigador.

"Que se pudran en la cárcel como las ratas que son", publicó una amiga de la víctima en redes sociales. "El mago Julián te hace un show un domingo y el sábado mata a una persona", posteó otro. ■

### Loan: citan a declarar a la familia y se diluye la pista colombiana

POSADAS, CORRESPONSAL **Ernesto Azarkevich** 

misiones@clarin.com

Por primera vez desde que la Justicia Federal se hizo cargo de la investigación de la desaparición de Loan Peña en 9 de Julio, Corrientes, los padres y hermanos mayores del nene pasarán por el despacho de la jueza Cristina Pozzer Penzo para declarar como testigos.

Las audiencias están previstas para mañana y pasado. La abuela Catalina Peña (86) fue convocada para el viernes.

La citación se conoció en las últimas horas, cuando la pista de la posible presencia del nene en Barranquilla, Colombia, comienza a diluirse, pese a la expectativa que había generado en la familia. "Para mí es ción de Diego y Vicenta Luque, que que la abuela Catalina Peña declare

Loan", había dicho su mamá. Los hermanos del chico, también.

Fernando Burlando, el representante de la familia, admitió que recibió una segunda imagen del chico y sostuvo: "No lo veo para nada parecido". Sin embargo, aclaró que hay que continuar investigando, motivo por el cual se dio intervención al organismo de lucha contra la trata de personas de Colombia.

Pozzer Penzo, en tanto, avanza con la recolección de testimoniales. Tras ordenar el secuestro y peritaje del teléfono celular de uno de los hermanos de Loan, ahora dispuso que pasen a declarar.

Además de la Cámara Gesell para los chicos que acompañar a Loan al naranjal el 13 de junio, las audiencias arrancan hoy con la declarason de 9 de Julio.

Diego sería uno de los que estuvo en el momento que Laudelina Peña (45) sacó de un lodazal la zapatilla izquierda de Loan, el viernes 14 de junio por la tarde.

El miércoles los primeros en hablar ante la jueza serán José Mariano Peña (56) y luego su esposa, María Luisa Noguera (46), los padres de Loan. Para esa jornada también está previsto que declaren tres hermanos del chico: Alfredo (24), César (20) y Fernando (17).

El jueves a la mañana será el turno de Mariano (26), José Omar (25) y Cristian Ramón (23). Es decir, solo quedó excluida de esta convocatoria la única hermana de Loan, que tiene 11 años.

Desde el Juzgado dispusieron



Reclamo. José Mariano Peña, el papá de Loan, deberá declarar.

el viernes a la mañana si los médicos consideran que está en condiciones. Esa audiencia estaba prevista para el viernes pasado y se iba a hacer en forma remota, pero la jueza postergó la testimonial y decidió que la anciana sea trasladada a Goya para hablar sobre el almuerzo que organizó en su casa ese 13 de junio y las circunstancias en que desapareció su nieto.

El mismo día declarará el inten- pitán Carlos Pérez (62), Paula. ■

dente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde (51), quien en su momento deslizó que la ruta 123 era utilizada por el narcotráfico.

Otra de las citadas es Juana Ofelia Acosta (66), amiga de María Victoria Caillava (52), una de las detenidas.

También la hermana de Bernardino Antonio Benítez (37), Ana Isabel (34). Y una de las hijas del ex ca-

### Deportes

**Fútbol local** 

# Fuerte mensaje de Gallardo: "Tenemos que recuperar un espíritu de club, un espíritu de equipo"

Arrancó su segundo ciclo en el club. Lo recibieron dirigentes y ex jugadores. Aprovechó el acto de presentación para marcar el camino a seguir y por la tarde dirigió la primera práctica.

River

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

Revolución en el Monumental. Es el día MG. Regresó el ídolo.

Marcelo Gallardo entró con su auto por el portón de Udaondo a las 10 de la mañana. Y al mediodía exacto vestido con un saco, pantalón de vestir y zapatos negros y una camisa blanca, asomó en la terraza de la platea San Martín. Pasada la fiesta, a la tarde dirigió su primera práctica.

La bienvenida fue con bombos y platillos. Literal. A los costados del pasillo armado, la Subcomisión del Hincha desplegaron banderas, hicieron sonar los bombos y cantaron para recibir al líder. "Ese es el Muñeco Gallardo que volvió a River para ser campeón".

Sonreía tímidamente Gallardo mientras caminaba acompañado por Jorge Brito rumbo al salón, decorado para la ocasión.

Lo aguardaban el resto de los dirigentes, el ex presidente Rodolfo D'Onofrio, glorias del club como el Beto Alonso, el Pato Fillol, Oscar Ruggeri, el Chori Domínguez, Hernán Díaz, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio (los últimos dos integrantes de la secretaría técnica). También estaba su mujer, Geraldine La Rosa. Faltaba su padre, por cuestiones de salud. "Siempre está en mi corazón y pronto lo tendremos en los pasillos", dijo. Lo esperaba un escenario con los 14 trofeos que ganó en su primer ciclo (siete nacionales y siete internacionales), entre ellos dos Copa Libertadores y una leyenda "Esta historia continúa".

Gallardo está de nuevo en su hogar. "No hace mucho que me fui pero parece que nunca me fui; me siento muy en casa" fueron sus primeras palabras.

El presidente Brito le dio la bienvenida y enseguida le dio el micrófono al *Muñeco*, quien se hizo dueño del estrado y empezó a contar las "sensaciones encontradas" que vive por estas horas.

"Tengo mucho para decir y quiero ser breve. Lo primero que siento
en este momento es mucha emoción. Tiene que ver con sentimientos encontrados. No hace mucho
que me fui pero parece que nunca
me fui. Volver a recorrer los pasillos y el mundo River me hace sentir en casa y eso me reconforta y

me da felicidad", expresó Gallardo en sus primeras palabras como técnicos del club. Y agregó: "Estoy en el lugar al que pertenezco".

Y siguió: "Lo primero que tenemos que generar en estos primeros días es recuperar un espíritu de club y de equipo con el deseo de seguir construyendo. Estaremos con nuestro cuerpo técnico al cien por ciento. Si nos va bien, todos vamos a ser felices". Y le agradeció a su padre, "que no puede estar pero lo llevo en el corazón y ya va a poder estar acá".

Después de sus primeras frases, se abrió el juego a algunas preguntas, las que Gallardo fue respondiendo una a una, y a través de esas respuestas dejó en claro que el gran objetivo será la Copa Libertadores.

"Esa es la expectativa de todos. Ya vienen los cruces directos, algo que obviamente nos estimula y hay que prepararse. La Copa tiene esas cosas de que no podés llegar mal a un partido porque podés pasarla mal. Y a partir de ahora creo que tenemos que pensar primero en recuperar la respuesta de un equipo que tiene que volver a crecer, a sentirse confiado y empezar a jugar partidos importantes como lo va a empezar a hacer la semana próxima. No tenemos que perder de vista el partido de Huracán el sábado próximo, que va a ser una buena medida para afrontar los octavos de final de Copa Libertadores", afirmó el Muñeco.

Y agregó: "Sé que la Libertadores es lo que genera, vamos a hacer todo lo posible para poder jugar esta instancia con muchísima decisión, haciendo los méritos futbolísticos necesarios para poder ir avanzando



Nueva era. Gallardo con Biscay y Buján a su lado y parte del resto del cuerpo técnico que lo acompañará en su retorno a River tras casi dos años de ausencia. MARCELO CARROLL

y, por supuesto, tener la ilusión de ganarla. Es la ilusión que tienen todos los hinchas, así lo demuestran por todos lados".

Después, se extendió en contar lo que le pasó este tiempo fuera de River. "Haberme ido, haber salido, haber estado durante un año de mi vida afuera, donde hice un reacondicionamiento personal con lo que tiene que ser la renovación de energías y recuperar espacios personales de mi vida, me hizo reflexionar sobre un montón de cosas. Y una de ellas fue, dije, que si tengo que volver alguna vez, tengo que volver con las energías al 100% para seguir dando lo mejor de mí y que eso sea lo mejor para River. Así que bueno, un poco eso lo que me pasó durante el último año y pico que estuve afuera".

"Es un privilegio enorme estar en el corazón de los hinchas. Así me lo han demostrado a lo largo de toda mi carrera. También me lo han hecho sentir en este año y medio. Y eso quiero retribuírselos de todo corazón. Claramente como principal medida, tratando de que ellos se sientan identificados con el equipo. Que el equipo juegue como el hincha siente que tiene que jugar", afirmó el Muñeco.

La presentación se fue cerrando con os papelitos de colores por el aire. Los cánticos de los hinchas y ese "Muñeeecoo, Muñeeecooo" que atronó en la sala, la foto con su cuerpo técnico, los saludos y abrazos, la camiseta de River en sus manos.

### LA OPINIÓN DE D'ONOFRIO

### Tiene una capacidad tan grande que es el CEO del fútbol de River

Como todos los hinchas de River, siento una enorme felicidad y alegría porque Marcelo ha vuelto al club. Y ahora lo más importante es que los dirigentes, con el presidente a la cabeza, el cuerpo técnico y los jugadores, con Gallardo, los socios e hinchas, todos estemos unidos, muy unidos. Esa es la manera. Yo lo aprendí en mis años acá, que cuando vos ponés toda la energía no hace falta tener el suéter rojo. Gallardo tiene un gran amor por River y una capacidad tan grande, tan inmensa, que un día dije, bueno es el CEO del fútbol del club. Yo como presidente de una compañía si tengo un CEO o un gerente general como Gallardo lo respeto y lo banco a muerte. Es lo que yo haría. Pero ahora yo voy a estar acompañando como hincha en cada partido como local. De visitante es para los directivos. A los hinchas les digo también que acompañemos, que tengamos fe, yo tengo una fe enorme. Y Gallardo puede lograr unos cambios tremendos.

# Javier Sodero, la cara más conocida del nuevo cuerpo técnico

Fue compañero cuando el Muñeco iniciaba su carrera de jugador en el club. Siguen Biscay y Buján como ayudantes y los preparadores físicos Dolce y Gamalero.

Javier Sodero como entrenador de arqueros es la novedad más destacada del nuevo cuerpo técnico. Sodero fue compañero de Gallardo en los inicios del Muñeco como futbolista.

Continuarán Matías Biscay y
Hernán Buján, como ayudantes
principales, los preparadores físicos Pablo Dolce y Diego Gamalero, el videoanalista Nahuel Hidalgo, el asistente personal Mariano Barnao, quien estará a cargo de la logística, y el jefe de
prensa, Matías Ghirlanda, Como kinesiólogos volverán Jorge y Franco Bombicino. Además, en el día a día colaborarán
con ellos otros especialistas que
ya estuvieron en la primera etapa y son empleados del club:
Sandra Rossi y Mariela Arangio

estarán a cargo de la neurociencia, Pablo Nigro como psicólogo y Marcelo Pudelka como nutricionista.

Entre los nuevos se suman Nicolás Gómez como preparador físico (era de la Reserva) y Alejandro Albornoz, quien junto a Hidalgo será videonalista y los médicos Fernando Macías y Cristian Verdier.

A diferencia de la etapa anterior, en el cuerpo técnico ya no están

### LA VUELTA DE PEZZELLA

Es primer refuerzo de Gallardo. Germán Pezzella pasó la revisión médica y firmó contrato. Vuelve del Betis y llega a reforzar la defensa al frustrarse la compra de Valentín Gómez César Zinelli, (era entrenador de arqueros, videonalista y ayudante del preparador físico), quien se fue al exterior. El profe Marcelo Tulbovitz, hoy trabajando en Uruguay y Pedro Hansing, que era médico del club pero se fue a principios de años de la institución.

"El miércoles me dijo que había un espacio vacante como entrenador de arqueros, '¿querés acompañarme?', me preguntó. Imaginate, 'tengo los guantes puestos, ya estoy', le dije", contó Sodero. "El viernes nos reunimos de nuevo con todo el cuerpo técnico. Ahí sí ya bajó directivas de trabajo Marcelo. El domingo estuvimos viendo el partido todos juntos, sufriendo un poco porque no pudimos ganar. Ahora estamos con más expectativas que antes". contó el ex arquero de River.



Bienvenida. El Muñeco llega a Núñez para su presentación oficial como nuevo técnico. MARCELO CARROLL



### San Lorenzo y Vélez, por la Copa Argentina en Avellaneda

Se calientan los octavos de final de la Copa Argentina con un duelo que tendrá todos los condimentos entre San Lorenzo y Vélez, desde las 21.10 en la cancha de Independiente y con el arbitraje de Fernando Rapallini (televisa TyC Sports). Con un marco ideal con ambas hinchadas, habrá un fuerte operativo de seguridad con 800 efectivos de seguridad entre policía bonaerense y agentes privados.

Los dos están invictos en lo que va del semestre, es cierto, pero el equipo de Liniers goza de un presente arrasador ya que ganó los cuatro encuentros que disputó tras el receso. El Vélez de Gustavo Quinteros está peleando el campeonato de la Liga Profesional y quiere seguir avanzando en esta Copa nacional que aún no tiene en sus vitrinas. El DT del Fortín planea mantener la formación.

Por su parte, Leandro Romagnoli pone sus fichas en esta competencia que tampoco pudo ganar nunca el *Ciclón*. Por eso va con lo mejor y buscará aceitar el once que jugó ante el Rojo para que los refuerzos recuperen el ritmo futbolístico que perdieron por la tardanza en sus habilitaciones.

Las puertas del estadio abrirán dos horas antes. La parcialidad de San Lorenzo ocupará la Tribuna Santoro y la Platea Erico, mientras que la de Vélez estará en la Pavoni y la Platea Bochini. El ganador esperará por el vencedor de la llave entre Independiente y Godoy Cruz.

| San Lorenzo        | Vélez              |
|--------------------|--------------------|
| Facundo Altamirano | Tomás Marchiori    |
| Nicolás Tripichio  | Tomás Guidara      |
| Jhohan Romaña      | Patricio Pernicone |
| Gastón Campi       | Valentín Gómez     |
| Malcom Braida      | Elías Gómez        |
| Iván Leguizamón    | Christian Ordonez  |
| Eric Remedi        | Agustín Bouzat     |
| Elian Irala        | Francisco Pizzini  |
| Matías Reali       | Claudio Aquino     |
| Alexis Cuello      | Thiago Fernández   |
| Andrés Vombergar   | Braian Romero      |
| DT: L. Romagnoli   | DT: G. Quinteros   |

Cancha: Independiente Arbitro: Fernando Rapallini



38 Deportes

### Liga Profesional de Fútbol

# Ya no es sorpresa: en el Bajo Flores, Riestra tiene su gran fortaleza

Tercer triunfo seguido como local. Su nueva víctima fue Central Córdoba, en un duelo clave por la permanencia.

Deportivo Riestra hizo de su estadio en Bajo Flores una fortaleza. Su nueva víctima fue Central Córdoba de Santiago del Estero, gracias a un solitario gol de Jonathan Herrera, que además de significar un duelo clave por la permanencia, le permitió sumar su **tercer éxito consecutivo como local**. Durante su primera temporada en la LPF, entre otros, en su particular hogar ya habían caído Independiente, San Lorenzo, River y Argentinos.

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani se volvió fuerte defensivamente, de hecho, en esos tres encuentros que ganó en su cancha no le pudieron convertir tantos. El resto, por ahora, lo resuelve el Sultán Herrera, que siempre juega al borde de la última línea rival, para pescar las pelotas que van al espacio.

De hecho, así vino el gol ante el Ferroviario -que tuvo el debut en el banco de suplentes de Omar De



Jonathan Herrera. La carta de gol de Riestra: lleva 6 en la temporada.

Felippe-, después de un pelotazo de Sansotre en el que el delantero quedó cara a cara con Ingolotti, que había sido la figura hasta el momento pero nada pudo hacer con su definición cruzada, que significó su sexto gol en la temporada. Central Córdoba tomó el protagonismo en el segundo tiempo, pero su impericia en la finalización no

ARMÁ YA TU EQUIPO

le permitió el empate. La más clara temporada. fue un cabezazo de Barrios, solo en é el protagoel punto penal, quien la tiró afuera. Lo pudo haber liquidado el local también, pero el travesaño se lo

**ESTE JUEVES** 

ARMÁ TU EQUIPO

Riestra

I Ignacio Arce

5 Pedro Ramírez

3 N. Caro Torres

8 Milton Céliz

19 Jonathan Goya

10 Gonzalo Bravo

7 Antony Alonso

DT: Alejandro Orfila

En detalle

Casermeiro.

9 Jonathan Herrera 8

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Bueno

Cambios: ST, 17m Brian Sánchez (5) por

30m Gustavo Fernández por Alonso y

41m Walter Rodríguez por Sayavedra y

Amonestados: Nicolás Caro Torres, Sayavedra, Céliz, Cabrera, Valdez y

Bravo; 25m Matías Benítez (4) por Abascia;

Jonathan Goitia por Céliz; 34m Luis Miguel

Angulo por Godoy y Nicolás Quagliata por Atencio; 39m Yuti Casermeiro por Cabrera;

**ARBITRO:** Leandro Rey Hilfer

Cancha: Deportivo Riestra.

Cristian Paz por Herrera.

Gol: PT, 39m Jonathan Herrera.

15 Nicolás Sansotre 6

40 Alan Barrionuevo 6

28 Rodrigo Sayavedra 6

Y EMPEZÁ A JUGAR

Central

Córdoba

1 Luis Ingolotti

13 Rafael Barrios

2 Lucas Abascia

15 Yonatthan Rak

5 Kevin Vázguez

10 Elías Cabrera

11 Matías Godoy

9 Lucas Varaldo

DT: Omar De Felippe

6 Sebastián Valdez 5

24 Santiago Laquidaín 5

8 Rodrigo Atencio 4

**ARRANCA** 

POSICIONES

#### Liga Profesional

Pts. J. G. E. P. GE Gc. DIF.

| -44              |    | - |   | - |   |    |    |     |
|------------------|----|---|---|---|---|----|----|-----|
| Huracán          | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3  | +7  |
| Unión            | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8  | 4  | +5  |
| Racing           | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8  | +9  |
| Vélez            | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6  | +8  |
| Talleres         | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4  |
| Atl. Tucumán     | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7  | +3  |
| Estudiantes      | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7  | +6  |
| Instituto        | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7  | +4  |
| Lanús            | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1  |
| Belgrano         | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0   |
| River            | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8  | +5  |
| Ind. Rivadavia   | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6  | 4  | +2  |
| Boca             | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7  | +4  |
| Rosario Central  | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2  |
| Riestra          | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8  | 9  | -1  |
| Argentinos       | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8  | 12 | -4  |
| Platense         | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8  | 9  | -1  |
| Sarmiento        | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8  | 9  | -1  |
| Newell's         | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6  | 10 | -4  |
| Gimnasia         | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1  |
| Tigre            | 9  | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5  |
| Banfield         | 9  | 9 | 2 | 3 | 4 | 7  | 12 | -5  |
| Independiente    | 8  | 9 | 1 | 5 | 3 | 5  | 9  | -4  |
| San Lorenzo      | 7  | 8 | 1 | 4 | 3 | 5  | 7  | -2  |
| Godoy Cruz*      | 6  | 8 | 2 | 3 | 3 | 5  | 8  | -3  |
| Barracas Central | 6  | 9 | 1 | 3 | 5 | 4  | 11 | -7  |
| Def. y Justicia  | 5  | 9 | 0 | 5 | 4 | 7  | 15 | -8  |
| Central Córdoba  | 1  | 9 | 0 | 1 | 8 | 7  | 21 | -14 |
| + Cala danas ata |    |   |   |   |   |    |    |     |

negó al ingresado Goitia.

**ARRANCA GRAN DT** 

Riestra suma en Bajo Flores y se aleja, mientras que el *Ferroviario* sigue en un tobogán que cada vez se vuelve más peligroso.■

\* Se le descontaron tres puntos por incidentes.

# Sanguinetti resistió y Banfield volvió a ganar de visitante

Lunes negro, crash de las bolsas a nivel mundial, pero en Vicente López, Banfield se quedó con la ganancia. Es cierto que Platense hizo la mayor inversión, pero el conjunto verdiblanco evitó el colapso con la firmeza de su arquero y los centrales. En consecuencia, sus acciones subieron en la tabla de promedios con tres puntos que valen oro y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas en condición de visitante.

Bastó que se soltara Gerónimo Rivera, fresco y encarador, para que Bruno Sepúlveda quedara mano a mano con Juan Pablo Cozzani y definiera con olfato goleador.

Y el gol marcó la diferencia entre uno y otro, no sólo en el resultado. Mientras el "9" de Banfield acertó en la única situación que tuvo, Mateo Pellegrino no logró capitalizar en el arco de Facundo Sanguinetti todo lo que produjo. Pellegrino tuvo cuatro situaciones de gol: un remate de zurda que tapó Facundo Sanguinetti con las uñas de sus dedos, dos pelotas que se le fueron largas y permitieron el control del arquero y un centro que bajó con el pecho, pero definió con tan alto que la pelota terminó en la General Paz.

Munúa entendió que tenía que hacer el cambio y sacó a Insúa, ya amonestado y perdonado por Ariel Penel. Platense se hizo cargo de la responsabilidad, pero le costó demasiado preocupar a Sanguinetti porque no sobraba talento en el medio. Hubo un tiro libre de Mainero que tapó Sanguinetti y los entrenadores locales patearon el tablero con tres variantes, puesto por puesto, que no modificaron nada.

Y la última pelota quedó entre los guantes de Sanguinetti, síntoma de la seguridad del arquero y la carencia de ideas de Platense.■

| EL JUEVES EMPEZÁS A COMPETIR  Consultar reglamento en grandt.com.ar |   |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Platense                                                            | Ī | Banfield             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                   |   | 1                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 Juan Pablo Cozzan                                                | 5 | 1 F. Sanguinetti     | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 B. Barros Schelotto                                               | 5 | 6 Guillermo Enrique  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Ignacio Vázquez                                                  | 5 | 4 Alejandro Maciel   | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Gastón Suso                                                       | 6 | 3 Nicolás Hernández  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 Agustin Quiroga                                                  | 5 | 33 Emanuel Insúa     | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Guido Mainero                                                     | 5 | 32 Yonatan Rodríguez | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Carlos Villalba                                                   | 5 | 22 Juan Álvarez      | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Fernando Juárez                                                   | 6 | 8 Jesús Soraire      | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 Lucas Ocampo                                                      | 4 | 11 Ignacio Rodríguez | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 Augusto Lotti                                                    | 4 | 7 Gerónimo Rívera    | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Mateo Pellegrino                                                  | 5 | 9 Bruno Sepúlveda    | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| OT: F. Orsi-S. Gómez                                                | - | DT: Gustavo Munúa    |   |  |  |  |  |  |  |  |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Regular ARBITRO: Ariel Penel 4

En detalle

Cancha: Platense.
Gol: PT, 10m Sepúlveda.
Cambios: ST, Franco Minerva (5) por
Ocampo y Ezequiel Bonifacio (5) por Insúa,
14m Cristian Núñez (5) por Rivera, 24m Iván
Gómez (4) por Villalba, Ronaldo Martínez
(5) por Lotti y Sasha Marcich (5) por
Quiroga, 40m Gabriel Aranda por
Sepúlveda y Mauricio Roldán por Yonatan
Rodríguez, 41m Lisandro Montenegro por
Bautista Barros Schelotto, 45m (+5) Braian
Galván por Ignacio Rodríguez
Amonestados: Insúa, Núñez, Yonatan
Rodríguez, Bonifacio, Hernández.

## Central festejó en La Plata

En el primer partido tras el alejamiento de Miguel Ángel Russo, en el debut como interino de Matías Lequi y en la previa del clásico con Newell's, Central venció 1-0 a Gimnasia en La Plata con gol de O'Connor y volvió al triunfo tras dos caídas al hilo. El Lobo no levanta cabeza tras la reanudación y sufrió su cuarta derrota al hilo.

La primera etapa fue para el olvido. En contraste, la parte final tuvo muchas más emociones y el único gol.

Primero, hubo un penal por agarrón de Morales a Ruben no cobrado. Después, fue el momento del Lobo pero se encontró con un gigante Fatura Broun. En el ida y vuelta, acertó Central: Campaz alargó para Copetti, quien envió un centro atrás para O'Connor, quien definió de derecha y contó con la complicidad de Ledesma.

| Consultar reglament  | to er | grandt.com.ar        |   |
|----------------------|-------|----------------------|---|
| Gimnasia             |       | Rosario Centra       | ı |
| 0                    |       | 1                    |   |
| 13 Marcos Ledesma    | 5     | 1 Jorge Broun        | 7 |
| 35 Juan Cortazzo     | 6     | 32 Emanuel Coronel   | 6 |
| 4 Leonardo Morales   | 5     | 15 Facundo Mallo     | 5 |
| 20 Yonathan Cabral   | 5     | 2 Carlos Quintana    | 6 |
| 15 Juan Pintado      | 5     | 3 Agustín Sandez     | 5 |
| 19 Lucas Castro      | 5     | 5 Franco Ibarra      | 6 |
| 36 Nicolás Garayalde | 6     | 16 Mauricio Martinez | 5 |
| 18 Nicolás Colazo    | 5     | 22 Lautaro Giaccone  | 5 |
| 11 David Salazar     | 5     | 8 Jonathan Gómez     | 5 |
| 30 Rodrigo Castillo  | 6     | 13 Jaminton Campaz   | 6 |
| 7 B. Domínguez       | 6     | 9 Marco Ruben        | 5 |
| DT: Marcelo Méndez   |       | DT: Matías Lequi     |   |

Cancha: Gimnasia, La Plata.

Gol: ST, 33m O'Connor.

Cambios: ST, 14m Valentín Rodríguez (6)
por Colazo, 19m Enzo Copetti (6) por
Giaccone, 26m Tomás O'Connor por
Martínez, Kevin Ortiz por Gómez, 29m
Juan Cruz Esquivel por Salazar, 36m Alan
Rodríguez por Campaz, Agustín Módica
por Ruben, 42m Santino Primante por

Amonestados: Castillo y O'Connor. Expusado: ST, 39m Esquivel.

ARBITRO: Sebastián Zunino

En detalle

**Deportes** 39 CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### Fútbol internacional / Juegos Olímpicos

# Julián Alvarez está a un paso del Atlético por 80 millones de euros

Será la venta más cara en la historia del Manchester City. El Araña busca más continuidad y en Madrid lo esperan Simeone, De Paul, Molina y Correa.

El pase de Julián Álvarez al Atlético de Madrid de Diego Simeone está a un pasito de concretarse. De palabra todo avanza velozmente y en cuestión de horas podría quedar todo oficialmente sellado. El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 que recientemente participó de los Juegos Olímpicos junto al Sub 23, se convertirá, de no mediar inconvenientes en el intercambio de documentación, en la venta más cara de la historia de Manchester City: la operación ronda los 80 millones de euros contando los bonus por objetivos.

Un cambio de aire se veía venir para el Araña de Calchín. Desde antes de la Copa América que el combinado de Lionel Scaloni volvió a ganar en Estados Unidos ya corrían las versiones sobre una posible salida suya del club inglés. Motivos hay varios: por un lado la búsqueda de continuidad como titular y por el otro una cuestión familiar que pesó a la hora de decidir.

Para Pep Guardiola, ÁAlvarez no es considerado uno de sus titulares y el argentino, de hecho, viene por detrás del implacable noruego Erling Haaland. En total, Julián disputó 102 encuentros, con 36 goles y 18 asistencias en la Premier Lea-



Adiós Premier League. Julián Álvarez se despide del Manchester City, donde ganó seis títulos. EFE

gue. Ganó dos títulos de liga, una FA Cup, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA.

El Cholo insistió por él y fue clave para llegar a estar muy cerca de

concretar la negociación. Pero otro factor vital fue que Chelsea compra al español Samuel Omorodion al Colchonero en 45 millones de euros. Con este dinero, el Aletiaceleró con todo por Álvarez y pagará en total unos 80 millones de la moneda europea si es que se cumplen algunos objetivos deportivos que figurarán en el contrato de la transferencia.

Julián será compañero de

Nahuel Molina, Ángel Correa y Rodrigo De Paul, conocidos de la Selección. Con ellos levantó la Copa del Mundo. Irá a un Atlético que le asegurará titularidad, que es uno de sus deseos. Además, el hecho de que su familia debiera mudarse recientemente a España puesto que ya tenían vencido el permiso de residencia en Inglaterra, también resultó determinante.

Será un contrato de 5 años con ingresos suculentos (iguala la mejora salarial que le proponía el City), que, a su vez, contará con la totalidad de los derechos de imagen para el futbolista, cuando en Manchester se repartían 75 por ciento para el atacante y 25 por ciento para el club.

Así, Simeone tendrá al goleador que buscaba, y Julián tendrá la continuidad tan anhelada desde que se fue de River. Desde Francia incluso había dejado en claro en charla con Clarín que, como todo jugador, le molestaba quedarse en el banco en compromisos cruciales: "He jugado mucho la temporada pasada, aunque por ahí a uno le jode estar afuera en partidos importantes porque siempre quiero jugar para ayudar al equipo desde adentro de la cancha. En Manchester City me siento muy bien, pero veremos después de los Juegos. Primero, si puedo, me tomaré unos días de vacaciones. Luego se definirá", explicó.

Esto había generado la cortante respuesta de Guardiola cuando le consultaron por los dichos de su jugador: "Leí que va a pensarlo. Ok, que lo piense. Y, luego de ello, nos informará lo que quiere hacer". Lo cierto es que ahora todo parece indicar que el futuro de Julián Álvarez estará lejos de Inglaterra. LaLiga de España lo espera. ■

## Francia y España sufrieron, pero jugarán la final olímpica

LYON Y MARSELLA, AGENCIAS

Con dos goles en el alargue, la anfitriona Francia venció 3-1 a Egipto en Lyon y se clasificó para la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que enfrentará a España.

Autor del gol en la victoria 1-0 contra Argentina en cuartos de final, el delantero Jean-Philippe Mateta comandó la remontada local con un derechazo a los 83 minutos y un cabezazo en el tiempo extra (99). Michael Olise en el 108 amplió la cuenta para Francia.

Los Faraones, dirigidos por el brasileño Rogério Micale, campeón con Brasil en Río de Janeiro 2016, se pusieron en ventaja con un tanSaber a los 62 minutos y jugaron con uno menos desde el comienzo de la prórroga, cuando el central Omar Fayed (92) fue expulsado.

Los Bleus, comandados por Thierry Henry, lucharán por el oro contra España el viernes en París. Pelearán por el primer puesto por primera vez en 40 años, desde que en Los Ángeles 1984 conquistaron su único metal dorado.

En Marsella, España también necesitó remontar ante Marruecos. Juanlu Sánchez salió del banco para llevar a la Roja a su quinta final olímpica de fútbol masculino. Todo un récord. Sánchez anotó a los 85 minutos para sellar el 2-1.

Marruecos se fue arriba 1-0 al descanso después de que el máxito del lateral derecho Mahmoud mo goleador del torneo, Soufiane Rahimi, convirtió un penal a los 37.

España igualó el marcador a los 65, cuando Fermín López definió con un zurdazo raso al ángulo inferior. Fue el cuarto gol del centrocampista del Barcelona en el torneo y su celebración le valió una tarjeta amarilla después de patear el banderín de córner y partirlo en dos. Luego, Fermín asistió a Sánchez para el gol de la victoria.

España, que ganó el oro en los Juegos de Barcelona 1992, perdió ante Brasil en la final de los Juegos de Tokio hace tres años.

Egipto y Marruecos jugarán el jueves por la medalla de plata.

En el fútbol femenino, hoy es día de semifinales: a las 13, en Lyon, Estados Unidos-Alemania, y a las 16. en Marsella, Brasil-España.

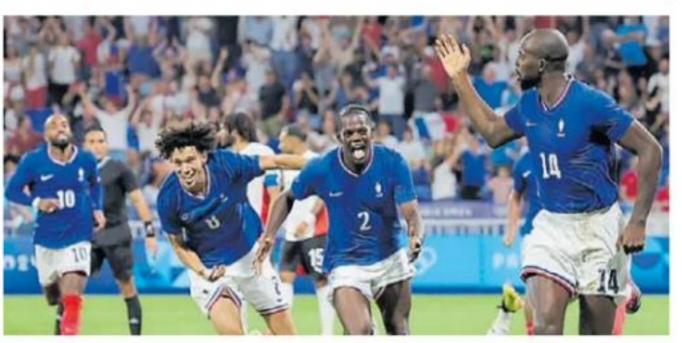

Francia. Mateta (14), verdugo de Argentina, le metió dos a Egipto. REUTERS

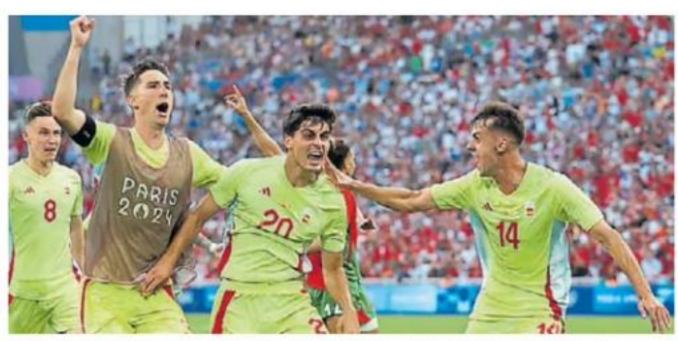

España. Juanlu Sánchez (20), fue el héroe ante Marruecos. REUTERS

**Deportes** 40 CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### **Juegos Olímpicos**



China corazón. Cristina Cosentino festeja uno de sus penales australianos evitados en la definición ante Alemania. Las Leonas jugarán mañana contra Países Bajos. REUTERS

# La "China" Cosentino, la heroína de las Leonas en los penales: "El Dibu tiene el Mundial y yo todavía no gané nada"

La arquera fue clave para que Argentina se clasifique a la semifinal de mañana ante Países Bajos. "Nunca en mi vida había atajado todas las definiciones de una tanda", confesó a pura emoción.



PARÍS, FRANCIA Maximiliano Uría muria@clarincom

El estadio Yves-du-Manoir de París, donde las Leonas tuvieron que sufrir hasta los penales para superar a Alemania y meterse en semifinales, tiene una puertita debajo de una de las tribunas en donde los familiares esperan a las jugadoras después de los partidos para abrazarlas, reír o llorar. Salen primero las europeas y un respetuoso aplauso de los presentes acompaña las lágrimas. Luego comienzan a aparecer una a una las argentinas y en el final de la fila asoma la estrella del mediodía parisino,

la arquera que atajó los cuatro penales australianos que le ejecutaron para que Argentina llegue a la semifinal de mañana a las 9 contra Países Bajos.

"Olé/Olé/Olé/China/China", se escucha y todos se suman a saltar y a bailar. "Que me disculpe el Dibu, pero la mejor arquera del país es la China", dice la cordobesa Julieta Jankunas. "La China ataja como la c... de la lora", se envalentona María José Granatto.

"Se nota que son mis compañeras", le dice Cosentino a Clarín. Y completa: "El Dibu tiene la Copa del Mundo y yo todavia no gané nada. Así que hay que esperar".

Tienen algunos puntos en común las historias de Emiliano Martínez y de Cosentino: él y ella debieron esperar demasiado para ganarse su lugar en Primera División. El marplatense campeón del mun-

senal en varias temporadas porque no tenía lugar en el equipo. Recién logró afianzarse cuando desembarcó en Aston Villa.

La China, por su parte, tuvo que tomar una determinación poco habitual en el mundo del hockey: cambiar de camiseta. Así fue como en 2016 dejó Belgrano Athletic Club para jugar en Banco Nación. "Me fui porque no tenía lugar co-

### "Es un premio porque nos rompemos el lomo. Estamos en nuestra mejor versión".

mo arquera titular y no tenía espacio para crecer. Yo estaba en el proceso junior y nos pedían que atajáramos en Primera para ganar roce. El cambio de club fue la decisión la heroína: Cristina Cosentino (26), do fue cedido a préstamo por el Ar- de mi carrera: querer jugármela roína.

por lo que quería. Por suerte me llevó hacia donde estoy ahora", explica Cosentino.

#### -En Argentina ya te comparan con el Dibu...

-No, no. Cada arquero es un capítulo aparte. El Dibu es el Dibu y yo soy yo. Todos tenemos nuestras características. Sí, está buenísimo que tengamos protagonismo. O en realidad no tanto... porque se sufre.

Fue emocionante el final del partido entre Argentina y Alemania. Las europeas se pusieron en ventaja con un gol de penal de Viktoria Huse cuando faltaban tres minutos. Parecía que todo se derrumbaba. El entrenador Fernando Ferrara sacó a Cosentino para poner a una jugadora de campo en el córner corto final. Fue gol de Jankunas para igualar y para llevar la serie a los penales. Y para que Cosentino empiece a convertirse en he-

#### "Nunca en mi vida había atajado todas las definiciones de una tan-

da. Un tiempo atrás estuve bloqueada con los penales australianos. No les encontraba la vuelta. Pero me puse como objetivo trabajar para revertir la situación y creo que lo logré. Además, pude ayudar a mis compañeras después del error que había cometido en el penal de ellas. Me apresuré en salir a achicar", reconoce la China.

#### -¿Cuál es el secreto para atajar un penal australiano?

-Hay muchos factores, pero al final creo que la clave es aguantar todo el tiempo posible para que la rival esté incómoda. Hoy por hoy se estudia a las ejecutoras, aunque tampoco me dejo llevar mucho por las estadísticas porque te puede jugar en contra si fallás. Entonces no me vuelvo loca. Busco fluir y divertirme con eso.

-¿Tenés algún ritual?

CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 

#### **ARGENTINA-PAÍSES BAJOS**

#### Un mano a mano que se convirtió en un clásico con mucha "pica"

Parece mentira, pero Argentina y Países Bajos se enfrentaron en el torneo femenino olímpico de hockey sobre césped en cada una de las ediciones desde Sydney 2000. No podía faltar el choque en París 2024, nada menos que en una semifinal. La "maternidad" la tienen por escándalo las neerlandesas, quienes después de haber perdido el primer duelo en Australia, festejaron cinco veces de manera consecutiva ante el equipo nacional.

En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde nacieron las Leonas, Argentina venció 3-1 a Países Bajos. De ahí en más celebraron las europeas: 4-2 por penales tras el 2-2 en la semifinal de Atenas 2004, 5-2 en la semifinal de Beijing 2008, 2-0 en la final de Londres 2012, 3-2 en los cuartos de final de Río de Janeiro 2016 y 3-1 en la final de Tokio 2020. Mañana, otro duelo clásico.

-Ninguno. Solo busco estar con la mente en blanco porque es un momento de tensión y presión. En realidad, me cambio siempre de la misma forma, más allá de que sé que no tiene sentido.

Pasada una hora de la clasificación, el fervor bajó. "Ahora tenemos que descansar y pensar en lo que viene. Las semifinales de los Juegos son durísimas. Esto es un premio a que nos rompemos el lomo entrenando todos los días. Estamos en nuestra mejor versión", explica la China antes de recibir los abrazos de su papá Fernando y de su mamá Cristina.

"Sin el empate de las chicas no hubiesen existido los penales y todo lo que vino después. Así que hay que seguir por el mismo camino", avisa la arquera.

"Ojalá que lo disfrute. Son muchos años de acompañarla", suelta papá Fernando antes de emocionarse. "Yo estoy re contenta y orgullosa. Cuando las cosas salen bien y son visibles, todo está bárbaro. Pero a veces no sale todo bien. Por eso hay que disfrutar", aporta mamá Cristina, tal vez haciendo referencia a cuando quedó afuera de la lista para Tokio 2020.

La fiesta termina y la China camina con su enorme bolso hacia el micro que la llevará a la Villa Olímpica. Recibe un último aplauso de los argentinos y suelta una sonrisa que no puede ocultar. Y ese gesto resulta lógico: al cabo, antes de pensar en la semifinal de mañana contra Países Bajos, transitando el día más glorioso de su carrera como deportista.



A semifinales. Las Leonas celebran a lo grande el pasaje al duelo de mañana ante Países Bajos, un clásico del hockey sobre césped. REUTERS

# Primero supieron sufrir y después celebraron a lo grande

Parecía que las Leonas perdían ante Alemania, pero el empate de Jankunas a poco del final se festejó a pleno. Luego llegó el show de la arquera Cosentino.

PARÍS, FRANCIA. ENVIADO ESPECIAL

En algún momento habrá que regalarles un justo reconocimiento a los arqueros de los seleccionados argentinos. Los nombres célebres son muchos, con Dibu Martínez como héroe contemporáneo, y ahora a la lista habrá que sumar el de Cristina Cosentino, quien atajó cuatro penales contra Alemania para poner a las Leonas en las semifinales de París 2024, donde se cruzarán con Países Bajos, después de un sufrido partido en el que recién encontraron el empate 1-1 a 90 segundos del final.

Siempre quedarán Las Leonas. En unos Juegos Olímpicos en los que no brillaron los conjuntos de equipo de Argentina, ellas siguen diciendo presente. Les costó meterse entre las cuatro mejores, es cierto. Jugaron mejor que las alemanas pero debieron sufrir hasta los penales.

El deporte colectivo venía en deuda en París 2024. Las tempranas eliminaciones del handball y del vóleibol en zona de grupos y las la final de los últimos Juegos.

caídas en cuartos de final del fútbol, Los Pumas 7s y el hockey masculino dejaron sabor a poco. Solamente quedaban las Leonas, esa esperanza permanente para los argentinos. Y no fallaron.

La explosión definitiva del hockey femenino -que ya era masivo, especialmente en clubes de la Ciudad y del Gran Buenos Aires-se dio tras la histórica medalla de plata en Sídney 2000. Desde entonces, la disciplina no para de crecer y eso se debe al éxito de las Leonas.

Porque generan empatía por su entrega desinteresada con la camiseta celeste y blanca. Pero también enamoran porque no paran de ganar: medallas de plata en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020; bronces en Atenas 2004 y Beijing. Los logros son parte importante de la instalación de una marca ya reconocible en el mundo.

En la capital francesa, siguen en camino por ese oro que se les niega. El próximo obstáculo serán las neerlandesas, que vencieron 3-1 a Gran Bretaña. Será la revancha de

Tuvo un comienzo espectacular Argentina. Difícil jugar mejor al hockey de como lo hizo en el primer cuarto. Claro que le faltó el gol y por eso la actuación no terminó de ser perfecta.

La arquera alemana, Nathalie Kubaslki atajó 5 bochas claras de gol, tres de ellas a Agustina Albertarrio. Las Leonas jugaron la mayor parte del tiempo en campo rival, generaron dos córners cortos y recuperaron un montón de pelotas producto de la presión asfixiante, muy a pesar de los 35 grados de calor en París.

El segundo cuarto fue más equilibrado, porque Alemania logró sortear la primera línea de presión.

#### **LA OTRA SEMIFINAL**

China dio el zarpazo al vencer 3-2 a Australia en los cuartos de final y mañana a las 14 jugará la otra semifinal del hockey sobre césped ante Bélgica, que venció 2-0 a España.

Una paradoja: las europeas provocaron dos cortos justo cuando tenían una jugadora menos por la tarjeta verde a Selin Oruz. Fue vital Cosentino para mantener al arco en cero. Una de las atajadas puede ir al compilado de las mejores del torneo.

Bajó una marcha Argentina en el tercer período, tal vez por el cansancio. La temperatura iba en aumento. Y volvió a dejar pasar una linda oportunidad el elenco comandado por Fernando Ferrara porque no le sacó jugo a la sanción de 5 minutos de Kira Horn. En ese lapso, hubo dos arrastres defectuosos de Cairo en córners cortos.

El último cuarto fue de locos. Se puso en ventaja Alemania con un penal de Viktoria Huse cuando quedaba poco. Sobre el final y de córner corto, empató Julieta Jankunas con un desvío cuando Ferrara había sacado a la arquera, paradoja del destino, para buscar la igualdad con once jugadoras de campo. Luego llegarían los penales, el 2-0 y toda la gloria para Cosentino.

42 **Deportes** CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### **Juegos Olímpicos**

# Duplantis, cada vez más cerca del cielo: oro con récord mundial en el salto con garrocha

El sueco defendió el título de Tokio 2020 con una marca de 6 metros. Y luego, en su último intento, hizo delirar al Stade de France con gloriosos 6,25.



PARÍS, FRANCIA.

Luciana Aranguiz laranguiz@clarincom

Armand Duplantis vino a París a buscar el oro, pero también a vencerse a sí mismo y a agrandar su leyenda. El sueco de 24 años, el mejor garrochista de la historia del atletismo, ya hace tiempo que no compite contra sus rivales sino que salta para mejorar sus propias marcas. Y en una noche cálida en un Stade de France que volvió a ser una fiesta, cumplió todos los objetivos. Primero se aseguró el primer escalón del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con la tranquilidad de saber que ya había defendido el título conquistado en Tokio 2020, fue por más. Y, como todos lo esperaban, se transformó en leyenda.

Duplantis se coronó campeón olímpico al saltar 6 metros, una altura que nadie más pudo pasar. Lo intentaron sin suerte el estadounidense Sam Kendricks, quien se quedó con la plata con 5,95, y el griego Emmanouil Karalis, bronce con 5,90. Hasta ahí la competencia reservada para los mortales.

Después "Mondo" armó su propio show. Un unipersonal. Superó los 6,10 metros y estableció el récord olímpico. Lo hizo con extrema facilidad. Rompió la marca de 6,03 vigente desde Río de Janeiro 2016, que pertenecía al brasileño Thiago Braz.

Lo que siguió fue el récord mundial. Pidió el listón a 6,25 para superar los 6,24 que había establecido el 20 de abril pasado en Xiamen, China. Falló en el primer intento por un leve toque con una rodilla. Espero la premiación de los 100 metros, esa que coronó con el oro a Noah Lyles, y fue por el segundo intento. Volvió a fallar. Le quedaba una tercera oportunidad. Obviamente la tomó. Y no falló.

Esa corrida desenfrenada desde la colchoneta hasta encontrarse con su familia y su equipo en las tribunas, mientras el estadio estallaba, y la vuelta olímpica hacien-



Al infinito y más allá. Armand Duplantis mira fijo el objetivo que logrará enseguida: oro y récord mundial. AFP

#### **LOS DEMÁS OROS**

La keniata Beatrice Chebet se quedó con los 5.000 metros con un tiempo de 14m28s56, en un mano a mano con su compatriota Faith Kipyegon. En los 800 arrasó la británica Keely Hodgkinson con 1m56s72. Y en lanzamiento de disco brilló la estadounidense Valarie Allman con 69,50 metros. Hoy, los 200 metros femeninos y do flamear la bandera de Suecia pa- los 1.500 masculinos.

ra llegar a tocar la campana de la victoria, en el otro extremo del estadio, fueron el broche de oro de una noche que había comenzado muchísimo antes y que había tenido un prólogo un tanto aburrido. Para "Mondo", al menos, para quien lo difícil arrancó cuando ya muchos de sus rivales yacían vencidos sobre el tartán.

La final arrancó a las 19, como está programada, con el salto del noruego Sondre Guttormsen, que pa-

ro "Mondo" entró en escena bastante más tarde. No intentó en esa altura y fue por los 5,70 cuando cinco competidores la habían saltado. La pasó de entrada, con un margen enorme. Y volvió a sentarse en el banco a esperar.

Pasaba el tiempo observando el estadio y el público con el pantalón y la campera del equipo sueco puestos. De a ratitos se sentaba o se iba a caminar o a trotar cerquita de donde se desarrollaba la comsó en el primer intento los 5,50. Pe- petencia. Y en un momento, hasta mejorable. Histórico. ■

se lo vio mirar su reloj, consultando la hora con cara de aburrido.

Tras dejar pasar los 5,80, el sueco por fin se sacó la campera y tomó su garrocha para ir por los 5,85. El estadounidense Kendricks, Guttormsen y los alemanes Zernikel y Lita Baehre habían tratado de superarlos sin suerte. "Mondo" tomó carrera, se impulsó y pasó dejando muchísimo espacio entre su cuerpo y el listón. Ni lo festejó: fue un salto de rutina para él.

Con la misma facilidad que había saltado 5,85, Duplantis superó luego el listón cuando estaba 10 centímetros más alto. Fue el segundo en pasar los 5,95 luego de Kendricks. Karalis lo intentó, pero no pudo en el primer intento y eligió mirar directamente a los 6 metros. Ellos tres fueron los únicos que llegaron con vida a esa altura.

Kendricks fue primero y no lo logró. Duplantis lo siguió y pasó sin problemas. Y esta vez sí lo festejó. Se golpeó el pecho y pegó un grito, que igual ni se escuchó en medio de la ovación que le regaló el público. Y así le tiró toda la presión a sus adversarios, que sucumbieron ante su poder. El oro fue, para sorpresa de nadie, de "Mondo". Igual eso era solo una parte de lo que el sueco vino a buscar a París. Y él fue por más.

Empujado por los aplausos del público, con Kendricks alentando como un hincha más por más que sea su rival, corrió, saltó y superó fácil los 6,10 metros para establecer un nuevo récord olímpico.

¿Le quedaba hambre de gloria a "Mondo"? Sí. Siempre. Por eso pidió que elevaran el listón a los 6,25, apenas un poquito más que su propio récord mundial de 6,24, que había establecido en abril,

Fue por la primera, pero la vara cayó con él. Quedó sentado en la colchoneta, mirando hacia todos lados, mientras un "¡Ahhhhh!" retumbaba en el estadio. Y se levantó cuando las casi 80 mil personas coreaban "¡¡¡Mondo, Mondo!!!".

En la segunda, volvió a rozarla con las rodillas cuando parecía que había pasado bien y terminó con una mueca de fastidio en el rostro. Y fue por tercera, la última chance que iba a tener en París 2024. Con todos los ojos del estadio puestos en él, porque a esa altura de la noche ya habían finalizado todas las competencias, tomó impulso y voló más alto de lo que nadie había volado antes impulsado por una garrocha. La vara quedó quieta, ni siquiera se movió, y el estadio explotó. Y "Mondo", por fin, festejó a lo loco, como exigía la ocasión.

El oro olímpico, una nueva plusmarca en los Juegos y un nuevo récord mundial, el noveno que estableció en su corta pero ya legendaria carrera. Y su nombre escrito otra vez en el Olimpo del deporte, ese lugar al que solo llegan los talentos extraordinarios como él. InDeportes 43

#### Un récord para la historia La barra Está apoyada sobre dos soportes El sueco Armand Duplantis se consagró campeón olímpico en París 2024 perpendiculares a los postes de con una plusmarca de 6,25mts. sostén (saltómetros). 6,25 mts Se establece en una altura mínima. 5 AGO 2024 Cada competidor puede decidir una marca superior y tiene hasta **Armand Gustav** 6,17 mts (indoor) 6,24 mts tres intentos para superarla. Duplantis 20 ABR 2024 8 FEB 2020 **FICHA TECNICA** Longitud Diámetro Peso 4,5 mts 3 cms 2,25 kgs METROS LA GARROCHA Longitud Material 4 a 5 mts Fibra de vidrio y carbono Renaud Lavillenie 6,16 m (indoor) pass 0 00 15 FEB 2014 Sergey Bubka Primer récord Último récord 6,14 mts 5,85 mts 26 MAY 1984 31 JUL 1994 Caja donde se debe clavar la garrocha 80 cm 2000 22 24 Fuente AFP

#### LA PALABRA DE "MONDO"

#### "Desde niño soñé con batir el récord mundial en los Juegos Olímpicos"

"Aún no asimilé lo fantástico que fue ese momento. Es una de esas cosas que no parecen reales, una experiencia fuera del cuerpo. El mayor sueño desde niño era batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos y lo he cumplido", dijo Armand Duplantis.

"Intenté aclarar mis pensamientos todo lo que pude. El público se
estaba volviendo loco. Había tanto ruido que parecía un partido de
fútbol americano. Tengo algo de
experiencia en estadios con capacidad para cien mil espectadores, pero nunca he sido el centro
de atención. Sólo intentaba canalizar la energía que todos me daban y me daban mucha. Funcionó", señaló el sueco.

"Creo que puedo volver a hacer otro récord, pero ahora me da igual. No me importa nada más que el momento presente ahora mismo", confesó.

# Khelif va por la final y avisa: "El acoso a los atletas puede destruir personas"

La boxeadora argelina peleará hoy en una semifinal. "Los ataques hacen daño a la dignidad humana", aseguró.

#### PARÍS, FRANCIA. AP

La boxeadora olímpica argelina Imane Khelif dejó en claro que la ola de odiosos cuestionamientos que ha enfrentado por conceptos errados sobre su género "daña la dignidad humana" y pidió que se ponga fin al acoso a los atletas en una entrevista con SNTV.

"Envío un mensaje a todas las personas en el mundo a respetar los principios olímpicos y la Carta Olímpica, para que se abstengan de acosar a todos los atletas, porque esto tiene efectos, grandes efectos", dijo en arábe Khelif. "Puede destruir personas, puede matar pensamientos de la gente, espíritu y mente. Puede dividir personas. Y debido a eso, les pido que se abstengan de hostigar", añadió.

Las victorias de Khelif y de su colega Lin Yu-Ting, de Taiwán, se han
convertido en una de las más grandes historias de los Juegos. Ambas
mujeres aseguraron sus primeras
medallas olímpicas pese a que han
tenido que afrontar abusos en lí-



## Djokovic vive la vida loca

Novak Djokovic cumplió el sueño de su vida al consagrarse campeón olímpico y ayer no se quiso perder el Desfile de Campeones frente a la Torre Eiffel. Con su medalla de oro, posó para la foto. nea basadas en afirmaciones sin fundamentos acerca de su género,.

La hostilidad surge de las afirmaciones de la Asociación Internacional de Boxeo, que ha sido excluida permanentemente de los Juegos Olímpicos, de que ambas fracasaron en pruebas de elegibilidad no especificadas en el pasado Mundial. "Sé que el Comité Olímpico ha hecho justicia conmigo y estoy contenta con este remedio porque muestra la verdad", dijo.

Esta tarde peleará en una semifinal de los 66 kilos ante la tailandesa Janjaem Suwannapheng. En la otra competirán la china Liu Yang y la taiwanesa Nien Chin Chen.

Khelif dejó en claro que no permitirá que las acusaciones o rumores la desvíen de su intento de conquistar la primera medalla de oro para Argelia en el boxeo olímpico femenino. "No me interesa la opinión de los demás. Vine aquí por una medalla. Ciertamente competiré para mejorar y ser mejor, y Dios mediante mejoraré como cualquier otro atleta", sostuvo.

"Hay un equipo de salud mental que no nos permite seguir las redes sociales, especialmente en los Juegos Olímpicos. Estoy aquí para competir y alcanzar un buen resultado", agregó.

La Asociación Internacional de
Boxeo tuvo dificultades ayer para
responder preguntas en una caótica conferencia de prensa en la que
el tema central fueron las controversiales pruebas de elegibilidad
que llevaron a dicho organismo a
para la foto.

La Siempre h
la lucha", d
"La final
él, porque
ra mí por
grarla", ase
pez, que e
suspender abruptamente a Khelif
y Lin Yu-ting.

Carrera.

□

## El cubano López quiere un inédito quinto oro

#### PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

El cubano Mijaín López, leyenda de la lucha grecorromana, buscará esta tarde ser el primer atleta en conquistar cinco medallas de oro individuales en la misma competencia en Juegos Olímpicos distintos.

El coloso de 41 años, imbatido desde Beijing 2008, se posicionó para la gesta al vencer en las semifinales al azerí Sabah Saleh Shariati frente a 7.000 aficionados en el Campo de Marte.

Su último obstáculo será precisamente otro luchador nacido en Cuba, Yasmani Acosta, quien en 2015 se marchó a Chile para tener más oportunidades deportivas lejos de la sombra de su ídolo Mijaín.

López siguió el combate entre Acosta y el chino Meng Lingzhe y gritó de alegría con el triunfo de su amigo por 3-1. "Con Acosta hemos tenido una hermandad. Siempre hemos sido amigos de la lucha", dijo López.

"La final será algo bonito para él, porque logró su medalla, y para mí porque mañana voy a lograrla", aseguró un confiado López, que en ese combate dará por concluida su extraordinaria carrera **Deportes** CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### **Juegos Olímpicos**



Una foto memorable. Simone Biles y Jordan Chiles le hacen una reverencia a Rebeca Andrade para celebrar un histórico podio de tres mujeres negras en suelo. REUTERS

# Biles mostró que es humana y hasta celebró el histórico oro de Andrade

La gimnasta estadounidense falló en viga, aparato en el que ganó la italiana D'Amato. Luego cometió un par de errores en suelo y festejó la brasileña.

PARÍS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

Era la última función de Simone Biles en París 2024 y la estadounidense tenía este lunes la chance de hacer historia: iba por los oros en viga y suelo, con el objetivo de llegar a nueve medallas doradas e igualar el récord que comparten la ex gimnasta soviética Larisa Latynina y la nadadora norteamericana Katie Ledecky. Pero no tuvo su mejor día, mostró su lado más humano y no alimentó su cosecha dorada. Es más, hizo quedar en la historia a la italiana Alice D'Amato y a la brasileña Rebeca Andrade, campeonas olímpicas en viga y en suelo.

Biles se quedó con la plata en suelo tras una rutina no tan perfecta como está acostumbrada a hacer, por dos salidas fuera del límite, delante de su amiga Jordan Chiles, que se llevó el bronce tras una apelación.

Y tan bien lo pasó en su vuelta a unos Juegos tras el duro trago de Tokio 2020, cuando se retiró para

#### Rebeca Andrade Campeona olímpica

"Aprecio muchísimo lo que hicieron con esa reverencia. Me sentí honrada. Siempre nos estamos apoyando".

do Andrade subió a recibir su medalla dorada, ella y Chiles se arrodillaron e hicieron gestos de alabanza, reconociendo la superioridad de la sudamericana, que se tentó, dejando en evidencia la buena relación entre ellas.

"Jordan me preguntó: '¿Deberíamos inclinarnos ante ella?'Y le dije: 'Absolutamente'. Era lo correcto. La respeto mucho, es una gran gimnasta y aún mejor persona", contó divertida Simone.

Consultada sobre su actuación general en los Juegos, afirmó: "No estoy muy enojada ni nada por el estilo. En realidad estoy muy connada de que haya terminado".

El día de Simone terminó con una sonrisa y una medalla al cuello, pero no había arrancado muy bien. Es que en la final de viga sufrió una caída que la dejó afuera del podio. Finalizó quinta con 13,100 puntos. A lo alto del podio se subió la italiana D'Amato, que con una rutina limpia y elegante consiguió 14,366 y le regaló a su país el primer título olímpico femenino en este deporte. Fue escoltada por al china Yaqin Zhou (14,100) y su compatriota Manila Esposito (14,000).

En suelo, Andrade puso la vara alta de entrada con un ejercicio entretenido, con mucho componente artístico, pero no por eso menos preciso. La paulista de 25 años no titubeó en ningún aterrizaje y se mostró segura y fluida sobre el tapiz. Sumó 14,166 para quedar como líder provisoria.

Biles no fue perfecta. Tuvo algunos errores, como cuando se salió de la colchoneta en el aterrizaje de dos de sus diagonales. Al público no le importó y la despidió con una enorme ovación. Los jueces sí tuvieron en cuenta esas fallas y le diecuidar su salud mental,, que cuan- tenta, orgullosa y aún más emocio- ron "apenas" 14,133, dejándola por lo que había soñado, no sólo en es- las extrañará...■

#### Simone Biles Medallista de plata

"Ver un podio de mujeres negras fue muy emocionante y por eso nos inclinamos ante Rebeca".

debajo de Andrade, en posición de medalla de plata. Las rumanas Sabrina Maneca Voinea y Barbosu celebraban sus bronces cuando los jueces revisaron la nota de Chiles y con 13,766 corregidos se adueñó del bronce.

Festejó Simone, porque más allá de que mostró su lado más humano, se despidió de París arriba de un podio y con una cosecha de tres oros y una plata. Y porque más allá de los resultados deportivos, haber podido competir en estos Juegos y volver a mostrar su mejor versión como atleta fue una victoria.

"He conseguido mucho más de

tos Juegos Olímpicos sino en el deporte, así que no puedo enfadarme. Hace un par de años no pensaba que volvería a estar en unos Juegos Olímpicos, así que competir y llevarme cuatro medallas... Estoy muy orgullosa de mí misma", analizó como balance.

"Anteponer tu salud mental y dedicarte tiempo crea longevidad en el deporte y también sirve para tener un estilo de vida mejor y más saludable. Así que creo que es realmente importante que pongamos nuestra salud mental en primer lugar y luego todo lo demás caerá en su lugar", afirmó.

Y aunque muchos asumieron que la estadounidense se retiraría, ella no lo quiso confirmar. ¿Apuntará a Los Ángeles 2028, a los que llegará con 31 años? "Nunca digas nunca -dijo Biles-. Los próximos Juegos Olímpicos son en casa, así que nunca se sabe, pero me estoy poniendo vieja".

Andrade, en tanto, quedó en la historia de Brasil por ser el o la deportista más condecorada de la historia olímpica de su país, superando con seis a los regatistas Robert Scheidt y Torben Grael.

En lo económico, obtuvo 56.000 reales por el bronce por equipos, por las dos plateadas sumó 420.000 reales y por la dorada obtuvo 350.000 reales. En total, alrededor de 145.000 dólares.

"Estoy muy contenta y orgullosa de lo que hice -aseguró Andrade-. La gimnasia no es un deporte fácil. Nos entrenamos mucho para esto, repeticiones, fallos y a veces no logramos lo que buscamos".

Adiós a la gimnasia artística. Se

**Deportes** 45 CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# Majdalani y Bosco tuvieron su mejor día e ilusionan con otra medalla argentina

La dupla subió al segundo puesto en la clase Nacra 17 gracias sus resultados de ayer. Hoy, tres regatas más.



Juntos a la par. Mateo Majdalani y Eugenia Bosco se lucieron ayer en el agua del Mediterráneo. PRENSA COA

MARSELLA, FRANCIA. ESPECIAL

El yachting es el segundo deporte que más medallas le dio a la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos: a sus 10 sólo las superan las 24 del boxeo. Y Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, los sucesores de Santiago Lange y Ceci-

lia Carranza Saroli en la clase Nacra 17, están haciendo un muy buen trabajo para que esa tendencia se mantenga.

La tripulación argentina fue ayer la más rápida en las aguas de Marsella, al obtener dos segundos puestos y una tercera colocación en las tres regatas disputadas, por

lo que ascendieron a la segunda ubicación en la general.

Tienen 28 puntos y están igualados con los terceros, los neozelandeses Micah Wilkinson y Erica Dawson, pero sus mejores resultados los favorecen en el desempate por el lugar. Más atrás, a diez unidades, aparecen los británicos John

Gimson y Anna Burnet con 38, lo que le da al equipo argentino cierto margen de cara a los últimos días de competencia.

En tanto, los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, los campeones olímpicos en Tokio 2020, tienen 14 y llevan una buena ventaja en la punta.

Hoy se correrán las últimas tres regatas de clasificación y mañana será la Medal Race, en la que participarán únicamente los diez primeros de la general y que tendrá puntaje doble. Esto quiere decir que la tripulación que salga primera sumará dos puntos, la segunda cuatro, la tercera seis y así sucesivamente. Una vez finalizada, quedarán definidos los medallistas.

Es la primera participación en unos Juegos Olímpicos para la dupla argentina, que el año pasado se consagró campeona de los Jeugos Panamericanos de Santiago de Chile y sueña con una actuación consagratoria. Es que Mateo fue entrenador de Lange y vio de cerca a una de las leyendas del yachting argentino alzarse con el oro en Río 2016 junto a Carranza.

"Estoy convencido de que para hacer una buena campaña olímpica y pelear por una medalla todos necesitamos alguien que nos guíe y nos enseñe. Aprendí con la experiencia de Río 2016 muchas cosas que hoy llevamos a cabo en nuestro equipo. Nos ayudó especialmente para afrontar esos primeros momentos en los que no teníamos entrenador. Fue fundamental para el inicio de nuestra campaña", reflexionó Majdalani.

En la clase Dinghy, Lucía Falasca fue undécima y repitió el buen rendimiento de Río 2016, y Francisco Guaragna Rigonat terminó 27°. Y en Kite, la joven Catalina Turienzo marcha 16° luego de 5 pruebas. ■

## Larregina, histórico semifinalista **en los 400**

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

Los 400 metros son una de las pruebas más duras del programa atlético. En esa selva se mueve el argentino Elián Gaspar Larregina, que ayer hizo historia en París 2024. El bonaerense de Suipacha se clasificó a las semifinales de hoy a las 14.35 en el Stade de France, un privilegio que sólo un atleta nacional -allá lejos, en Berlin 1936- había ostentado. Se trataba de Juan Carlos Anderson, aunque en esos tiempos ingresaban a semis menos atletas de los 24 de hoy.

Ayer consiguió una de sus mejores marcas personales con 45s36, logró su serie de repechaje y consiguió una plaza. Para el atletismo argentino es de un enorme mérito. Y para el historial en la prueba también: ningún argentino lograba un triunfo internacional desde hace más de medio siglo en 400 metros, desde que Andrés Calonje ganó el Sudamericano de Quito.

Larregina fue subcampeón sudamericano y se clasificó para el Mundial. Ya en pleno plan olímpico, en marzo sufrió un desgarro y todas las esperanzas parecían derrumbarse. Pero fue oro en el Iberoamericano de Cuiabá y luego se convirtió en el primer argentino en la historia en correr por debajo de los 45 segundos al ganar el Meeting de Madrid en 44s93. ■

# Larocca, finalista a los 55 en sus quintos Juegos Olímpicos

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

José María Larocca no es uno más en la misión de 136 atletas argentinos. Dos cuestiones lo diferencian del resto: con 55 años es el deportista de más edad, pero además es el único que en París 2024 llegó a los cinco Juegos Olímpicos. En la capital francesa, después de esos cuatro intentos anteriores, por fin se pudo clasificar a la final de salto que, como todas las disciplinas de la equitación, se realizan en los idílicos jardines del palacio de Versailles.

Con Finn Lente, tuvo que esperar hasta el final Larocca para saber que tendría su lugar asegurado en la final de hoy, a la que entraron los 30 mejores binomios-él fue 29°, por lo que saldrá en el segundo lugar-de los 66 que participaron. Desde las 5 de la Argentina, habrá un primer recorrido y todos los que lo completen sin faltas pasarán al segundo que definirá las medallas. Todos empezarán de cero y Larocca, lo dijo, le tiene una fe ciega a su caballo.

En su presentación sólo cometió



Binomio. Larocca, saltando con Finn Lente en Versailles. PRENSA COA

ple y esos cuatro puntos en contra lo relegaron en la clasificación a la que entró. Hablando de tiempo, sus 73s33 lo hubieran dejado segundo, apenas detrás del francés Julien una falta en la salida del corral tri- Epaillard, con Dubai du Cedre, si no tino en Santiago 2023. ■

hubiera cometido ese derribo. El binomio de Larocca y Finn Lente lleva ya varios años junto: fue medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019 y el mejor argen-

## Casetta no para de pedir perdón

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

Tras sus terceros Juegos Olímpicos en 3.000 metros con obstáculos, 14 meses después de ser madre de Lina, Belén Casetta se despachó con una dura autocrítica en sus redes sociales. "No tengo excusas. A nadie hay que culpar. Solo yo. Sigo enojada conmigo", escribió. Y amplió: "Lo que más me duele es el trabajo que hubo atrás. Los sacrificios familiares (mi marido, meses sin ver a Lina). El tiempo que les pedí a mi suegra, a mi abuela, a mi hermana, a mi vieja para ayudarme. Se terminó el año olímpico v tocará intentar una vez más dentro de 4 años". ■

# Spot

#### Streaming



Un clásico. Luego de dos películas exitosísimas, las emociones vendrán en serie.

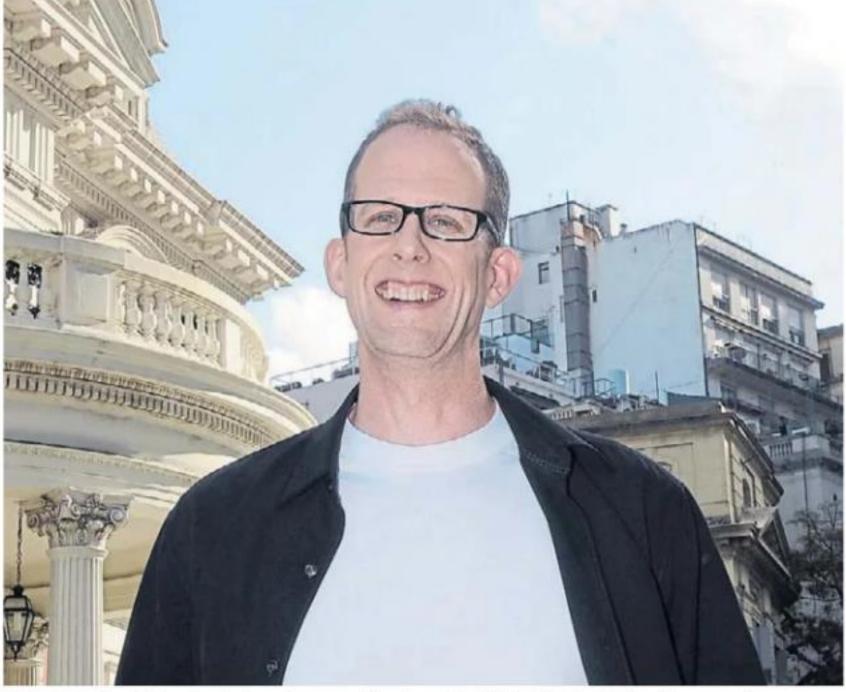

Peter Docter. Director de la primera película y del clásico "Up", detrás del proyecto.

# "Intensa mente": todo lo que se sabe sobre la serie que prepara Disney

Tras el fenómeno de taquilla de la saga cinematográfica, el año que viene llegará un spin-off episódico. La ficción que estrenará Disney+ buceará por el fascinante mundo de los sueños.

#### Flavia Tomaello

Especial para Clarín

Disney Pixar está produciendo una nueva pieza de Intensa mente, la franquicia que promete seguir adentrándose en los misterios de la mente humana con el desarrollo de nuevos personajes.

Las emociones se pusieron de moda (en caso de que hayan dejado de estarlo). No ha sido una propuesta del binomio Disney - Pixar, pero con inteligencia sus productos se han subido a la ola en el momento preciso. Cientos de estadísticas se han alineado detrás del valor de desarrollar habilidades sociales.

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard, en conjunto con la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford, encontró que el 85% del éxito laboral proviene de tener habilidades interpersonales y sociales bien desarrolladas. Los especialistas en crianza han tomado a las emociones como tópico central de este tiempo.

Intensa mente 2 es un éxito cinematográfico que para fines de julio ya había superado los 1.400 millones de dólares en la taquilla mun-

cula más exitosa del año, un acontecimiento que marca la primera vez en que una película alcanza esta cifra desde que Barbie de Warner Bros. lo lograra el año pasado.

Siguiendo los pasos en la mente de Riley Andersen y de su abanico de sensaciones (Alegría, Tristeza, Miedo, Furia y Desagrado) que se presentaron en la primera película, y las nuevas de este segundo filme, Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento, el propio director creativo de Pixar Animation Studios reveló que vendrán nuevas.

A poco de estrenarse el último largometraje, en una conferencia de prensa Pete Docter, reconocido entre los amantes de la animación por Up: una aventura de altura, dejó entrever que se ha estado trabajando en una serie que se estrenará próximamente en Disney+. Lo que se sabe es que tendrá que ver con una navegación dentro del mundo de los sueños.

Docter dirigió Intensa mente y es el director creativo de Pixar Animation Studios. Su cabeza, como la de sus criaturas de animación, no para nunca.

#### De la película a la serie de streaming

¿De qué se trata el spin-off que se

mará Dream Productions, v tendrá sus bases en la saga de Intensa mente, siempre bajo la idea de adentrarse más en los comportamientos que derivan de la mente humana, de tal modo de presentarlos de una manera creativa y cercana a la realidad, pero expresados de modo sencillo, con la colaboración de Dacher Keltner y Lisa Damour, asesores psicológicos, que han ayudado a revelar las emociones que van emergiendo a cada momento de la vida, para darles una visibilidad y formato que permita la interpretación y gestión,

### Se confirmó que se adaptarán escenarios y personajes.

#### aún de las más incómodas.

La propuesta se sumergirá en una de las experiencias más investigadas por la ciencia y aún con mucho por comprender: el mundo de los sueños. Si bien la propuesta de Dream Productions tendrá fuertes vinculaciones con la saga de Intensa mente, ofrecerá algunas distinciones que le aportarán identidad propia.

Por un lado, para los episodios de la nueva serie se adoptarán los misdial, lo que la convirtió en la pelí- viene? El nuevo lanzamiento se lla- mos escenarios y personajes, pero re una continuidad en la explora- grando narrarlas".

la propuesta se centrará en tratar de mostrar y comprender cómo el universo de los sueños se desarrolla en nuestro cerebro y la forma en que éstos terminan influyendo en nuestra cotidianeidad.

Aunque los personajes ya conocidos seguirán teniendo cabida, en el spin-off se abandonará el centro de control donde se desenvuelven las emociones, para trasladar el foco de la historia al laboratorio donde se fabrican los sueños. Será el mismo que ya se vio en la primera película de la saga, cuando Alegría y Tristeza se infiltran para tratar de despertar a Riley. En ese relato ya se había esbozado el modo en que se creaban los sueños de la protagonista mientras dormía. Será ese el espacio central de la serie.

La propuesta asumirá un formato similar a un estudio de televisión o una puesta al estilo Hollywood como escenario apropiado para dar a conocer el modo en que el cerebro se comporta en el momento en que apoyamos la cabeza en la almohada y la mente intenta reposar cuando nos vamos a dormir. Allí se intentará explicar por qué en ocasiones los sueños son tan raros, excéntricos o disparatados.

La propuesta de streaming sugie-

ción del poder de los sueños, que de modo incipiente se reveló en la primera entrega de la saga, para adentrarse aún más en el intercambio entre el mundo del descanso y la vigilia.

La trama circulará los caminos detrás de las historias que arman el hilo de los relatos oníricos, hasta a qué se atribuye la responsabilidad de las pesadillas, lo que no sólo pondrá de relieve lo que sucede en el misterioso universo de los sueños, sino el modo en que interactúa con él el mundo emocional.

Según lo que el propio Pete Docter indicó en una reciente entrevista realizada para Entertainment Weekly, el estreno de la serie se encuentra programada para nuestro otoño de 2025, posiblemente en fines de marzo. Y según sus propias palabras, "el proyecto ya se encuentra casi terminado".

Al referirse al gran momento de este producto de Pixar, Docter señaló: "Siento que estamos en un lugar realmente dorado donde, después de mucho tumulto, cada proyecto que tenemos me resulta emocionante por varias razones: tanto por nuevos enfoques y tecnología, como por algo más importante aún, por las historias originales y el modo en que estamos loCLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 Spot 47

#### Lírica

# "El Cónsul" vuelve hoy al teatro Colón: ¿ópera o musical?

La obra de Gian Carlo Menotti tiene puesta de Rubén Szuchmacher. A la función de esta noche se le agregan cuatro más. Historia y características.

#### Laura Novoa

Especial para Clarín

El Cónsul, la ópera en tres actos con música y libreto de Gian Carlo Menotti, vuelve al Teatro Colón con la puesta que se vio en 2022 a cargo de Rubén Szuchmacher, con la dirección musical de Marcelo Ayub, y Carla Filipcic-Hom y Sebastián Angulegui en los roles principales.

La ópera es una tragedia moderna. Cuenta la historia de un perseguido político, John Sorel, en un país totalitario no identificado. Cercado por la policía secreta debe huir y dejar a su esposa, su madre y su bebé. Magda (la esposa) intenta conseguir visas para salir del país, pero se encuentra con una impenetrable y fría burocracia en el consulado. A lo largo de la ópera, Magda alterna entre el derrotismo y optimismo, pero finalmente cae en la más absoluta desesperación.

El personaje del mago, y su episodio en el que intenta agilizar los trámites hipnotizando a todos los presentes en el consulado, ayuda a contrarrestar una trama infausta.

La historia de Menotti está basada en un relato del The New York Times de 1947, sobre una mujer polaca que termina ahorcándose en Ellis Island, después de que le negaran la entrada al país.

La ópera va y viene entre el departamento del matrimonio y la sala de espera del Cónsul, donde otras personas también pasan sus días esperando y llenando formularios con innumerables requisitos, pero sin una perspectiva concreta a la vista. El Cónsul nunca aparece. La aplastante y deshumanizada burocracia aparece en la voz del secretario anónimo, que les dice una y otra vez a los que esperan: "Tu nombre es un número, tu historia es un caso". Y Magda agrega en su aria "¡Papers, Papers!": "A esto hemos llegado: que el hombre sea un extraño en su propia tierra, que sea elegido sin ser preguntado, que sea perseguido sin encontrar refugio".

Menotti comienza esta ópera oscura y trágica con el sonido de un tocadiscos de un café bajo la ventana de Sorel, que toca una canción francesa (escrita para una voz y un piano fuera de escena), no es una melodía identificable, pero es extrañamente conocida. La letra de la canción presagia de alguna manera el anhelo y los deseos de los personajes principales. La ópera se estrenó el 1° de marzo de 1950, en el Tea-

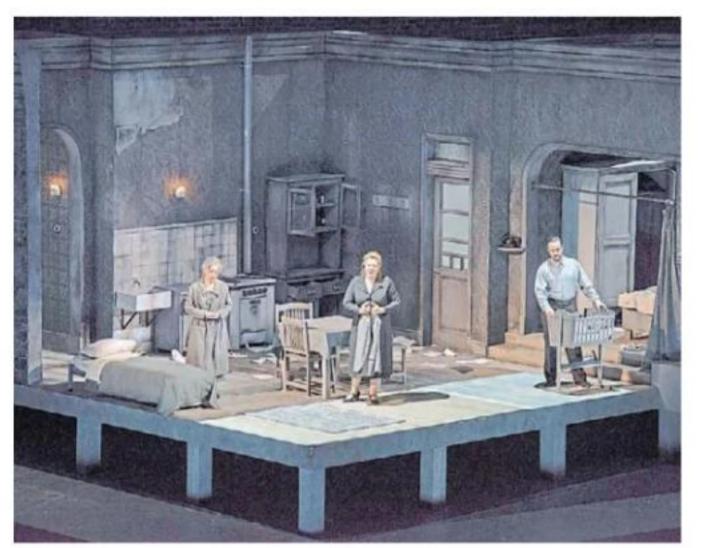

En 2022. La puesta de Szuchmacher, en el Colón. ARCHIVO CLARIN

tro Shubert de Filadelfia, y dos semanas después en Broadway, donde estuvo ocho meses en cartel.

El autor hizo un paralelo con El Cónsul y El Medium, ópera de 1947: "Continúa la tradición de El Medium En esa época, mis recitativos empezaron a tener un estilo muy definido. Por supuesto, temática y musicalmente, El Cónsul es mucho más fuerte que El Medium. Es

más rica melódicamente. Sentí que en El Cónsul pude dar vida instantánea a mis personajes, algo raro en la ópera".

La obra está cerca del musical, de hecho Menotti la definió como un "melodrama" o "drama con música", antes que una ópera. Sus seis cuadros distribuidos en tres actos se desarrollan en dos ámbitos: la casa de los Sorel y la sala de espera del Consulado. Hay arias, dúos, tríos y otras escenas de conjunto.

Mientras muchos de los contemporáneos de Menotti componían entre 1950 y 1960 con métodos no tradicionales (serialismo, dodecafonismo, obras basadas en computadora, etc.), él era el compositor de ópera vivo que más se interpretaba, tal vez porque su música ofrecía un puente entre la ópera y el teatro musical.

Menotti nació en 1911 y murió a los 95 años, fue un prolífico compositor de ópera -compuso más de veinte-y escribió varios libretos en inglés. Sin embargo, siempre se preocupó por defender su arraigo en la cultura italiana. Su producción más importante la hizo entre 1940 y 1950, y con El Cónsul obtuvo el Premio Pulitzer. Cuando el Teatro Colón estrenó la obra en 1999, el compositor vino a Buenos Aires por primera vez a los 88 años para hacerse cargo de la dirección escénica.

"Cuando es necesario, sacrifico el libreto en aras de la música", definió el músico en una entrevista, y agregó: "Elimino escenas y escenas de mis óperas, a menudo con el corazón sangrando". Para el compositor la voz, como vehículo del texto, era el instrumento principal porque conducía las emociones. "Hay una cierta indolencia hacia el uso de la voz hoy en día -escribió Menotti-, una tendencia a tratar la voz instrumentalmente, como si los compositores temieran que su textura fuera demasiado expresiva, demasiado humana".■

"El Cónsul". Sala: Teatro Colón, hoy a las 20. Repite el viernes, el martes 13 y el jueves 15. También el domingo, a las 17.

#### Rating

## El tándem Marley-De Pineda pudo contra Darín

A pesar de las apuestas cinematográficas, de los Juegos Olímpicos y del boom de los realities, fue otro domingo oscuro para la televisión abierta, con todos sus programas por debajo de los 10 puntos. Lejos quedaron las mediciones de las galas dominicales de GH, lo que hasta ahora es el ciclo más visto del 2024 y tiene altas chances de conseguir varias estatuillas en los Martín Fierro que se entregarán el 9 de septiembre. Survivor, el reality de supervivencia que llegó hace tres semanas para ocupar la franja que ostentaba GH, no consigue conquistar audiencia.

Y, este domingo 4, frente a la carta fuerte que jugó El Trece, estrenando Argentina, 1985 (la gran película nacional sobre el juicio a las Juntas), el programa se desdobló en dos emisiones consecutivas, como para que su promedio no descendiera tanto: así, extrañamente, el programa que conduce Marley consiguió los dos primeros puestos del prime time, con 9,8 para Survivor I y 8,4 puntos para Survivor II. Extraña estrategia. Y el tercer puesto fue para Escape perfecto, también por Telefe, que esta vez logró 8,1. El envío de entreteni-



Iván. Su programa, "Escape perfecto", se desdobló con "Survivor".

neda fue el que más difícil la tuvo contra la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que comenzó a las 21 (Escape... largó media hora después).

Luego, en lo que sería un tercer

miento de Survivor pasó al cuarto escalón, quedó la película que llegó a competir por un Oscar. En el marco de El mundo del espectáculo, Argentina, 1985 marcó 7,6 puntos. Y el Top Five se cerró con otro filme mientos que comanda Iván de Pi- puesto real, pero por el desdobla- de El Trece, Los 7 magníficos, con suele conseguir los domingos. ■

6,3 puntos. Dos de las sorpresas de la TV del domingo a la tarde fueron los 3,8 de Almorzando con Juana, escasos para lo que suele ser su marca (pero suficientes como para estar en el podio del canal) y los 2,6 puntos que consiguió la pantalla estatal con la transmisión en directo de la derrota de Los Leones frente a la Selección de Alemania de hockey en los Juegos Olímpicos.

Telefe ganó el día (y las tres franjas horarias) con 5,5 puntos de promedio general. Segundo se ubicó El Trece, con 4,7. En tercer lugar quedó la Televisión Pública, gracias a sus transmisiones en vivo de los Juegos Olímpicos, especialmente durante la mañana y el mediodía. Las competencias deportivas de París 2024 también se ven en el cable a través de TyC Sports, pero es la pantalla estatal la que concentra esos contenidos en la TV de aire. Este domingo la señal promedió 1,4, casi el triple de lo que

Spot CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

#### Cultura

#### **Gustavo Sierra**

Especial para Clarín

Trabajé en esta historia más de diez años. Escuché por primera vez el nombre de Meir Berliner cuando entrevisté a Marcia Ras, la historiadora del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Ella me contó sobre el héroe de Treblinka y, a partir de ese momento, no me lo pude sacar del cuerpo. El argentino-polaco que protagonizó uno de los hechos más trascendentales de la resistencia judía durante el Holocausto y que, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, seguía siendo, prácticamente, un desconocido. En el campo de concentración nazi de Treblinka murieron 850.000 judíos y un solo nazi: el que mató Berliner. Tenía que intentar contar su historia.

A partir de ese momento comencé a recopilar la mayor cantidad de información posible. Pero cuanto más me adentraba en el tema, menos sabía de Berliner. Comencé por sus orígenes en Polonia. Tanto de los archivos regionales como de los museos nacionales polacos me respondieron, después de meses de búsqueda, que no tenían registros de la persona que murió en Treblinka. Buceé en el Jewish Gem, el sitio más completo que existe sobre la época, así como en el JRI-Poland. Aprendí que el apellido Berliner en algunas regiones es casi tan extendido como el de los Pérez o Sánchez en el mundo hispano. También en los archivos de Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá, donde hay un certificado de su existencia, firmado por una supuesta familiar, sin mayores referencias más allá de su final conocido. Lo único que se repetía era el suceso de Treblinka y lo que había contado el testigo y sobreviviente Abraham Yaakov Krzepicki. La recopilación del testimonio que realizó Rachel Auerbach fue fundamental para conocer lo sucedido. Rachel trabajaba junto al historiador Emmanuel Ringelblum en la organización de resistencia Oneg Shabat que actuó en el Gueto de Varsovia. Sin las palabras recogidas del testimonio de Krzepicki, que luego fueron reproducidas con detalles en su libro Eighteen Days in Treblinka, la acción de Berliner hubiera sido completamente olvidada.

Los testimonios dejados por la Oneg Shabat fueron guardados en tres tarros de leche y varias cajas de metal que escondieron en los sótanos de dos casas del gueto. Esas construcciones quedaron derruidas por las bombas y los combates antes de que los nazis abandonaran Varsovia. Durante las excavaciones posteriores a la guerra se rescataron, primero en 1946 y luego en 1950, dos de las tres partes del archivo. Fueron dos tarros de leche y tres cajas de metal, algunas bastante deterioradas, que contenían



La puerta del horror. Treblinka, uno de los sitios del horror del régimen nazi. MUSEO DEL HOLOCAUSTO

# La desconocida historia del argentino que mató a un nazi en Treblinka

En ese campo de concentración murieron 850 mil judíos y un militar nazi. Gustavo Sierra cuenta los hechos y su intensa investigación en un libro. Aquí, un adelanto.

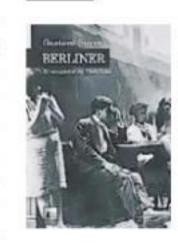

Berliner, el vengador de Treblinka Ed. Marea 200 páginas

vida cotidiana en el gueto. Todo esto fue recopilado en una edición denominada Crónica del gueto de Varsovia, que tuvo decenas de publicaciones en varios idiomas. Apenas una parte de lo que se rescató, que supera las 25.000 páginas.

Poco antes, había estado en Varsovia y pude ver lo que queda de los vestigios del gueto, su dimensión, las líneas divisorias, las ruinas de lo que fueron los edificios más emblemáticos. Fue como parte de un viaje junto a un pequeño grupo de prestigiosos colegas invitados por el Comité Judío Latinoamericano. De la mano del historiador Yoel Schvartz visitamos los sitios emblemáticos de Varsovia, Cracovia y los campos de concentración. Al regreso entrevisté en Buenos Aires a tres sobrecieron sus vidas en Argentina: Eugenia Unger, Irene Dub y Rosa Rotemberg, así como a la hija de otros sobrevivientes, Zully Peusner, que me contaron detalles de la vida diaria en el gueto y en los campos. También tuve el honor de participar de una reunión de sobrevivientes coordinada por una de ellos, Diana Wang. Todo eso lo escribí en una serie de notas que publiqué en el diario Clarín bajo el nombre de Los argentinos del Holocausto.

Una vez más, tenía una parte importante de la historia, podía reproducir el clima de lo que se había vivido en el gueto, los traslados, Treblinka, etc., pero no sabía nada de Berliner. Era un personaje sin pasado.

En su testimonio, Krzepicki mencionó que Berliner le contó que había hecho el servicio militar en Argentina. Fui al archivo del Ejército argentino, en el barrio porteño de San Telmo, e hice un pedido de informes usando diferentes fechas posibles y combinando maneras de escribir el nombre y el apellido. Nada. No estuvo enrolado en el Ejército. Fue cuando comencé a sospechar que Berliner los testimonios y escritos sobre la vivientes del Holocausto que rehi- había ocultado ex profeso su ver- tos de Europa y América Latina.

#### SOBRE EL AUTOR

Gustavo Sierra fue corresponsal de guerra y enviado especial de Clarín, CNN, Telemundo, NBC, Telenoticias e Infobae. Cubrió las guerras de Afganistán, Irak y Ucrania, siguió los pasos de Osama bin Laden en la frontera afgano-paquistaní y relató la narcoguerra mexicana. Es autor de Bajo las bombas (2003), Kabul, Bagdad, Teherán (2006), Sinaloa-Medellín-Rosario (2014), y El 68 (2018), entre otros libros.

dadera identidad a sus compañeros con los que compartió los días en que sobrevivió en Treblinka.

Obviamente, hice numerosas búsquedas por nombre y barco de llegada como inmigrante a la Argentina. No figura en los archivos del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, el CEMLA, ni en la base de datos del Hotel de Inmigrantes. Tampoco en las listas parciales de las empresas de vapores que cubrían la ruta entre los puer-

Los documentos que conseguí de su partida de nacimiento a través de un pedido de informes a los Archivos Nacionales de Polonia tampoco fueron de gran ayuda. No eran determinantes y apenas me hablaban del lugar donde nació, pero no me indicaban cuándo emigró, qué ruta tomó, etc. Muchos de los registros se perdieron en la guerra.

En ese momento tuve que decidir si escribía una historia de ficción alrededor de lo poco que sabía sobre la figura del vengador de Treblinka o si la dejaba para siempre. Fue cuando, indagando dentro de la comunidad de inmigrantes polacos, me crucé con un dato crucial. Habían sido borrados numerosos archivos de polacos pertenecientes o vinculados con la organización mafiosa Zwi Migdal. Supe de inmediato que allí estaba la clave. Conseguí una versión original del libro que escribió el comisario Julio Alsogaray, Trilogía de la trata de blancas, publicado en 1933. Relata cómo realizó la investigación sobre los proxenetas y cómo logró los testimonios claves de Perla Przedborska y Raquel Liberman, que le permitieron llegar a descubrir la estructura de la organización. En un anexo del libro figura la lista de los 450 integrantes de la Migdal acusados por el juez Manuel Rodríguez Ocampo. Allí, finalmente, estaba Berliner, no como socio de la Mutual sino como simple integrante de la organización. En su texto, Alsogaray también me dio la explicación de la falta de antecedentes: los abogados y jueces que trabajaban para la Migdal se encargaban de borrar todos los archivos.

El resto fue una mezcla de información, deducción lógica, pintura de época y reconstrucción histórica. Especialmente útil para esto fue el trabajo que realizó sobre la Rosario del siglo XX el ex concejal, poeta, periodista, historiador y dramaturgo Rafael Oscar Ielpi. Su libro El Imperio de Pichincha: la mala vida en Rosario, 1870-1935 es fundamental para entender el mundo de la prostitución en general y muy particularmente el accionar de los mafiosos de la Migdal en esa ciudad. Un trabajo que completó con otro volumen que firma junto al historiador urbano Héctor Nicolás Zinni, bajo el título de Prostitución y rufianismo. A Ielpi lo conocí y entrevisté en esa época a raíz del fenómeno del narcotráfico que había estallado en su ciudad. Recuerdo una extraordinaria charla que mantuvimos en la terraza del histórico edificio que se levanta sobre el mítico bar El Cairo.

De Rosa y Ruth solo sabemos, en base al testimonio de Krzepicki, que Berliner llegó a Treblinka junto a ellas y que en la misma estación fueron separados. Según el protocolo de los alemanes nazis, las mujeres pasaban directamente a las cámaras de gas. Permanecían vivas en el campo no más de tres o cuatro horas.

#### Spot 49

#### Cine

# David Lynch está gravemente enfermo y ya no puede dirigir

El realizador de "Terciopelo azul" y "Twin Peaks" lo dijo en una entrevista. Nominado a cuatro Oscar, el director de "Corazón salvaje" tiene 78 años.

En una reciente entrevista con la revista Sight and Sound, David Lynch reveló que ya no puede dirigir en persona debido al enfisema que ha desarrollado por "fumar durante tanto tiempo". Y añadió: "Estoy confinado en casa, me guste o no. No puedo salir. Y solo puedo caminar una corta distancia antes de quedarme sin oxígeno".

"Fumar era algo que absolutamente amaba, pero al final, me perjudicó. Era parte de la vida artística para mí: el tabaco y su olor, y encender cosas y fumar y luego volver a sentarse y tener un cigarrillo y mirar tu trabajo, o pensar en cosas; no hay nada igual en este mundo que sea tan hermoso. Mientras tanto, me está matando. Así que tuve que dejarlo ... debido al COVID, sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado. Me gusta estar entre las cosas y obtener ideas allí. Pero trataría de hacerlo de forma remota, si llegara a eso", sumó el director de El Hombre Elefante. Y admitió: "No me gustaría tanto".

Justamente hace poco Netflix rechazó una propuesta de Lynch para hacer una película animada,

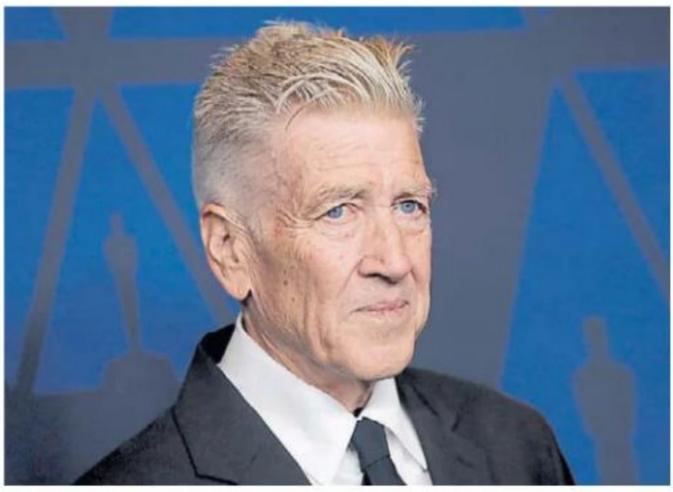

El realizador. Padece un enfisema provocado por el tabaco. REUTERS

Snootworld, en la que comenzó a trabajar hace dos décadas con Caroline Thompson (El extraño mundo de Jack, El Joven Manos de tijera). El filme trataría sobre pequeñas criaturas llamadas Snoots, que se someten a un ritual de miniaturización a la edad de ocho años. La historia se habría centrado en su héroe Snoot, que se vuelve tan pequeño que desaparece en las fibras

de una alfombra, donde descubre "un mundo loco y magnífico" completamente ajeno a su propia crianza. Aún tiene "esperanza" de que su guión de 2010 Antelope Don't Run No More llegue a filmarse. "No sabemos qué nos deparará el futuro", dijo en esa misma entrevista.

Hace dos meses, Lynch había emocionado a sus seguidores en las redes sociales con un avance de un nuevo proyecto durante el fin de semana del Memorial Day: un nuevo álbum con Chrystabell, la cantante y actriz que interpretó a la agente del FBI Tammy Preston en Twin Peaks: The Return.

"Damas y caballeros. ¡Algo está por llegar para que lo vean y lo escuchen! Y llegará el 5 de junio", había dicho Lynch en el video teaser. Resultó que "algo para que lo vean y lo escuchen" era un video musical para su nuevo álbum con Chrystabell, Sacred Memories, que se lanzó el viernes pasado, 2 de agosto, en el sello Sacred Bones.

El último proyecto importante de dirección de Lynch fue precisamente la nueva versión de la serie Twin Peaks para Showtime en 2017, mientras que su último largometraje fue Inland Empire. Anteriormente dirigió videos musicales para artistas como Interpol.

El cuatro veces nominado al Oscar dedica gran parte de su energía a promover la meditación trascendental y presta su nombre a la Escuela de Posgrado de Artes Cinematográficas David Lynch de la Universidad Internacional Maharishi.

### Horóscopo

#### ARIES

Pone a prueba diferentes criterios de trabajo. Ha encontrado límites apropiados para crear una comunicación más responsable.

#### TAURO

Condiciones propicias para resolver asuntos de negocios. Nuevas iniciativas en el escenario laboral, concentre su atención.

#### **GÉMINIS**

Recompone la actividad laboral con buenos resultados. Se apoya en la experiencia, observaciones que generan algunas dudas.

#### CÁNCER

Pone de manifiesto necesidades de encuentro y explora el campo para sus actividades. Suma nuevos vínculos a sus relaciones.

#### LEO

Busque la colaboración de sus colegas para realizar nuevas tareas. Sea mesurado en las críticas y conservará la armonía dada.

#### VIRGO

Un acercamiento diferente moviliza otros planes económicos. Evita impulsos y conserva la armonía en sus relaciones laborales.

#### LIBRA

Una nueva estrategia de trabajo será la oportunidad para el cambio. Diferentes puntos de vista lo harán pensar en profundidad.

#### **ESCORPIO**

Elige con libertad entre diferentes alternativas. Pone más atención a temas burocráticos y busca un sistema que lo organice.

#### SAGITARIO

Observa los hechos de la realidad y formula consignas. Cambia el horizonte de posibilidades al poner en claro las definiciones.

#### CAPRICORNIO

El talento personal se expresa con mayor creatividad. Las expectativas se cumplen, cuenta con recursos para su trabajo.

#### ACUARIO

El quehacer cotidiano avanza parcial pero seguro, desarrolla la capacidad de liderazgo. Proyectos que renuevan el interés.

#### PISCIS

Un clima de facilidades le dará el impulso definitivo a planes personales. Llamados que gratifican sus contactos sociales.

### Telones y pantallas

## Yuyito González contó detalles de su nuevo encuentro con Milei

Luego de asistir como invitada de Javier Milei (53) al Teatro Colón a ver la ópera Carmen, Amalia "Yuyito" González (64) mantuvo un nuevo encuentro con el presidente. Así lo confirmó la propia ex vedette, que aseguró que el pasado sábado por la noche compartieron una cena en soledad.

En un audio que le envió al ciclo El run run del espectáculo (Crónica TV), Yuyito González detalló sobre el encuentro con Milei: "Sí, tuvimos la cena esta que estaba pendiente, la invitación. La verdad que lo pasamos bárbaro, charlamos de todo...". Y sumó: "Super ameno, super lindo todo".

Luego, detalló: "¿Qué más querían saber? ¿Si hubo beso? Bueno, de despedida, de despedida hubo culo con Milei seguirá.



Radiante. La ex vedette, la noche en la que fue con Milei al Colón.

(beso)". La ex vedette cerró: "Seguimos conociéndonos, seguimos hablando. Así es que bueno... continuará", dejando en claro que el vín-

Además de poner al aire el audio con la palabra de Yuyito, en el programa conducido por Lio Pecoraro brindaron más información sobre el encuentro del presidente con la muy apuesto e inteligente".■

actual conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine).

"La pasó a buscar él por su casa a las 9 de la noche, fueron a un lugar privado fuera de capital, en la zona norte. Cena de dos: no hubo nadie más en ese encuentro", expresó el chimentero. "Ella eligió un vestido negro de cóctel que trajo de Estados Unidos y a la 1.30 de la mañana el presidente la dejó en su casa y se despidieron con apasionados besos", agregó el conductor.

El 23 de julio, Yuyito acaparó todas las miradas tras asistir al Colón para disfrutar de Carmen en medio de rumores de romance con Milei, que con anterioridad la había invitado a la presentación de su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park.

El primer encuentro de Yuyito con Milei fue en su programa en noviembre de 2023, luego de que el economista fuera electo presidente. Tras esa entrevista, Yuyito manifestó que Milei era "un hombre 50 Spot CLARIN - MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

### **Streaming**

# Claves de "Máxima", la serie sobre la reina consorte de los Países Bajos

Protagonizada por la argentina Delfina Chaves, se estrenará el jueves 15 en Max. Recorre la vida de Máxima Zorreguieta y tendrá segunda temporada.

Máxima llega a la plataforma de streaming Max a partir del jueves 15. La serie, protagonizada por la actriz argentina Delfina Chaves y el actor neerlandés Martiin Lakemeier, recorrerá la vida de Máxima Zorreguieta, desde sus raíces en la Argentina hasta su ascenso a la nobleza europea.

Mezcla de romance, drama y política, promete "una visión profunda e íntima de los altibajos de una mujer que superó todas las expectativas para encontrar su lugar en el corazón de la realeza", dice un comunicado de la plataforma.

El primer episodio de esta suerte de biopic sobre la esposa del rey Guillermo Alejandro de Países Bajos ya fue estrenado en ese país y tuvo buena recepción de parte de la crítica y los espectadores.

La serie de Max Original fue desarrollada por Millstreet Films en coproducción con HBO y Beta Film. Está inspirada en la novela Máxima Zorreguieta: Madre patria, de la periodista holandesa Marcia Luyten, y en su línea argumentativa sigue la historia de amor soñada, pero también su lado B, con los obstáculos y complejidades que atravesó la argentina en su camino a palacio.

"La serie va tras los pasos de Máxima mientras navega por su relación con el príncipe heredero neerlandés y su ascenso a la cima, mientras enfrenta desafíos en el camino, incluida la controversia en torno a la carrera política de su padre Jorge durante el régimen de Videla", dice la descripción oficial.

"Dicen que tu papá no estará autorizado a venir a la boda", es la frase que pronuncia el príncipe Guillermo en el momento en que cambia el tono del trailer. Pasamos a ver a una Máxima estresada, perseguida por la prensa, y que desafía los límites para abrirse camino. "¡Al diablo con la política!", grita el personaje de Chaves después de pegar un portazo.

La serie también muestra cómo hizo Máxima para adaptarse a esta nueva vida y el impacto que generó esta transformación en su círculo



Biográfica. Martijn Lakemeier hace de Guillermo y Chaves, de Máxima.

más íntimo. Más preguntas que se irán revelando: ¿qué le permite a Máxima finalmente prosperar en una antigua corte europea? ¿Cómo pudo ella mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a su familia?

La temporada inicial sobre la vida de la argentina cuenta con seis

episodios de 50 minutos cada uno, desde su nacimiento en 1971 en Buenos Aires, hasta su compromiso con el príncipe heredero. "Un muy buen logro", declaró Tina Nijkam, especialista de cifras de audiencia televisivas, al diario popular De Telegraaf, sobre la audiencia

que tuvo en Países Bajos el primer capítulo (700 mil en la franja horaria nocturna). "La producción supera las elevadas expectativas", señaló el diario Algemeen Dagblad.

En esta primera tanda de capítulos, Máxima fue interpretada por Chaves-conocida por la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza- y Guillermo Alejandro, por el neerlandés Lakemeier, de 30 años. A partir de este trabajo, entre ellos comenzó un romance real.

Sin embargo, las escenas de amor entre los jóvenes enamorados provocaron algunos comentarios ofuscados en la prensa, las redes sociales y los espectadores.

"Se ve nada más ni nada menos al rey y a la reina revolcándose entre las cobijas. Es como ver a los padres en su juventud, algo muy molesto para las princesas", apuntó el Algemeen Dagblad, en referencia a las hijas de la pareja real: Amalia heredera al trono de los Países Bajos-, Alexia y Ariane. El medio agregó que esas escenas "provocan una ligera molestia" y la serie "habría podido evitarlas".

El rodaje se llevó a cabo en varios países, entre los que se encuentran la Argentina, los Estados Unidos, Bélgica, España y -por supuesto- los Países Bajos. Y ya está confirmada la segunda temporada, cuyo rodaje comenzará en octubre. Máxima descubrirá "que conservar el amor de los neerlandeses no es tan fácil como conquistarlo", indicó Rachel van Bommel, de la productora Millstreet Films.■

#### Música

# Tyler tiene la voz dañada: Aerosmith no saldrá más de gira

Aerosmith lanzó un comunicado donde anuncia que la banda no volverá a salir de gira porque la voz de Steven Tyler sufre daños permanentes tras una lesión en las cuerdas vocales el año pasado.

El icónico grupo de rock, responsable de éxitos como Love in an Elevatory Livin' on the Edge, hizo público el texto en sus redes sociales. donde anunció la cancelación del resto de los conciertos de su gira e informó sobre el estado actual de la voz de su cantante.

"Siempre hemos querido dejarlos boquiabiertos cuando actuamos. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando de forma incansable para que su

su lesión. Lo hemos visto luchar junto al mejor equipo médico. Lamentablemente, está claro que la recuperación total de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una desgarradora y difícil decisión, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras", expresó la banda.

El comunicado termina así: "Estamos agradecidos más allá de las palabras por todos los que se sintieron motivados a viajar con nosotros por última vez. Agradecidos con nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que hicieron posibles nuestras carreras históricas. Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del plavoz vuelva a ser la que era antes de neta Tierra. **Pongan nuestra músi-**

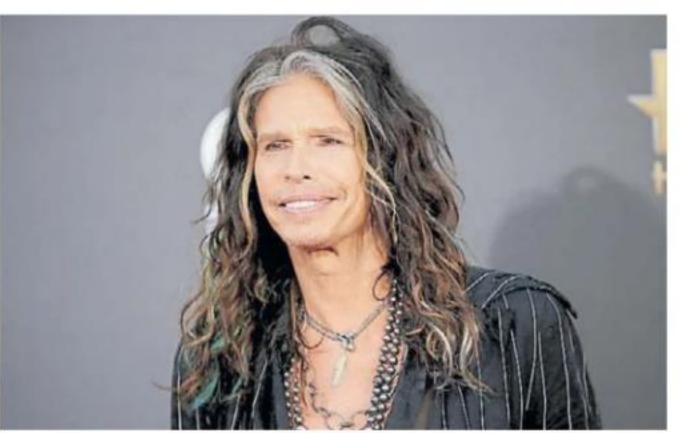

Adiós. Steven Tyler sufrió una lesión en las cuerdas vocales en 2023.

ca a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños".

Tyler anunció que se lesionó en septiembre durante un concierto de la gira Peace Out: The Farewell Tour. En aquel momento, el cantante explicó en una larga publicación en Instagram que la lesión lo había hecho sangrar, pero que esperaba que la banda pudiese regresar tras posponer algunas fechas.

El distintivo alto rango vocal de

Tyler impulsó el enorme catálogo de éxitos de la banda desde su creación en 1970, como Dream On, Walk This Way y Sweet Emotion. Cuando Tyler se lesionó, estaban a punto de comenzar una gira de despedida con 40 conciertos.

Aerosmith forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll y tiene cuatro Grammy. Sus otros miembros son Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer.

Antes de iniciar la gran gira de del grupo, John Douglas.■

despedida de 2023, el baterista Joey Kramer, que se había quedado fuera de la reciente residencia del grupo en Las Vegas, dijo que tampoco formaría parte de esta gira.

"Si bien Joey Kramer sigue siendo un querido miembro fundador de Aerosmith, lamentablemente tomó la decisión de no asistir a las fechas de gira programadas actualmente para centrar toda su atención en su familia y su salud", decía el comunicado.

El vínculo con el baterista tuvo un momento de tensión antes de un importante fin de semana para Aerosmith. El domingo 26 de enero de 2020, cuando se iban a presentar en los premios Grammy, Kramer denunció a sus compañeros por no permitirle volver al grupo después de haber sufrido un problema de salud.

Kramer tomó acciones legales contra sus compañeros alegando que lo habían sometido a una audición para comprobar si estaba en condiciones de regresar después de sufrir una lesión en el hombro en 2019. Desde entonces, fue reemplazado por el técnico de batería

# LLENÁ EL CHANGUITO CON 365







# TODOS LOS LUNES Y JUEVES!

# EN TIENDAS FÍSICAS Y COMPRAS ONLINE CON AMBAS CREDENCIALES

PAGANDO CON



-5% ADICIONAL!



\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🞯 🚹 🔉









CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN JUMBO Y/O DISCO, Y SER SOCIO DEL PROGRAMA VEA AHORRO EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN VEA. SE APLICARA UN DESCUENTO DEL 15% PARA COMPRAS PRESENC CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

# Clasificados



## Inmuebles

clasificados.clarin.com

| EPTOS D       | 1 VEN |
|---------------|-------|
| ZONA          | ) D   |
| CABALLITO     |       |
| FLORES        |       |
| P. CENTENARIO |       |
| P. CHACABUCO  |       |
| VILLA CRESPO  |       |



VENTA

**DEPARTAMENTOS** 

FLORES 1amb u\$s 80.000 Ambte dividido en dos, 42m2 con patio y cochera fija Buen edificio 2

ascensores J.Marti a mts Directorio

4433-1601 wasap 11.5850.1333

u\$s 65.000 FLORES 1amb Ambte equipad divisible en dos c/balcón A estrenar s/Directorio

2965 Muy buenas terminac. 38m2 Bjas expens. Wasap 11.5850.1333

0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

**OFRECIDO** ZD ALQUILER

DEPARTAMENTOS

V.CRESPO 1amb C-Patio \$350000 T-Incluido Dueño 5491167206560

1 ALQ.OF DEPTOS E ) E ZONA ABASTO ALMAGRO BALVANERA **BOEDO** ONCE



OFRECIDO ALQUILER

**DEPARTAMENTOS** 

ALMAGRO 1amb amob exc/zona pil laundry 550Mil pag 116-127-5581

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

HABITACIONES EN CASAS **DEFAMILIA Y OTROS** 

**OFRECIDO** 

SRTA wifi economic Venezuela 1978

CAMPOS **YCHACRAS** 

**VENTA** 

LAS HERAS 68 Has Plomer B/ubic c/mejoras D7.300 x ha 2204-0282

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**OFRECIDO ALQUILER** 

BOEDO Cocheras (20) alquilo Av. Independencia2930 1155755014

Clarín Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

Autos

clasificados.clarin.com



AUTOMOTORES 15 VENTA **AUTOMOVILES R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

AUTOMOTORES 15 VENTA

PEUGEOT

PEUGEOT 206 08 camioneta 1.6 Premium est, unica 1135208507

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar



clasificados.clarin.com

24 PEDIDO ADMINISTRACION

**R24 EMPLEADOS** 

PEDIDO

CAJERA y REPOSITOR. Azcuenaga 1236 Vicente Lopez 11-5992-8888

EMPLEADO Puesto Flores c/exp Hor tbjo tarde, franq dgos 11-6397995 Subí tu currículum a

www.empleos.clarin.com

SECRETARIAS, **R25** RECEPCIONISTAS YOTROS

PEDIDO

SECRETARIA b/pres 1135620861

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com **PROFESIONALES** 

ESTUDIANTES, **PASANTÍAS Y BECAS** 

33 PEDIDO

**PEDIDO** 

ESTUDIANTE de arquitectura para tareas de ventas en Obras y Estudios de arquitectura. Poseer movilidad excluyente CABA o zona Norte. Enviar CV chiese@sion.com

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER taxi viva Cap 1559956901

CHOFER de taxi a/c 1130971370

CHOFER Taxi a cargo Duster-Suran z.Villa Urquiza o alred 1144123850

CHOFER taxi a/c Cap 1144714099

36 PEDIDO SERVICIOS

REPARTIDOR DISTRIBUIDORA Busca camioneta DUC/BOX/MAST/SPR con Chofer, docs al dia p reparto autoservicios AMBA. 1124740013

Subí tu curriculum a www.empleos.clarin.com

**R37 OFICIOS Y** 

**OCUPACIONES VARIAS** PEDIDO

AYUDANTE Cocin exp Rivadavia6501

COCINERO Pres. 9 a 18hs c/CV Av Corrientes 4296-Pizzeria S. Miguel

COSTURERA con experiencia en cortinas de tela. Zona berazategui Enviar CV: fabricarollcv@gmail.com

EMPAQUISTA Se busca empaquista y ayudante de linea de prod de calzado. Masc zona sur excluyentes. Trabajo todo el año. Envíar CV 1162955843

EMPLEADO P/mantenimiento de Hotel.Con conoc.de electricidad/pintura.Zona CABA.Enviar CV a:hotelblackjackmail@gmail.com

FRANQUERO garage. Zona Almagro. Con experiencia. Wp 1165403938

MECANICO 1133744333

MINUTERO con exper - para zona Villa Lugano Tratar 11-4177-5903

37 PEDIDO SERVICIOS

MOZO JOVEN con experiencia. Presentarse Av Córdoba 1399. CABA

PANADERO Oficial y Ayudante c/Ref. Adolfo Alsina 5205 V.Martelli a:cvpanificacion@outlook.com

PASTELERO Repostero c/ó sin exp p/Fca S.Femando 11-5013-1601

PIZZERO Present. con CV de 9 a 18hs en Av. Corrientes 4690, Caba

REPOSITOR c/DNI AvCórdoba 2621

REPOSITOR medio turno por la tarde. 15-2306-9752

REPOSITOR p/súper II.3269-6666

SANDWICHERO Solo Exp confiteria serv lunch/sand miga II-56389528

SEÑORITA hasta 42a 1161158466

SENORITAS para creación de contenidos. Novias virtuales, zona CABA. 11-2292-3579

VIGILADORES Masculinos, de 24 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato Pilar con o sin analítico. CABA con analitico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320. Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

## Servicios

clasificados.clarin.com

LEGALES 44 OFREC

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

CONTADOR DRA. MARIELA CAMAÑO CONTADORA PUBLICA (UNLu) Tur-nos al 54 9 3487-306664 M.26301/0 T.181 F.241 CPCEPBA M T.450 F.009 CPCECABA

ENCONTRÁ EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

SALUD

SALUD Y BELLEZA

47 OFREC.

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

Countries & Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Caty 34 años fna y elegan z/San Martin 51979018

SEÑORA 37años 11-5936-9758

SEÑORA Laura Trans 1138552268

SEÑORA Sofia 35añ 1161158466



## Cómo publicar en Clarín Clasificados

**R11** 

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### **Fúnebres**

♦ Sepelios y **Participaciones** 

CHOMYSZYN, Lubomiro Antonio. O.E.P.D. Falleció el 4/8/24. Héctor H. Magnetto, José A. Aranda y Lucio R. Pagliaro participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

CHOMYSZYN, Lubomiro Antonio. O.E.P.D. Falleció el 4/8/24. Marcela Noble Herrera despide con dolor a quien fuera un querido referente en Clarín y la Fundación Noble, y hace llegar sus sentidas condolencias a sus seres queridos.

CHOMYSZYN , Lubomiro Antonio. Q.E.P.D. Falleció el 4/8/24. Felipe Noble Herrera participa con dolor la partida de quien por tantos años estuviera vinculado a Clarin y a la Fundación Noble, y acompaña a sus familiares en este duro trance.

55 OFREC.

CHOMYSZYN, Lubomiro Antonio. Q.E.P.D. Falleció el 4/8/24. Los accionistas y el directorio de Grupo Clarin S.A. despiden con tristeza a su colaborador de tantos años, acompañan a su esposa, sus hijos y toda su familia, y ruegan por el eterno descanso de su alma.

CHOMYSZYN, Lubomiro Antonio.

75 OFREC.

Q.E.P.D. Falleció el 4/8/24. Los integrantes de la Fundación Noble participan el fallecimiento del querido Chomy, referente e inspirador de la misma, abrazan a su querida familia y ruegan una oración en su memoria.

**GUARINO DE DAGA, Margarita** 

Nelsa, Enrique, Andrea y Edgardo Liberman participan con tristeza su fallecimiento v acompañan a su familia en este momento de dolor.

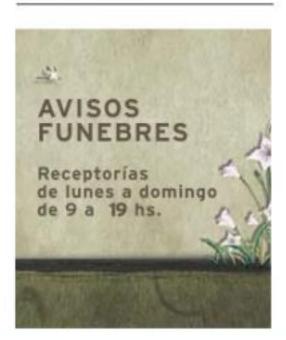

AVISOS FÚNEBRES Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones RECEPTORÍA COMO PUBLICAR Tel. (011) 4240-2675 (2) 11-4037-4478 RECEPTORÍA VILLA LURO Tel. (011) 4635-7007 (S) 11-6766-0878 RECEPTORÍA MARTÍN CORONADO Tel. (011) 4842-2856 (© 11-2855-5657

Receptorias con horario extend. de Lun. a Dom. de 9 a 19 hs.



**EDICTOS** 

DIARIO ARGENTINO

76 OFREC.

55 OFREC. **ASTROLOGIA** 

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Crónica los Domingos. 1130872355.

**ASTROLOGIA** 

**iENCONTRÁ** EL CRÉDITO,

O HIPOTECA

**RUBRO 14** 

PRÉSTAMO, **QUE BUSCÁS!** 

MARIANA DE LA FE PARAPSICÓLOGA DE AMERICA Parapsicóloga, vidente, psíquica de alto poder mental

Pone sus conocimientos para el exito en sus negocios, casas campos y empresas. Corta y destruye todo tipo de males, daños ataduras impotencias sexuales y enfermedades desconocidas ALEJA ENVIDIA Y MALA SUERTE DE TU VIDA LOS PEORES ENEMIGOS DEL HOMBRE

Se encuentre donde se encuentre la persona tratada los cambios comienzan a las pocas horas de iniciados los trabajos sin que nadie ni nada pueda evitarlo

Atención Lunes a Domingo 12 a 21hs Trabajos a corta/larga distancia Av. Corrientes esquina Bulnes (011) 4951-7608 // (011) 1539131716



clasificados.clarin.com

SALUDOS

58 OFREC.

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

**Legales** 

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS,

AVISOS AL COMERCIO

AGRADECIMIENTOS

AVISOS AL COM.

AVISOS AL COMERCIO

CUIT 30-68901419-0. ETI ARGEN-

TINA S.A. escinde parte de su patri-

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G. SALUDOS

58 OFREC

Clarín Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

T

ciedad: NEWAVE S.A. a) Eti Argentina S.A.: sede social en Suipacha 119, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Estatuto inscripto por la Inspección General de Justicia bajo el Número 12530, del Libro 120, Tomo A de SA, fecha 11/12/1996; Valuaciones de ETI ARGENTINA S.A. al 30/04/2024: Activo: \$3.414.857.074, y Pasivo: \$1.386.272.461; Valuaciones de ETI ARGENTINA S.A. después de la escisión: Activo: \$2.869.327.433; monio para constituir una nueva so- Pasivo: \$1.386.272.461. Capital

AVISOS AL COM.

75 OFREC.

AVISOS AL COM.

de ETI ARGENTINA S.A. después de la escisión: \$131.976.900, suscripto e integrado por: Daniel Boris Zlotnicki, quien suscribe 65.996.368 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, y Rosana Zlotnicki, quien suscribe 65.980.532 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Valuaciones de la sociedad NEWAVE S.A. constituida como consecuencia de la escisión: (i) Total Activo y Pasivo destinado a NEWAVE S.A.: Activo \$545.529.641, Pasivo \$ 0. Capital de NEWAVE S.A.: \$131.976.900, suscripto e integra-do por Daniel Boris Zlotnicki, quien suscribe 65.988.450 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, Rosana Zlotnicki quien suscribe 65.988.450 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; sede social de NEWAVE S.A.: Suipacha 119, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha del Compromiso de Escisión: 25/07/2024, aprobado por Asamblea de ETI ARGEN-TINA S.A. celebrada el 25/07/2024. Oposición: Las opo-

**OPORTUNIDAD VENDO** S.A. de CAPITALIZACION infoventa24@gmail.com

FIRMAT PLANAUTO PARA FINES DETERMINADOS S.A. **DE CAPITALIZACION Y AHORRO** 

siciones a la escisión deberán reali-

zarse en Miñones 2177, piso 1º;

dto. "A", Ciudad Autónoma de Bue-

Belgrano 1240 - Firmat (2630) Sta. Fe

Informa: art. 21 del Decreto 142.277/43. Títulos de Capitalización favorecidos en el sorteo del 27 de Julio de 2024

realizado por bolillero ante escribano público en el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Rosario - Pcia. Sta. Fe. 1º Premio: 407 (cuatro-cero-siete)

**EDICTOS** 

JUDICIALES

**EDICTOS** 

76 OFREC.

DISPOSICIÓN Nº DI-2019-883-GC ABA-DGDYPC, VISTO: el Expediente Electrónico C. EX-2014-17414439-MGEYA-DGDYPC, LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTEC-CIÓN AL CONSUMIDOR DISPONE Articulo 1º - Sancionar a TELEFONI-CA DE ARGENTINA S.A., CUIT 30-63945397-5, con multa de PE-SOS SETENTA MIL (\$ 70.000.-) por haber incurrido en infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240. Dirección Géneral Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

EDICTO El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de San Isidro, en lados "BOSCH JUAN C/ AYLAGAS COSME S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA", (Expte. Nº-1478-2019), cita y emplaza por el término de diez días, a los herederos del Sr. Cosme Aylagas y a quien se crea con derechos al dominio del inmueble Folio 1872/1947 Circ. IV, Sec. R parcelas 321 C y 321 D, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a fin de que comparezcan a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (Art. 341 del CPCC, y 681 del CPCC). Publiquense edictos en el Boletín Oficial y en el diario "Clarin" o "La Nación" - a elección del acto por dos días. Soledad de Vedia. Jueza Civil y Comercial

**EDICTO** . El Juzg civ y com Nº 10 del depto. Jud. Mar del Plata sito en calle Alte Brown 1771 de Mar del Plata, cita y emplaza a herederos de Yolánda Vuga (DNI 93.383.394)ápara que dentro del plazo de 5 días comparezca hacer valer sus derechos en autos: "ANTI-VERO JORGE EDUARDO C/ NEMEC DE VUGA AMALIA MARIA (SUS SU-CESORES) S/ PRESCRIPCION AD-QUISITIVA BICENAL DEL DOMINIO INMUEBLES. Expte Nº 30778-04" bajo apercibimiento de designarle al Sr. Defensor de Au76 OFREC.

sentes para que los represente. Datos inmueble objeto de autos: Nom Catastral: Circ VI, Sec A, Manz 19c, Parc 23, Mat 189.662 del Partido de Gral Pueyrredón..- El presente

se publicará por el plazo de dos días en el Boletín Judicial y en el diario Clarín. Mar del Plata, á de junio de 2024.-

DIS. N.º 030-2024 dictada en el marco del Expte. 4036-57452-0-2024. Capilla del Señor, 5 de julio de 2024. El Director de Defensa al Consumidor y Transporte dispone: "Articulo 1: Imponer a la firma sumariada VOLKSWAGEN S.A, DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT № 30-56133268-8, a la pena de multa equivalente a SEIS (6) SALARIOS MÍNIMOS VITALES Y MÓVILES (\$1.405.890,72)," Fdo. Claudio Alfonso menez - Director de Defensa al Consumidor y Transporte.

RES. N.º 581-DDC-2024 dictada en el marco del Expte. 405-002290-2022-EXP. San Juan, 18 de junio de 2024. La Directora de Defensa al Consumidor dispone: "Artículo 1: Apliquese multa de Pesos Dos Millones Seiscientos Trece Mil (\$2.613.000), multa equivalente a tres (3) Canastas Básicas Total Hogar 3 publicada por INDEC a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8, por infracción a los art. 4º, 8º bis y 19º de la Ley 24.240" Fdo, Fabiana Carrizo - Directora de Defensa al Consumidor.

DIS. N.º DI-2021-5189-GCABA-DGDYPC dictada en el marco del Expte. 16372863-GCABA-DGDYPC-2019. Buenos Aires, 22 de octubre de 2021. LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR dispone: "Sancionar a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268-8, con multa de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000.-) por haber incurrido en infracción al artículo 4 de la Ley 24.240." Fdo. Vilma Cecilia Bouza -DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

# remates

#### **EDIFICIO a CONSTRUIR**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº7, Secretaria Nº13, sito en Diag. R. S. Peña 1211 2º piso C.A.B.A. comunica por CINCO días en autos "GRUPO LECAR SRL S/QUIEBRA S/ INCIDENTE Nº1 COUVIN MARCELO EDUARDO, S/INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL", Expte: 6256 /2016/1 que el día 14 de agosto de 2024 a las 12.00 hs en el salón de ventas de la calle Jean Jaures 545, Capital, la martillera Delia Estela Rovati rematará el inmueble sito en Avda. Eva Perón 4172/82 entre Fernández y Zinny C.A.B.A- Nomenclatura Catastral: Circ. 1 Secc: 56 Manz.:87 Parc 12 A Matricula 1-94315. Se trata de un edificio a terminar de 7 pisos estando su frente cerrado con escombros siendo su PB apto garaje o locales DESOCUPADO. BASE U\$S 800.000 al contado y al mejor postor - ad-corpus- con la previsión que tanto la seña como el saldo de precio así como los gastos y comisión de la martillera, podrán ser abonadas en moneda de curso legal de acuerdo a la cotización del dólar MEP del día anterior a la efectivización de cada pago.- SEÑA 30% COMISION 3% SELLADO de Ley mas Arancel 0,25%-El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso de conformidad con lo dispuesto por el art. 580 del Código Procesal .- Dispónese que el adjudicatario deberá integrar el saldo de precio aun si se hubiere planteado cualquier objeción que impida la aprobación de la subasta, en el supuesto que no lo hiciere y fueren rechazadas las objeciones deberá adicionarse al remanente del precio desde el quinto día de realizada la subasta y hasta el efectivo pago, los intereses que fija el Banco de la Nación Argentina -tasa activa- para sus operaciones de descuento a treinta (30) días.- No se admitirá la compra en comisión, así como la ulterior cesión del boleto que se extienda. -Hagase saber que respecto del inmueble subastado, los impuestos, tasas y contribuciones- sean estos de carácter Nacional Provincial o Municipal y cualquier otro gasto cuales fuera su concepto - Vbg. Expensas- devengados con anterioridad al decreto de quiebra, el titular de cada acreencia deberá peticionaren el supuesto que aun no se hubiere hecho - la verificación correspondiente: y los devengados a partir del decreto de liquidación serán a cargo del adquirente.- Hágase saber a los interesados a concurrir a los remates ,previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal(www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas –Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb. Caba con el formulario que indica el sitio aludido.- Informes TE 154-948-9804 Visitar 9 10 y 12 DE AGOSTO de 10 hs a 13 hs.-. Buenos Aires, 5 de julio de 2024, Fernando G. D'Alessandro Juez - Rodrigo F. Piñeiro Secretario

DELIA ESTELA ROVATI • 15-4948-9804

### **Clarín**grilla

Nº 20.187

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Giovanni Mosca.

| 1  |  |  |  |     |  |
|----|--|--|--|-----|--|
| 2  |  |  |  |     |  |
| 3  |  |  |  |     |  |
| 4  |  |  |  |     |  |
| 5  |  |  |  |     |  |
| 6  |  |  |  |     |  |
| 7  |  |  |  |     |  |
| 8  |  |  |  |     |  |
| 9  |  |  |  |     |  |
| 10 |  |  |  | 10. |  |
| 11 |  |  |  |     |  |
| 12 |  |  |  |     |  |
| 13 |  |  |  |     |  |
| 14 |  |  |  |     |  |
| 15 |  |  |  |     |  |
| 16 |  |  |  |     |  |
| 17 |  |  |  |     |  |
| 18 |  |  |  |     |  |
| 19 |  |  |  |     |  |

#### **Definiciones**

1 ► Uno de los cuarenta y nueve países que componen el continente asiático. Su capital y ciudad más poblada es Nom Pen; 2 ▶ Potente, que tiene poder; 3 ► Dicho o ademán inconveniente e inesperado; 4 ➤ Mueble con varias divisiones, para tener clasificados papeles u otros objetos; 5 ▶ Que opone reparo u objeción a una opinión o designio; 6 ▶ Granular, en forma de granos; 7 ► Anat. Situado en la parte anterior de la espina dorsal; 8 ▶ Persona que conduce o viaja en moto; 9 ► Libertad que uno goza para eximirse de alguna obligación; 10 ► Argent., Parag., Urug. Orilla o franja de tierra al lado de los ríos; 11 ▶ Título de honor que concede el Papa a determinados eclesiásticos; 12 ▶ Signo ortográfico [\*] empleado para usos convencionales; 13 ► Fideo largo y grueso; 14 ▶ Pocilga.//Fig. Habitación estrecha y desaseada; 15 ► Arácnido con abdomen que se prolonga en una cola formada por seis segmentos y terminada en un aguijón curvo y venenoso; 16 ► Vehículo con una puerta en la parte posterior, que transporta artículos comerciales; 17 ▶ Causar hastío un manjar, especialmente si es dulce; 18 ► En tanto, entre tanto; 19 ► Partícula elemental

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

que, con otras, forma el núcleo atómico.

as - bo - brup - ca - cam - chi - ción - cle - co - cor cu - de - do - dor - e - e - em - es - es - fur - gar - go gra - gue - je - la - la - li - lle - mien - mo - mon - ne nu - nu - ñor - ob - ón - pa - pión - po - pre - ral ris - ris - ro - ro - sal - se - si - so - ta - ta - tan - te - te - ti - to - to - to - tras - tril - xa - xen - ya.

### Sudoku

Nº 6.880

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básic | • |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   | 3 |   | 4 |   | 8 | 9 |
|       |   | 5 |   |   | 8 | 2 |   |   |
|       | 3 |   |   | 4 |   |   | 7 |   |
|       |   | 1 |   |   | 2 |   | 6 | 3 |
|       | 2 |   | 7 |   | 9 |   |   |   |
|       |   |   |   |   | 7 |   |   |   |
|       | 9 |   | 1 |   |   |   |   | 8 |
|       | 8 | 6 | 2 |   |   |   |   |   |

|   |   | 2 | 4 |   |   |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 2 | 6 |   |   |
|   |   |   | 1 | 7 |   |   | 8 | 3 |
| 5 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   | 9 |   | 3 |   |
| 3 |   | 6 |   |   |   |   |   | 9 |
| 6 | 1 |   |   |   | 4 |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 5 | 6 |   | 4 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| REDUZCA AL<br>MÍNIMO<br>DA VIGOR        | <b></b>                               | DIOS<br>EGIPCIO<br>DISFRUTE | ¥                               | ORILLA<br>DEL RÍO<br>COLOQ.          | <b></b>                     | <b>↓</b>                                     | CASUA-<br>LIDAD<br>RADIO                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A ALGUIEN                               |                                       | DE ALGO                     |                                 | ₩                                    |                             |                                              | NADIO                                      |
| PERCIBÍA<br>UNA COSA<br>CITA<br>TEXTUAL | <b>+</b>                              |                             |                                 |                                      |                             |                                              | CIUDAD<br>DE YEMEN                         |
| 4                                       |                                       |                             | FRUTO<br>DEL PERAL<br>DECÂMETRO | <b>→</b>                             |                             |                                              | +                                          |
| MENSURAR<br>PREF:<br>DOBLE              | >                                     |                             | +                               |                                      |                             | SE PRO-<br>LONAGABA<br>UNA COSA<br>UN TIEMPO |                                            |
| 4                                       |                                       | AGREGA<br>REMEDÓ            | <b>→</b>                        |                                      |                             | *                                            |                                            |
| CÜSPIDE<br>EXISTIR                      | <b>→</b>                              | +                           |                                 |                                      | APÓCOPE<br>DE UNO<br>GANSOS | <b>→</b>                                     |                                            |
| +                                       |                                       | <b>→</b>                    | HIJO DE<br>NOË<br>ENTREGUÉ      |                                      | +                           | <b>→</b>                                     | APÓCOPE<br>DE NORTE<br>SOCIEDAD<br>ANÓNIMA |
|                                         | ABREV.<br>DE ÎDEM<br>EXA-<br>CULOMBIO | <b>→</b>                    | +                               | ÁRBOL<br>DE COSTA<br>RICA<br>RUTENIO | <b>*</b>                    |                                              | +                                          |
|                                         | *                                     |                             |                                 | *                                    |                             |                                              | 7                                          |
| PREF.:<br>COOPE-<br>RACIÓN              | <b>→</b>                              |                             | UTILIZA                         | <b>→</b>                             |                             |                                              | SEPARABA<br>UNA COSA<br>DE OTRAS           |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.879

#### Básico

| 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 |
|   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |
| 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 |

#### Avanzado

| - | ** | anz | aut | • |   |   |   |   |   |
|---|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| r | 9  | 6   | 5   | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 |
|   | 3  | 1   | 4   | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 |
|   | 2  | 8   | 7   | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| ľ | 4  | 2   | 6   | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 |
|   | 7  | 9   | 1   | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 |
|   | 8  | 5   | 3   | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| Г | 5  | 7   | 2   | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 |
|   | 1  | 4   | 9   | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 |
|   | 6  | 3   | 8   | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |

#### Claringrilla Nº 20.186

El celoso ama más, pero el otro ama mucho mejor. Molière. Dramaturgo y actor

| al | ices |   | ٧ |   |   |   |   |   |   |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | P    | R | E | Т | A | L |   |   |   |
| 2  | ٧    | E | L | 0 | М | 0 | Т | 0 | R |
| 3  | E    | Х | С | E | P | Т | U | А | R |
| 4  | Α    | ٧ | E | S | Т | R | U | Z |   |
| 5  | S    | E | L | E | N | 0 | S | 1 | S |
| 6  | G    | E | 0 | G | R | Α | F | ĺ | Α |
| 7  | Α    | В | S | Т | E | М | 1 | 0 |   |
| 8  | Α    | C | 0 | R | R | Α | L | Α | R |
| 9  | G    | U | Α | С | A | М | A | Y | 0 |
| 10 | S    | E | M | 1 | S | U | М | Α |   |
| 11 | С    | Н | Α | В | A | С | Α | N | 0 |
| 12 | R    | E | М | Α | С | н | Α | D | 0 |
| 13 | D    | 1 | Á | S | Т | 0 | L | E |   |
| 14 | D    | E | S | Α | R | М | Α | D | 0 |
| 15 | н    | 1 | Р | Ó | Т | E | S | 1 | S |
| 16 | Р    | R | E | F | 1 | J | 0 | S |   |
| 17 | P    | E | R | 1 | Т | 0 | N | E | 0 |
| 18 | A    | S | 0 | М | В | R | Α | D | 0 |
| 19 | F    | R | Ε | Í | R |   |   |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Ra, vigoriza, notaba, sic, pera, medir, bi-, añade, cima, un, Sem, nor, íd., cas, retiraba, co-, usa. Verticales. Ser, minimice, EC, goce, imitó, Tot, dam, di, rapiñan, Ru, ribera, ocas, azar, duraba, Adén, S.A.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.300 - Libro Alan Faena: Arquitectura de ser y Arquitectura Horizontal \$ 6.999,90 - Revista N \$ 2.500 - Arquitectura \$ 2.300,00 - ELLE \$ 5.000 - Preescolar Genios \$ 3,000 - Relanzamiento Cocina en Casa N\* 1 \$ 19,999,90 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2,499,90 - Autos de Colección \$9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$5.999,90 - Arquitectura Esp. con DNI \$2.500 - ELLE Cocina \$4.000 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 ELLE Decoración \$ 3.500 - Rel. Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Día del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90.

#### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envio para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-

piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

Cartas 55

CARTAS AL PAÍS

## "Es tiempo de líderes fuertes y decididos, no de tibios..."

En los ámbitos de la política, la dirección empresarial y cualquier otra forma de liderazgo, la actitud de los dirigentes es fundamental para el éxito de sus objetivos. Entre estas actitudes, la tibieza se muestra como una de las más perjudiciales. En política, como en la vida misma, tibieza significa "vengo a hacer mi negocio" o una falta total de compromiso.

En estos tiempos en los que vivimos, revueltos y polarizados, es menester tener conductores firmes y decididos, capaces de tomar decisiones difíciles, defender sus convicciones con valentía y no borrar con el codo lo que el anterior escribió con la mano. Tibios son esos que deambulan entre la indecisión y la mediocridad, y están condenados a no gobernar eficazmente. Los tibios no pueden liderar una provincia, ciudad o comuna y menos pretender hacerlo con un país hacia el progreso y el bienestar, si no tienen la determinación necesaria para hacer frente a todos los desafíos que surjan; de lo contrario, estaremos en presencia de un gobierno débil.

Los políticos tibios suelen carecer del compromiso necesario para motivar a su equipo de colaboradores. La falta de empatía y determinación puede ser contagiosa,

llevando a un entorno donde los empleados o seguidores también se sienten desmotivados, dando por resultado un bajo rendimiento general.

Cuando el gobernante no acciona, su tibieza conlleva a una parálisis en la toma de decisiones y las oportunidades se pierden, los problemas se agravan, y todo se convierte en un círculo vicioso que con el tiempo erosiona la credibilidad del político. Los tibios no

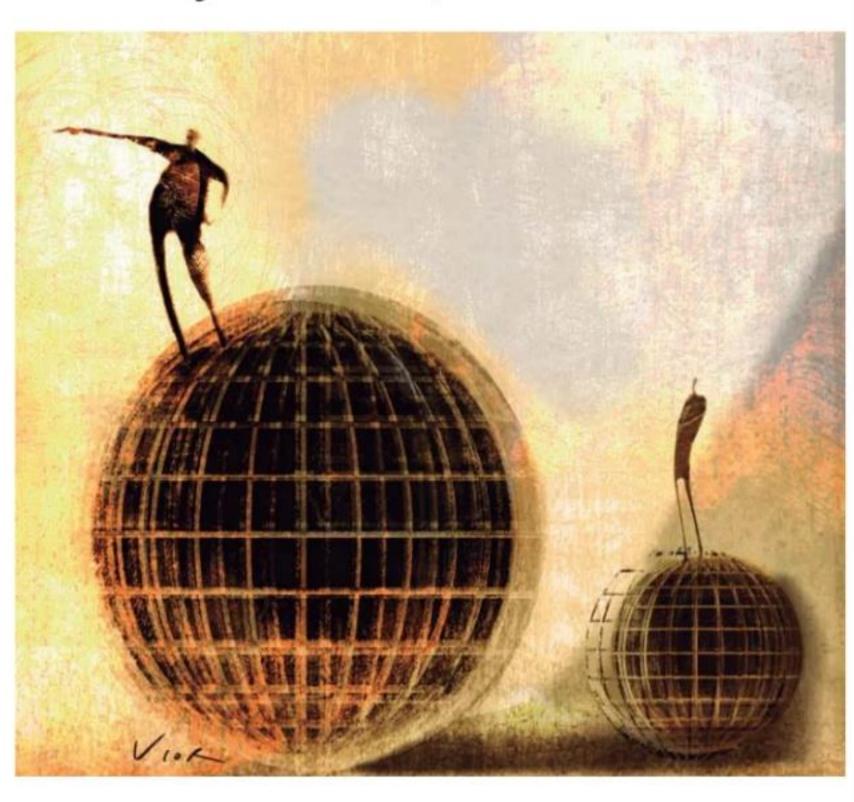

pueden gobernar porque carecen del valor necesario para enfrentar los retos políticos contemporáneos. Es tiempo de líderes fuertes y decididos dispuestos a luchar por el bien común sin titubear. Sólo así podremos avanzar como sociedad y superar todos los obstáculos que se presenten.

#### Francisco Manuel Silva

frsilva50@gmail.com

#### Nicolás Maduro, la banalidad de la torpeza

Cuando Hannah Arendt describió en su libro "La condición humana" acerca de la trivialización de los seres humanos gobernados por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales no solo hacía mención al nazismo sino a todo lo que deviene en las diferentes sociedades. La palabra banalidad puede ser empleada para distintos tipos de cadena de mandos; el caso de Venezuela hoy es el más llamativo.

En primer lugar porque aplica, en forma de total y absoluta ignorancia, las for-

mas y los discursos con los que su presidente Nicolás Maduro se dirige al pueblo. Es una línea muy fina que hace confundir ignorancia con torpeza. La misma voz de Maduro que se "expresa", por así decirlo, desde ese atril todopoderoso es la misma de ese 30 y pico por ciento de votos que recibió, no así de su pueblo. La democracia y la libertad se ven coartadas por un gobierno que contagia a las fuerzas de seguridad.

En segundo lugar, está el papel que tienen los países de Latinoamérica, cansados de estas repetitivas dictaduras populistas que provocan muertes, presos políticos y hambrunas. Todos o casi todos pasaron por lo mismo y es necesario actuar. Hoy Vene-

zuela es víctima de esa banalidad de la torpeza que contagia a una nación a través de un líder sentado bajo unos cientos millones de barriles de petróleo que costean toda su ignorancia. Toda Latinoamérica necesita actuar, cuanto antes, frente a esta epidemia de líderes incapacitados.

#### Jose Traverso

valdanito@hotmail.com

#### Un problema de gerencia en lo relativo a la política

Parecería que los argentinos tenemos un problema de gerencia en lo relativo a la política. Creemos que los presidentes deben que ser "expertos" en todas las áreas. Como pedirle al gerente de una empresa que se encargue de los problemas de la caja chica o criticarlo a Scaloni porque no patea bien los penales. Milei no es un político, es un técnico al que quizás le falten subalternos con la base política que necesita un país en la circunstancia que le toca gobernar. Si hay subalternos que no llenan nuestras expectativas, no hace que su gobierno sea malo, es corregible y lo está haciendo. Quizás no entendamos que cuando nos dice "sigan a Milei", entre líneas dice "sigan a mi ley" (léase DNU, Ley Bases...).

### Ricardo Blaksley Bazterrica

ricardoblaksley@hotmail.com

#### En resguardo de nuestras riquezas en el Atlántico Sur

El Senado de la Nación tiene la gran oportunidad de defender el interés nacional dando urgente tratamiento y aprobación al proyecto de ley para la creación del Agujero Azul, un área marina protegida bentónica que cuidará 148.000 km2 de fondos oceánicos bajo la soberanía nacional. La creación de áreas marinas protegidas es necesaria para conservar la biodiversidad, restaurar ambientes y contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático global. No esperemos que otros países cuiden de nuestros recursos naturales. Corresponde que lo hagamos nosotros por medio de nuestros representantes en el Senado y que sean ellos los que demuestren que en verdad les importa resguardar nuestras riquezas naturales en el Atlántico Sur.

#### Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

#### Mascherano, en su hora más difícil como DT

Javier Mascherano tuvo una gran carrera como futbolista en clubes de primer nivel y en la Selección Argentina. Sin embargo, notoriamente menos exitoso viene siendo su desempeño como entrenador juvenil. Siendo un simple aficionado, no quisiera emitir un juicio categórico, pero sucesivos fracasos, rematados por la eliminación en los Juegos Olímpicos ante una modesta Francia, debería servirle a este grande del fútbol para replantear su futuro o dar un paso al costado. Duele decirlo.

#### Adrián Armando Klas

aklas@fibertel.com.ar

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN

Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 @ @









НОУ

13°

мáх 17°



8° 14°

JUEVES

° 1

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena



### **Pasiones Argentinas**

## Nosotros y los nuevos miedos

Betina González

Escritora

ban las hambrunas, los ladrones de cadáveres y los malos diagnósticos.

Las dos guerras mundiales trajeron al siglo XX temores más masivos: la exterminación organizada de personas y la amenaza nuclear marcaron la cotidianeidad de los 50s, época en que los avisos publicitarios en la TV norteamericana incluían instrucciones para protegerse

de un ataque de la URSS u otros enemigos.

tenían la comida y el descanso asegurados

en la Europa de los 1800, en la que abunda-

n el siglo XIX, los miedos más co-

munes de los europeos eran mo-

rirse de hambre y el temor a ser

enterrado vivo. Eran preocupaciones de pobres, claro. Solo los ricos

El año pasado, en una encuesta de la Universidad de Chapman, se midieron los miedos más comunes de los estadounidenses. Los tres primeros son: el miedo a la corrupción de los funcionarios públicos; a la contaminación de las fuentes de agua potable y a no tener suficiente dinero para el futuro. Quienes conocen la historia de ese país, seguro se sorprenderán de que la corrupción marque tan alto en el ranking; décadas atrás no era ni siquiera un tema de agenda. Para los argentinos siempre lo fue y por eso no figura entre nuestros miedos más citados.

Según distintos medios online, nuestra preocupación más común es la inestabilidad económica, seguida de la inseguridad, la "ansiedad sanitaria" (tanto el dengue como el COVID figuran en esta respuesta) y la "ansiedad por las pantallas", dado que un error online puede conducir tanto a la cancelación social como a una estafa. Este último rubro incluye el FOMO (Fear of Missing Out) o el miedo a perderse de algo, expresión que data de los 2000s pero que se popularizó después de la pandemia, esos años en los que la interacción virtual forzada nos convenció de que los demás siempre la pasan mejor que uno.

Comparado con el drama de vida o muerte en las listas de otras épocas, el FOMO da un poco de risa. Sobre todo si lo pensamos como lo que es: una estrategia más para impulsarnos al consumo (por algo las siglas aparecieron por primera vez en una revista de negocios de Harvard). Pero ya hay estudios psicológicos sobre cómo las redes sociales amplifican ese miedo hasta producir trastornos de ansiedad y baja autoestima, sobre todo entre los más jóvenes.

El nuestro es un siglo de ansiedades y la de ser menos feliz que el resto siempre existió, solo que ahora basta un click para experimentarla a nivel global. Aunque sepamos que nadie es tan lindo ni tan feliz como en sus fotos de Instagram (ni tan feo ni tan triste como la foto en su DNI), siempre sentimos que salimos perdiendo.

A mí, que me gusta muy poco la interacción grupal, me encantó descubrir que también existe un término para lo contrario de FOMO, o sea para la alegría de perderse de algo: se dice JOMO (joy of missing out). La próxima vez que me inviten a un evento y yo elija quedarme en casa con un libro, ya sé cómo decirle a esa sensación de libertad que siento al enviar mi RSVP negativo.

CRIST

Acumulando experiencia

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

